

Fundado en 1976 Año XLIX Número 17.199

EL PERIÓDICO GLOBAL

2,00 euros Jueves

29 de agosto de 2024



La secuela de 'Bitelchús' anima el festival de Venecia - P36

# El PP radicaliza su discurso y plantea deportaciones masivas de inmigrantes

Sánchez ve "imprescindible" devolver a los llegados irregularmente a España

V. MARTÍNEZ / M. GONZÁLEZ Madrid / Dakar

El ala dura del PP se ha impuesto en el debate migratorio. Tras la discusión interna que se abrió en la formación que preside Alberto Núñez Feijóo sobre cómo abordar

### El euríbor experimenta la mayor caída desde 2013

ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

Los ciudadanos con hipoteca van a tener un respiro a la vuelta del verano. Aquellos a los que les toque la revisión se encontrarán con la sorpresa de un abaratamiento de la factura. En la revisión anual, el dato de agosto dejará la mayor rebaja de la cuota desde marzo de 2013. El alivio superará los Looo euros anuales. Las cuotas acumulan cinco meses consecutivos a la baja. —P23

### Israel mata a 10 personas en una ofensiva sobre Cisjordania

ANTONIO PITA Jerusalén

Israel atacó ayer de forma simultánea tres zonas del norte de Cisjordania. La ofensiva causó al menos 10 muertos y se prevé que dure varios días. El ministro de Exteriores, Israel Katz, pidió actuar en esta región igual que en Gaza. —P5

este fenómeno, condicionado por las tesis radicales de Vox en esta materia que atraen al electorado más a la derecha, el PP ha optado por el discurso más duro. Feijóo acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar un "efecto llamada" en su gira por África, en la que persigue contener la llegada de cayucos a Canarias. Lo llamativo es que el líder del PP pidió que los inmigrantes vengan con contrato de origen, como defendió Sánchez en Mauritania. Mucho más duro fue el portavoz parlamentario popular, Miguel Tellado, que planteó "deportaciones masivas" de inmigrantes, siguiendo la línea de países como Italia o Alemania.

Sánchez dio ayer un giro a su discurso sobre la inmigración, al introducir por primera vez la necesidad de que los países de origen de los migrantes irregulares acepten su repatriación. "Es imprescindible el retorno, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias", dijo en Senegal, donde sigue su gira por África. —P14 A 16



La oposición desafía en las calles al chavismo. La oposición volvió a salir ayer a las calles de Venezuela contra el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyos seguidores también se manifestaron. María Corina Machado, líder opositora, participó en la protesta celebrada en Caracas. A. C. (AP/LAPRESSE) —P6

# Los gobiernos ignoran la paridad para la nueva Comisión Europea

Hay 17 hombres propuestos frente a 7 mujeres horas antes de finalizar el plazo. España nomina oficialmente a Teresa Ribera

SILVIA AYUSO Bruselas

La paridad se antoja casi imposible en el nuevo Ejecutivo comunitario. Hay 17 hombres propuestos como comisarios frente a 7 mujeres —entre ellas, la vicepresidenta Teresa Ribera, designada ayer oficialmente por España—, horas antes de que finalice el plazo para las nominaciones mañana. "Es hora de que Europa haga lo que predica", afirma una experta europea en políticas de géne-

ro. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aún tiene que validar su equipo y la Eurocámara —en retroceso en igualdad— ratificarlo, pero en Europa ya se ve como una oportunidad



Cuatro años después de la pandemia, familiares de mayores ingresados continúan la batalla judicial

# El drama de las residencias, causa abierta

MARÍA SOSA TROYA Madrid

Han pasado cuatro años desde la pandemia, pero las heridas de los familiares de los mayores que murieron en residencias sin ser derivados al hospital siguen abiertas. También en los tribunales, pese al reguero de archivos de estos años.
Las asociaciones continúan su lucha: "No vamos a tirar la toalla. No vamos a darnos por vencidas y seguiremos en la justicia europea".
Dos demandantes que buscan justicia para sus allegados narran su via crucis.

—P26 Y 27

2 INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024



El líder de los populares europeos, Manfred Weber, felicitaba a Ursula von der Leyen tras ser reelegida presidenta el 18 de julio. J. SIMON (GETTY)

# Los Estados ignoran la paridad de género para la nueva Comisión Europea

Los gobiernos desoyen la petición de Von der Leyen de formar un equipo equilibrado. Por el momento, hay 17 hombres propuestos y solo 7 mujeres

SILVIA AYUSO Bruselas

Dos de las tres principales instituciones europeas, la Comisión y la Eurocámara, estarán en esta nueva legislatura presididas, por segunda vez consecutiva, por mujeres. Otra mujer, la estonia Kaja Kallas, dirigirá, si es confirmada, la política exterior y de seguridad de la UE, uno de los puestos de más responsabilidad en Bruselas, sobre todo en la actual coyuntura bélica. Pero el techo de cristal sigue lejos de romperse en Europa.

El mucho más que simbólico intento de la jefa del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, de formar de nuevo un equipo paritario (es decir, que ninguno de los dos géneros supere el 60%, una meta que se rozó en su primer mandato) ha fracasado antes de empezar. La mayoría de los Estados han ignorado su llamamiento de proponer dos nombres (de hombre y de mujer) para el puesto de comisario con el fin de que ella pueda armar un equipo equilibrado.

Con el anuncio de Dinamarca ayer de que propondrá como candidato a comisario a un hombre, el actual ministro de Desarrollo y Acción Climática, Dan Jorgensen, ya son 17 los países que han presentado oficialmente un candidato masculino para el Ejecutivo europeo. Solo seis (además de Alemania con Von der Leyen) han apostado por una mujer. Entre estos está España, que confirmó ayer la candidatura de la vicepresidenta Teresa Ribera, y Portugal, que ha propuesto a la exministra de Finanzas Maria Luis Alburquerque.

Todavía quedan tres países por revelar a su aspirante: Italia, que previsiblemente lo hará mañana, cuando acaba el plazo oficial para presentar candidato, pero las quinielas apuestan por un hombre. También faltan Bélgica y Bulgaria, que probablemente lo harán fuera de fecha. En cualquier caso, a estas alturas, la paridad parece imposible en este nuevo equipo que, eso sí, Von der Leyen todavía tiene que validar y la Eurocámara ratificar unas semanas más adelante.

"Una Comisión dominada por hombres indica la incapacidad de Von der Leyen de imponer su voluntad a las capitales al comienzo de un nuevo mandato, aceptando así que los intereses nacionales [la selección unilateral de los Estados de su comisario] priman sobre el interés general de la UE [una Comisión con equilibrio de género]", advierte Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho y Política de la Unión Europea en HEC París, en X.

El daño no es solo de puertas adentro. Es una "oportunidad perdida" para la UE y su imagen exterior, lamenta Jéromine Andolfatto, responsable de políticas de género en la UE del European Women's Lobby, una organización que defiende los intereses de las mujeres a nivel europeo. "Es hora de que Europa haga lo que predica. Si quiere ser líder mundial en igualdad o derechos de las mujeres, la UE debería haber tomado esto como una oportunidad para enviar un mensaje potente

Teresa Ribera, candidata a comisaria

El Gobierno español oficializó ayer ante Bruselas la candidatura de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, como comisaria en el nuevo Ejecutivo de Ursula von der Leyen. La propia Ribera que, como el resto de candidatos de los Estados miembros, deberá ser ratificada por el Parlamento Europeo para iniciar su nueva andadura europea, confirmó su nominación, que calificó de un "gran honor".

La todavía ministra, que

de que la igualdad no es negociable y que la UE liderará mediante el ejemplo, no solo con palabras, sino también con acciones concretas", señala por teléfono.

"No sé con qué legitimidad vamos a exigir el cumplimiento de determinados estándares democráticos, tanto dentro como fuera de Europa, si nosotros mismos no somos capaces de respetarlos", coincide la eurodiputada socialis-

fue número uno del PSOE en la elecciones europeas, aspira a una cartera de peso en el próximo Ejecutivo comunitario y su nombre suena con fuerza para las áreas de Medio Ambiente y Energia. Unos sectores que, como reconocen diversas fuentes europeas, domina ampliamente y en los que ha logrado hacer oir la voz de España en Bruselas, en unos años en los que la invasión rusa de Ucrania ha provocado la peor crisis energética de la historia reciente.

El nuevo Ejecutivo "deberá afrontar los grandes desafíos del momento, haciendo realidad un continente de progreso, prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos", agregó Ribera en un breve vídeo. 8.A./LF. ta Lina Gálvez, que presidirá en este mandato la comisión para derechos de la mujer e igualdad de género (Femm) de la Eurocámara.

La decisión de la mayoría de los Estados de ignorar la petición de Von der Leyen llega además en pleno avance de la ultraderecha en toda Europa, también en las elecciones europeas. "Me parece especialmente grave que no se tenga [la paridad] como una prioridad dentro de la formación de las instituciones en un momento de ataques a la democracia, donde los movimientos antidemocráticos son, mundialmente, antiigualdad y contra las políticas de igualdad de género, contra el feminismo y las mujeres", critica la eurodiputada.

#### Nuevo ciclo político

La Eurocámara a la que Gálvez y sus compañeros de hemiciclo se aprestan a regresar para empezar a preparar el nuevo ciclo político -- una de las tareas prioritarias de este comienzo de curso será la confirmación (o no) de los nuevos comisarios - tampoco puede presumir de morado feminista pese a que estará presidida por otra mujer, Roberta Metsola. El Parlamento Europeo 2024-2029 se ha quedado a las puertas del 40% de mujeres que se cifra como porcentaje mínimo (según las propias directivas europeas sobre igualdad de género) para considerar que se da equilibrio. Y da otro paso atrás -todo un punto porcentual- respecto de la relación hombres-mujeres del legislativo pasado. Es además la primera vez que la curva estadística desciende tras el lento y dificil avance de las mujeres en las instancias europeas, como se puede ver en los retratos de sus dirigentes que inundan los pasillos de las instituciones bruse-

No se trata solo del número de mujeres entre los 720 nuevos eurodiputados: la desigualdad es también marcada en el reparto de tareas, donde la presencia de mujeres es mucho menor en los comités de mayor peso, como los económicos, presupuestarios o de asuntos internacionales. "Hay una segregación horizontal', denuncia Andolfatto. Todo ello cuando, recuerda, "hay una obligación legal en los tratados europeos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y de Integrar la perspectiva de género en las políticas europeas".

Von der Leyen ha estado hablando las últimas semanas intensamente con casi todas las capitales. Según el *Times of Malta*, la alemana estaría presionando para que la isla retire a su nominado, el poco conocido Glenn Micallef, y estudie cambiarlo por una mujer. Helena Dalli es la actual representante de Malta en la Comisión saliente, en la cartera de Igualdad.

Otra de las propuestas que ronda estos días en Bruselas es que Von der Leyen otorgue las carteras más significativas a las candidatas, que también podrían ser nombradas vicepresidentas. Björn Höcke, el líder más radical de la extrema derecha, encabeza las encuestas para las elecciones del 'land' de Turingia del domingo

# El hombre más temido de Alemania

ELENA G. SEVILLANO Erfurt

Con sus poco más de dos millones de habitantes, Turingia es uno de los Estados más pequeños de Alemania. Pese a su tamaño, este land oriental podría convertirse este domingo en el epicentro de un terremoto con potencial para llevarse por delante al Gobierno en Berlín. Un carismático político de 52 años, antiguo profesor de instituto, es ahora mismo el hombre más temido del país. Se llama Björn Höcke, es el representante más radical de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y quiere ser el próximo primer ministro de Turingia.

Si las encuestas no se equivocan, será el candidato más votado. Su partido tiene un 30% de intención de voto, por delante de los democristianos de la CDU, con alrededor del 22%. Höcke lidera al partido en Turingia, que, como en Sajonia -el otro land de la antigua República Democrática alemana que renueva su parlamento este domingo-, está clasificado oficialmente como "extremista de derechas" por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interno alemán.

Höcke apenas se deja ver en Berlín. Sus dominios están en Turingia, donde sus simpatizantes le reciben en las plazas de las pequeñas ciudades como a una auténtica estrella de rock. Pese a que nunca ha ocupado los principales puestos en el partido, es su figura más conocida. Se presenta a los mítines sonriente, con vaqueros y camisa blanca, y carga las tintas contra "los partidos del establishment", como le gusta decir, una "élite" que está "destrozando a Alemania". El "pueblo alemán", la "patria" están "en peligro de muerte", repite frente a audiencias de varios centenares de personas que aplauden y asienten ante las promesas de deportar a todos los inmigrantes ilegales o que la igualdad y la diversidad sexual dejen de enseñarse en las escuelas.

Más popular que los copresidentes del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla, y a la vez más enigmático, Höcke apenas da entrevistas y evita los debates. Ayer iba a celebrarse uno, pero horas antes anunció a través de un portavoz que se retiraba de los actos de campaña "por razones de salud", un argumento que los medios alemanes enseguida pusieron en duda. Horas después anunció en redes sociales que si participará en un evento público el viernes. En Sömmerda (19.000 habitantes), este fin de semana, volvió a usar



Björn Höcke, durante un mitin el pasado sábado en Sömmerda (Turingia). HANNES P. ALBERT (GETTY)

el atentado yihadista de Solingen para pedir el voto. "La ciudad celebraba sus 650 años de historia con el llamado [haciendo el gesto de las comillas con los dedos] festival de la diversidad. El hombre del cuchillo que mató a tres personas aparentemente tenía poco interés en este tipo de diversidad", dijo con sorna.

Mientras los seguidores de Höcke le esperaban en la plaza, a pocos metros se concentraban los manifestantes que suelen contraprogramar sus apariciones. "Björn Höcke es un nazi", se leía en una de las pancartas que mostraban. En el centro de Erfurt, capital de Turingia, aparecieron la semana pasada carteles con su imagen y la de Adolf Hitler sobre fondo negro y un mensaje: "Ha vuelto". Politólogos, expertos en extrema derecha y periodistas tratan estos días de desentrañar el misterio de Höcke. ¿Qué haría si llegara al poder? ¿Es un peón de un movimiento más amplio, el de las llamadas nuevas derechas?

Dos grandes revistas alemanas le han dedicado sus portadas recientemente. Der Spiegel le muestra junto a la líder ultra francesa Marine Le Pen y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y sentencia: "Así empieza el fascismo". La revista Stern lleva una foto suya en blanco y negro, mirando a cámara e inquiere: "¿Quién vota a este hombre?". "¿Cómo de peligroso es este hombre?", se preguntaba un reportaje de la televisión pública esta semana.

"Höcke no es un pragmático, sino exactamente lo contrario. Es un ideólogo", explica el periodista Ulrich Sondermann-Becker, que sigue a AfD para la televisión pública MDR. "Lo vimos desde sus primeras intervenciones en el parlamento estatal. No buscaba puntos de encuentro con otras fuerzas, sino que se comportaba agresivamente con todas y especialmente con la CDU". Höcke despegó como líder cuando Alemania acogió a más de un millón de refugiados sirios, en el invierno de 2015-2016, atacando ferozmente a la canciller democristiana Angela Merkel. "Veías cómo disfrutaba en el escenario como una especie de mesías, dándose baños de multitudes", recuerda el periodista.

Se sabe que Höcke capitanea el ala más extrema, xenófoba y ultranacionalista del partido. Al principio era una voz bastan"Es un ideólogo, no un pragmático", lo define un periodista político

Es improbable que pueda gobernar. No hay nadie que quiera asociarse con laAfD te marginal y hubo intentos de expulsarlo. Como cuando provocó un intenso debate en todo el país al calificar el monumento que rinde homenaje las víctimas del Holocausto del centro de Berlín como "memorial de la vergüenza".

3

Con los años, el polémico líder ha conseguido imponer su ideario y ha sido él quien, por la vía de los hechos, ha expulsado a los miembros más moderados de un partido cada vez más radicalizado. Höcke lleva años protagonizando polémicas con declaraciones xenófobas o que instan a revisar las políticas de memoria histórica de Alemania. Aunque suele calcular al milímetro lo que dice y cómo lo dice, de forma que bordea el límite de la legalidad sin llegar a cruzarlo, en los últimos meses se ha enfrentado a varios juicios por emplear eslóganes nazis en sus arengas públicas.

#### Polémicos lemas

Si en la anterior campaña electoral de Turingia, cuando AfD obtuvo el 23,4% de los votos, usó el lema "Multiculturalidad significa multicriminalidad", esta vez ha moderado su discurso. No ha repetido la frase que le ha costado dos condenas: "Alles für Deutschland" (todo por Alemania), un conocido lema de las SA, la formación paramilitar del régimen nazi, que sus miembros llevaban inscrita en los cuchillos reglamentarios.

Ser la fuerza más votada el domingo en la región de Turingia supondría un salto cualitativo para AfD, al que el resto de formaciones aplican un -hasta ahora-inquebrantable cordón sanitario. El partido de extrema derecha está empezando a tocar poder, pero solo había conseguido colocar a sus representantes en ayuntamientos y distritos rurales. Es improbable que Höcke pueda gobernar; para ello necesitaría un socio, y no hay nadie dispuesto a ir de la mano, o incluso a tolerar, a Alternativa para Alemania.

Ni siquiera Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), la formación de izquierda populista que comparte con los ultras consignas antiinmigración y cercanía con Rusia y que, con un 17% de intención de voto, podría matemáticamente aupar a Höcke. Nadie quiere que se repita la situación de 2020, cuando la elección del candidato liberal con los votos de AfD provocó un terremoto que acabó con la carrera de la sucesora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, entonces presidenta de la CDU.

Si las encuestas aciertan, el lunes empezará un periodo de incertidumbre con negociaciones para formar un gobierno viable. Sin Höcke. La candidata de BSW en Turingia, Katja Wolf, fue muy clara la semana pasada ante un grupo de corresponsales extranjeros en Erfurt: "No va a haber ninguna colaboración con AfD".

4 INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024



El canciller alemán, Olaf Scholz, a la derecha, recibía con honores militares al primer ministro británico, Keir Starmer, ayer en Berlín. CHRISTOPH SOEDER (AP/LAPRESSE)

# Starmer y Scholz anuncian un nuevo tratado bilateral para dejar atrás la era Brexit

El primer ministro británico y el canciller alemán apuestan por más cooperación

RAFA DE MIGUEL ELENA G. SEVILLANO Londres / Berlín

Alemania siempre fue, durante los duros años del Brexit, el asidero al que se aferraban los gobiernos británicos para evitar que la relación entre el Reino Unido y la UE naufragara por completo.

La canciller Angela Merkel fue la primera en enviar a Londres claras señales de su voluntad de iniciar un nuevo capítulo en las relaciones de ambos países, y su sucesor, Olaf Scholz, recibió ayer en Berlín al primer ministro británico, Keir Starmer como al hijo pródigo al que ya se puede agasajar. "Queremos intensificar nuestras relaciones, y que esto no se quede en meras declaraciones, sino en el inicio de una senda completamente nueva", anunció Scholz en la rueda de prensa conjunta.

"En los próximos meses, vamos a trabajar en un tratado [bilateral] que abarque todo el arco de esas relaciones. Nunca había existido un tratado así entre el Reino Unido y Alemania", quiso resaltar el canciller. Starmer lleva casi dos meses como primer ministro, y su principal esfuerzo en política exterior se centra en construir buena voluntad a ambos lados del canal de la Mancha. Ya comenzó sus primeros gestos de acercamiento al resto de líderes europeos el 18 de julio en el palacio de Blenheim, cuando el Reino Unido acogió la IV Cumbre de la Comunidad Política Europea.

Con el canciller Scholz se ha reunido ya en cinco ocasiones, contando esta visita. Entre ambos líderes, que pertenecen a la misma familia política socialdemócrata, existe una buena sintonía que juega a favor del propósito reconciliador de Starmer.

"El nuevo tratado entre el Reino Unido y Alemania supone una oportunidad que solo se da en una generación, una oportunidad para favorecer a las clases trabajadoras británicas y alemanas, un testamento del alcance y la profundidad de nuestra relación", anunció el primer ministro, con una retórica algo exagerada y poco acompañada de detalles concretos.

El nuevo acuerdo abarcará ámbitos como la ciencia, la tecnología, el desarrollo, la cultura, el comercio y las personas, promete Starmer, y estará listo a finales de este año. Pero, al mismo tiempo, el dirigente bri-

El líder laborista rechaza la libertad de movimiento de los jóvenes comunitarios

Londres cree que el entendimiento en defensa mejorará su relación con la UE

tánico reitera, cada vez que se le pregunta, que el Reino Unido ha pasado la página del Brexit. No hay apetito para volver al club comunitario, dice, ni para reincorporarse a su mercado interior o a su espacio aduanero común. Ni siquiera hay voluntad, por parte de Londres, para estudiar la recuperación de un plan de movilidad juvenil que permita recuperar el intercambio de personas entre la isla y el continente, con permisos limitados de estudios o empleo para los menores de 30 años, como persiguen muchos países de la UE.

El canciller Scholz reiteró esta petición a su homólogo durante la comparecencia conjunta: "Los contactos entre alemanes y británicos han descendido drásticamente después del Brexit y de la pandemia. Queremos cambiar eso", aseguró.

El líder alemán también definió al Reino Unido como un "socio indispensable", pero evitó que pudiera transmitirse la idea de que la bilateralidad celebrada durante la visita fuera un modo de esquivar la necesaria relación entre Londres y Bruselas.

### El veto de Macron divide a los socialistas franceses

SARA GONZÁLEZ París

El rechazo de Emmanuel Macron a nombrar a un primer ministro de la alianza de izquierdas recrudece las divisiones dentro del Partido Socialista. Tras el anuncio del lunes, el presidente francés inició otra ronda de consultas con los líderes políticos, pero excluyendo a la extrema derecha de Marine Le Pen y a La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, la formación con más peso en el Nuevo Frente Popular. El bloque izquierdista, que obtuvo el mayor número de escaños en la segunda vuelta de las legislativas de julio, dijo que no participará en nuevas conversaciones con el mandatario. Pero esta decisión no genera consenso en las filas socialistas, donde aumentan las veces discrepantes.

Hay dos desacuerdos principales y estos se harán aún más patentes durante la universidad de verano del Partido Socialista, que se celebra a partir de hoy en Blois, al sur de París, con los militantes del movimiento y sus dirigentes. El primero es si mantener las conversaciones con Macron, lo que supondría romper con los socios del Nuevo Frente Popular (NFP), que, además de los socialistas y de LFI, agrupa a ecologistas y comunistas. El segundo es qué hacer cuando haya una eventual

moción de censura al nuevo Gobierno. ¿Votarla de manera automática o no?

Macron instó a los socialistas, ecologistas y comunistas a "cooperar con las otras fuerzas políticas" —es decir, con los otros partidos del campo presidencial— y anunció una nueva ronda de consultas. "El trabajo continúa, la puerta está abierta. Recibo a todos los que quieren trabajar por el interés superior del país".

insistió el martes. El jefe de Estado apuesta por crear una coalición mayoritaria con diputados del centro, la izquierda y la derecha moderadas.

El NFP —que reclama las llaves del Gobierno al quedar primero en las legislativas— rechaza participar en esas nuevas consultas. "Me niego a ser cómplice de una parodia de democracia", declaró Olivier Faure, el primer secretario del Partido Socialista, en una



"Con el acuerdo de retirada, el protocolo de Irlanda, el acuerdo marco de Windsor y el pacto en comercio y cooperación [los cuatro tratados internacionales que sellaron el Brexit] tenemos un marco legal confiable que necesitamos desarrollar plenamente", señaló Scholz.

#### Sudor y lágrimas

El primer ministro británico es consciente de que las capitales comunitarias tienen pocas ganas de reabrir unos tratados cuya conclusión costó sangre, sudor y lágrimas. El nuevo Gobierno laborista se aferra a la posibilidad de mejorar aspectos técnicos del acuerdo comercial con la Unión Europea cuando se abra el plazo de su revisión, previsto para 2025, pero Bruselas ya ha dejado claro que esa ventana se previó para corregir o mejorar lo ya acordado, no para renegociar su contenido.

La visita de Starmer, que incluye Berlín y París, es un paso más en la reconstrucción de relaciones a la que se ha comprometido el primer ministro británico. "Es una oportunidad en una generación para reiniciar nuestra relación con Europa. Debemos pasar la página del Brexit y recomponer las relaciones rotas que dejó atrás el anterior Gobierno [británico]", prometió el líder británico.

La estrategia del Partido Laborista para tender puentes con la Unión Europea que permitan, más adelante, aspirar a mejoras económicas o comerciales, se diseñó antes incluso de su victoria en las elecciones del pasado 4 de julio. El equipo de Starmer está convencido de que una cooperación estrecha de Londres con el resto de gobiernos comunitarios en materia de defensa será la vía más rápida hacia una normalización de las relaciones.

Starmer y Scholz expresaron su completa sintonia respecto al apoyo a Ucrania, en defensa del derecho de Israel a defenderse, dentro del marco de la legalidad internacional, o en la necesidad de impulsar un futuro Estado palestino. Ambos dirigentes anunciaron los trabajos conjuntos en un nuevo acuerdo bilateral en materia de defensa, negociado en paralelo al tratado dado a conocer ayer.

El primer ministro británico es consciente, como lo era su predecesor conservador, Rishi Sunak, de que necesita a los países europeos y a la Unión Europea para hacer frente a un desafio que comparten todos ellos, incluido el Reino Unido: la inmigración irregular. Starmer y Scholz acordaron la elaboración de un plan conjunto para compartir inteligencia y recursos en esta materia.

El canciller, muy presionado por la oposición para endurecer las leyes migratorias tras el atentado que el viernes pasado provocó tres muertes a manos de un refugiado sirio en la localidad de Solingen, aprovechó la rueda de prensa conjunta para anunciar que se sentará con el líder de la CDU a estudiar nuevas medidas. "No vamos a hacer como si nada hubiera pasado; sacaremos las lecciones que sean necesarias", afirmó. Scholz recordó que las entradas irregulares ya se han reducido un 20% en los últimos meses, desde que se pusieron en marcha controles fronterizos, pero reconoció que no es suficiente.

entrevista televisiva. Y continuó: "Los socialistas no serán los complementos de un macronismo que está llegando a su fin y censurarán cualquier intento de prolongarlo".

Pero no todos lo ven como Faure en la formación. Otras dos corrientes internas creen que es necesario tener cierto peso en el nombramiento del futuro primer ministro y, sobre todo, romper con Mélenchon. Su partido, LFI, es el que más diputados tiene dentro de la coalición (72), aunque es seguido de cerca por los socialistas (66).

Faure, elegido como líder en 2018, es cuestionado por dos corrientes minoritarias de su formación "El partido está al borde de la ruptura", escribió en X Hélène Geoffroy, alcaldesa de Vaulxen-Velin, cerca de Lyon. "No podemos ser complementos de La Francia Insumisa", agregó. Nicolas Mayer-Rossignol, el alcalde de Ruan que encabeza la otra corriente opuesta a Faure, se preguntó por su parte: "El presidente va a nombrar un primer ministro. No sé quién será. Entonces, ¿la actitud debe ser de censura sistemática? ¿O estamos intentando encontrar formas y medios de aplicar políticas de izquierdas?".



Palestinos velaban ayer el cadáver de una victima de los ataques en Tubas (Cisjordania). R. S. (REUTERS)

# El ejército israelí lanza una amplia ofensiva en Cisjordania

Los ataques contra varios puntos del territorio ocupado matan a 10 palestinos

#### ANTONIO PITA Jerusalén

El ejército de Israel lanzó una amplia ofensiva simultánea en tres zonas del norte de Cisjordania, que prevé mantener varios días y ha dejado ya 10 palestinos muertos. El ministro de Exteriores, Israel Katz, habla de "guerra" y pide actuar igual que en Gaza, "incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria". Cientos de soldados participan desde la madrugada de ayer en lo que Israel califica de "operación antiterrorista" apoyada por helicópteros de combate, drones y vehículos militares.

Mientras, a cientos de kilómetros, cerca de la frontera sirio-libanesa, un dron ha acabado con la vida de tres milicianos de la Yihad Islámica Palestina y un cuarto de Hezbolá, al pulverizar su vehículo con un misil. El ejército israelí—que no suele confirmar ni desmentir este tipo de operaciones— reconoció que el objetivo era un mando de reclutamiento de la Yihad Islámica, Faris Qasim,

En la ciudad de Yenín, los blindados bloquean los accesos a los hospitales y los soldados registran cada ambulancia, que han recogido dos cadáveres. Dos ataques aéreos han causado los otros ocho muertos. Uno, contra un vehículo en una aldea cercana, Seir; otro, en el campamento de refugiados de Fara, en la ciudad de Tubas. Hay, además, 22 heridos, informó la Media Luna Roja Palestina.

El ejército asegura haber matado a "nueve terroristas" y haberse incautado de numerosas armas, y subraya que no pretende invadir ni evacuar los hospitales que mantiene rodeados, sino evitar que entren allí milicianos.

El ministro Katz justificó la operación militar en que Teherán "está trabajando para establecer un frente terrorista oriental contra Israel en Cisjordania, siguiendo el modelo de Gaza y el Líbano, financiando y armando a terroristas y contrabandeando armas avanzadas desde Jordania". "Debemos abordar la amenaza del mismo modo que abordamos la infraestructura terrorista en Gaza", escribió en la red X.

El ministro de Exteriores pide actuar con la misma intensidad de Gaza

Un dron abate a tres milicianos de la Yihad en la frontera sirio-libanesa El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, acortó su visita oficial a Arabia Saudí —en la que ya se reunió con el príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán— para regresar a la ciudad cisjordana de Ramala.

#### Sangrienta deriva

A los 10 muertos de ayer se suman otros cinco de la vispera, engrosando la sangrienta deriva -opacada por las masacres y devastación cotidiana en Gazaen este territorio militarmente ocupado desde hace más de medio siglo. Es, aparentemente, el inicio de una de las mayores operaciones en Cisjordania desde la Segunda Intifada (2000-2005): en pleno diálogo de alto el fuego en Gaza, tras 40.500 cadáveres y casi 11 meses de guerra; con tablas en el frente libanés hasta el próximo embate con Hezbolá y a la espera de la anunciada represalia, por separado, de Irán y de la milicia hutí en Yemen al doble asesinato israelí de dirigentes de sus aliadas Hamás y Hezbolá.

Cisjordania ya vive, desde antes incluso del 7 de octubre, niveles de violencia inéditos en dos décadas. Aunque localizados, han vuelto los bombardeos aéreos y se han disparado los "asesinatos selectivos". También la frecuencia con que mueren civiles y ejercen la violencia los colonos más fundamentalistas, cuya movilización como reservistas ha difuminado además la frontera entre civiles y militares.

6 INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024



Corina Machado, durante la protesta que ayer recorrió las calles de Caracas. LEONARDO FERNÁNDEZ VILORIA (REUYERS)

# La oposición venezolana mantiene el pulso en la calle ante la represión chavista

Corina Machado lidera la protesta en Caracas, en la que no participó Edmundo González

ALONSO MOLEIRO FLORANTONIA SINGER Caracas

La oposición venezolana mantuvo ayer el pulso en la calle en un clima de atrincheramiento y represión del chavismo. Cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, los seguidores de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se movilizaron una vez más para demostrar que, pese al cerco policial y judicial activado por el Gobierno de Nicolás Maduro, rechazan replegarse y resignarse.

El lema de la convocatoria, "Acta mata sentencia", resumía el espíritu de su reivindicación, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que validó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Unos datos, que otorgan la victoria a Maduro, manchados de sospechas de fraude, ya que las autoridades se niegan a mostrarlos a pesar de que las actas recogidas y publicadas por la oposición afirman lo contrario.

La concentración se produce en un momento en el que el chavismo trata de cercar más y más a la dirigencia opositora. Tras la marcha, se denunció la detención de uno de los aliados más cercanos a María Corina Machado estos últimos meses, Biagio Pilieri y la persecución a Juan Pablo Guanipa, otro dirigente que se ha mostrado junto a Machado desde el 28 de julio.

Además, en los días previos, Perkins Rocha, abogado y estrecho colaborador de la líder opositora también fue arrestado.

#### Ola de detenciones

Unas mil personas se congregaron en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, en municipio de Chacao, muchas menos que en las concentraciones previas y que, sin embargo, suponen una concentración importante en medio del miedo y la ola de detenciones de las últimas semanas. Machado, acosada por una fuerte presencia policial, se sumó a la marcha y se dirigió a sus seguidores. "Con una servilleta el Gobierno pretende que el mundo reconozca esa farsa", dijo desde el camión que funcionaba de tarima, refiriéndose a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "Les salió el tiro por la culata, porque ellos creían que con esa decisión, que ni sentencia se puede llamar, iban a engañar a algunos países".

La dirigente opositora aseguró que su movimiento ha avanzado en un mes gracias al apoyo de los países democráticos. "En este mes, convertimos la causa por la libertad de Venezuela en una causa mundial, en una causa global. Ni un solo Gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro. Ni uno. Esto es increíble".

La palabra resistencia también la repitió Machado, para nombrar la etapa que ha seguido a los comicios. "Nos tenemos que cuidar para poder terminar nuestra tarea", dijo entre gritos a sus seguidores. Después de que el camión en el que se movilizó durante la campaña y las concentraciones fuera confiscado por la policía hace dos semanas, tras un acto en Caracas, la dirigente no hizo el recorrido por la ciudad antes de llegar al punto de la concentración,

Entre los que asistieron estaba uno de los dirigentes de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en El Valle. Este opositor recordaba que también se cumplia un mes del asesinato de dos jóvenes de su comunidad por grupos de choque armados del Gobierno, dos de los 24 muertos que ha dejado la represión de las protestas en contra de los resultados electorales. "Vine sin bandera ni nada, casi no salgo de casa porque estoy siendo perseguido y amenazado", dijo el hombre, de 78 años

Otro era Arnoldo Benítez, de 71 años, educador y dirigente del El candidato apareció en público por última vez el 30 de julio

"Ningún Gobierno democrático admite el fraude de Maduro", asegura la opositora

"No quieren entregar el poder, hay que protestar sin miedo", dice una participante partido de izquierda La Causa R, plataforma desde donde ha luchado por los derechos de los jubilados. "Acá tenemos miedo, pero estamos en resistencia", dijo el hombre con un cartel con las copias de las actas de votación. Confía en que para el 10 de enero de 2025, cuando está previsto el relevo en la Presidencia, el candidato opositor que concurrió a las pasadas elecciones, Edmundo González Urrutia, pueda llegar al palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

#### "Somos Gobierno"

"Hoy estamos aquí no para apoyar a María Corina, sino para apoyarnos a nosotros mismos que debemos estar aquí juntos defendiendo lo que votamos el 28 de julio", dijo María José de Castro, una repostera de 61 años que asegura que ahora dedica todo su tiempo a la lucha democrática. Por eso llevaba una pancarta que decía: "No somos oposición, somos Gobierno".

En las manifestaciones de 2017, dijo, se paró delante de una tanqueta para evitar que avanzaran contra la gente que protestaba, entonces por la medida del Supremo para anular el funcionamiento del Parlamento que había conquistado la oposición en esas elecciones. "Estamos en la etapa más dura porque ellos no quieren entregar [el poder]. Hay que salir a la calle como sea. Yo no tengo miedo".

La líder opositora María Corina Machado apareció junto a otros antichavistas en la concentración convocada un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En una camioneta, y acompañada por Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa y otros líderes, acudió a la avenida Francisco de Miranda de la capital venezolana. Edmundo González no acudió a la marcha. Desde la primera gran convocatoria posterior a las elecciones, el 30 de julio, no se ha vuelto a ver al diplomático en público.

No obstante, González también se ha dirigido al país con un mensaje en su cuenta de la red social X. "Venezolanos, estamos haciendo historia. Hace un mes demostramos que la soberanía reside intransferiblemente en nuestro voto. ¡Hemos dejado claro ante el mundo la verdad de lo que ocurrió: el pueblo venezolano triunfó de manera abrumadora!", escribió.

También se referió al costo que estas últimas semanas han tenido para los sectores democráticos del país. "Sé que estos últimos treinta días han sido duros, pero también han sido una prueba de nuestra unidad y determinación. Cada día que pasa, nuestra voz se hace más fuerte y nuestra lucha, más firme. Los venezolanos decidieron cambiar en paz y vivir mejor, haremos que se respete su voluntad. Vamos a lograr una transición ordenada, en paz y con garantías para todos, porque la verdad prevalecerá".

EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

MAX

\*

Hasta el 3 de septiembre

\*Descuento calculado dividiendo el PVP / 1.21 para obtener la base imponible.

Encuentra tu tienda más cercana:



INTERNACIONAL EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# Los casos penales irrumpen en la campaña de Trump

El expresidente intenta aparecer como un mártir, mientras los demócratas le cuelgan la etiqueta de delincuente

#### MIGUEL JIMÉNEZ Washington

Donald Trump no solo compite por volver a la Casa Blanca y recuperar el poder en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Es posible que para él esté en juego evitar ir a la cárcel por las decenas de delitos de que le acusa un fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia en dos casos diferentes.

Ambos casos parecían en el limbo. El de los papeles clasificados de Mar-a-Lago, por la sorprendente decisión de la jueza de archivarlo. El de la interferencia electoral de Washington, por la sentencia sobre inmunidad presidencial del Tribunal Supremo.

Los dos han reaparecido esta semana, a poco más de dos meses de las elecciones. Junto con la sentencia pendiente del caso de Nueva York y la instrucción del caso de Atlanta, ambos procesos pueden marcar la recta final de la campaña electoral, aunque su impacto es incierto.

Hace unas décadas, una acusación penal como alguna de las que pesan contra Trump habría acabado con la carrera de cualquier político. Ningún presidente ni expresidente había sido imputado por un gran jurado hasta el republicano, que lo ha sido en cuatro casos diferentes por decenas de delitos. Un jurado popular declaró a Trump culpable de 34 delitos por falsedades en facturas, cheques y apuntes contables para ocultar pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels - para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016-.

Además, otros jurados lo han declarado culpable de fraude, abuso sexual y difamación en casos civiles. Pese a ese historial, Trump maneja con maestría sus dotes de comunicación, sus bulos y sus redes de propaganda para presentarse como un mártir, una víctima de la persecución política.

Ese es el guion que ha seguido esta semana. Dos casos que parecían aparcados vuelven al primer plano, aunque ninguno de ellos irá a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre. La jueza federal Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump, decidió archivar en julio de forma sorprendente el caso de los papeles de Mar-a-Lago con la tesis de que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, era ilegal porque no lo había designado el presidente (lo hizo el fiscal general) ni había sido ratificado por el Senado. Trump celebró la decisión de la jueza, que rompía con todos los precedentes al respecto.

Sin embargo, Smith presentó el lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito o división judicial, que ya ha propinado varios varapalos jurídicos a la jueza por sus decisiones favorables a Trump. El caso, por tanto, sigue vivo y coleando.

El otro caso que había quedado en el alero es el del mismo fiscal ante un juzgado de Washington D. C. en el que se acusa a Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden. El juicio estaba fijado para comienzos de marzo, pero los abogados del expresidente recurrieron una y otra vez alegando inmunidad presidencial.

#### Nueva imputación

El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, le concedió una amplia inmunidad por los actos realizados en ejercicio de su cargo, convirtiendo en papel mojado parte del escrito de acusación inicial, pero dejando que los tribunales inferiores continuasen con el caso y trazasen la frontera.

El fiscal ha conseguido una nueva imputación votada por otro gran jurado que considera que se adapta a la nueva doctrina y que mantiene la acusación por los cuatro delitos de la anterior.

En ella, deja al margen aquellos actos que, en su opinión, quedan amparados por la sentencia del Supremo, principalmente sus interacciones con el Departamento de Justicia, y se presentan como actos privados de un candidato las presiones sobre autoridades para alterar el resultado. Trump y sus abogados creen que la nueva acusación sigue violando su inmunidad. La jueza Tanya Chutkan, nombrada por Barack Obama, tendrá que decidir, al menos en primera instancia.

La misma sentencia del Supremo sobre la inmunidad presidencial llevó al juez Juan Merchan a aplazar la sentencia por el caso Stormy Daniels, inicial-



Donald Trump, el lunes en un acto en Detroit. CAROLYN KASTER (AP/LAPRESSE)

mente prevista para el 10 de julio. El juez la aplazó hasta el 18 de septiembre para dar tiempo a las partes a alegar si dicho fallo del alto tribunal afectaba a su caso o no y tomar una decisión, que está prevista para el 16 de septiembre.

Los abogados de Trump solicitaron la semana pasada al juez que aplazase la condena hasta después de las elecciones. En teoría, la decisión de Merchan podría poner a Trump entre rejas durante años, aunque lo más habitual en casos como el suyo es que quede en libertad condicional. Que Trump prefiera que la condena se aplace es señal de que cree que le puede perjudicar electoralmente, aunque el efecto sobre los votantes no está del todo claro. El expresidente cayó algo en las encuestas después de ser declarado culpable a finales de mayo, pero con frecuencia ha utilizado sus problemas judiciales para movilizar a los suyos y lograr donaciones para su campaña.

Tras las decisiones del fiscal especial, el expresidente republicano ha insistido, sin fundamento, en que se trata de una "caza de brujas". Ha dicho que la acusación de Washington es "ridícula" y debería ser desestimada inmediatamente y que todo es un intento de "interferir en las elecciones".

Curiosamente, la campaña demócrata, por lo general muy agresiva contra Trump, ha guardado silencio sobre las últimas decisiones del fiscal Smith. Durante la convención de Chicago de la semana pasada, varios dirigentes del partido trazaron el contraste entre la fiscal Kamala Harris y el delincuente convicto Donald Trump. Es una comparación que muchos en el partido esperan que emerja también en el debate del próximo 10 de septiembre. Sin embargo, los demócratas no han hurgado esta semana en la herida, acaso temerosos de dar credibilidad a la tesis trumpista de la persecución política.

Los mítines de esta semana servirán para medir qué aproximación hacen a la cuestión los candidatos. Harris está de campaña en autobús por Georgia, uno de los Estados decisivos, junto a su candidato a vicepresidente, Tim Walz, y dará hoy un mitin en Savannah. Trump tiene programado para hoy un mitin en La Crosse (Wisconsin) y otro en Johnstown (Pensilvania) para mañana, en otros dos Estados decisivos.

Ninguna de las dos causas pendientes lrá a juicio antes de las presidenciales

Los demócratas guardan silencio para no dar alas a la tesis de persecución política

Harris, además, ha concedido por fin su primera entrevista desde que el presidente Joe Biden se retiró y le dio paso como candidata hace más de un mes, en la que también puede aparecer la cuestión de las imputaciones de Trump. Se emitirá en la CNN hoy a las 21.00 (horario de la costa este de Estados Unidos, las 3.00 de la madrugada del viernes en la España peninsular) con la peculiaridad de que Harris la da acompañada por Tim Walz.

J. D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia, se burló ayer de ello, diciendo que es como si un adolescente llevara a su madre o a su padre a su primera entrevista de trabajo. "Esa es un poco la sensación que da", dijo Vance en WISN-AM, una radio conservadora de Wisconsin, según recoge la agencia AP. "Kamala Harris está un poco demasiado nerviosa, un poco demasiado ansiosa, por esta entrevista. Así que va a llevarse a Tim Walz para que la ayude y asegurarse de que, si se mete en un charco, él pueda sacarla de apuros", añadió.

EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

9



Preservamos nuestro entorno

Illes Balears

Somos Sostenibilidad

N

Govern de les Illes Balears

Conselleria de Turisme Cultura i Esports **AETIB** 

Agencia d'Estratégia Turistica Illes Balears

#TurismeResponsable

10 OPINIÓN EL PAÍS, JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# Proteger a Talgo

El veto del Gobierno a la compra del fabricante por parte de la húngara Ganz-MaVag no despeja el futuro de la compañía española

EL CONSEJO de Ministros decidió el martes vetar la oferta de compra de la española Talgo por parte de la húngara Ganz-MaVag después de meses de incertidumbre en torno al futuro de la operación. El Gobierno ha apoyado su decisión en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Seguridad Nacional que vinculan al grupo húngaro con el fabricante ruso de material ferroviario Transmashholding. El Ejecutivo entiende que Talgo es una empresa decisiva dentro de un sector "clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial", y por ello ha hecho uso del escudo antiopas que desde la pandemia le permite denegar la autorización de operaciones sobre empresas estratégicas.

La decisión no ha pillado por sorpresa al consorcio húngaro, que ha anunciado que recurrirá el veto ante la justicia, en España y en la UE. Desde que Ganz-MaVag lanzó la oferta pública de adquisición (opa) el pasado mes de marzo, el Ejecutivo había expresado repetidamente sus reticencias por los vínculos de la empresa con el Gobierno húngaro y la adscripción ultraderechista del primer ministro de ese país, Viktor Orbán. Ganz-MaVag está participada en un 45% por un fondo de inversión estatal, que pertenece al Ministerio de Economía de Hungría, y en un 55% por la compañía ferroviaria húngara Magyar Vagon.

Lo cierto es que Talgo ha desarrollado algunas tecnologías decisivas para la expansión del sector ferroviario que se ha propuesto impulsar la Unión Europea, especialmente el cambio de vía automático que permite a sus trenes de alta velocidad rodar por distintos anchos de vía y saltar fronteras entre países. Unas patentes de alta tecnología que justifican su consideración de empresa estratégica y que el Ejecutivo hace bien en preservar.

Sin embargo, el veto no resuelve los graves problemas que arrastra la compañía, todo un símbolo de la industria española. Talgo tiene una amplia cartera de pedidos, está al máximo de actividad en sus dos plantas de Madrid y Álava y tiene serios problemas para cumplir con sus contratos y los plazos de entrega de trenes. De hecho, la operadora Renfe ya le ha impuesto una sanción por los retrasos en las entregas de los trenes Avril de alta velocidad, que tanta frustración han causado este verano a los usuarios por problemas técnicos y por los que el Gobierno ha tenido que dar explicaciones parlamentarias. Otro gran pedido realizado por la alemana Deutsche Bahn corre el riesgo de incumplir los plazos de entrega y sus responsables no serán tan benevolentes como los directivos españoles. Talgo necesita urgentemente más músculo fi-

#### Talgo necesita músculo industrial e inversiones para aprovechar las nuevas oportunidades en la UE

nanciero y mayor capacidad de producción. El Ejecutivo aduce que dificilmente el grupo húngaro podía ser el socio industrial que necesita.

La UE se ha propuesto duplicar el tráfico ferroviario de alta velocidad antes de 2030 y triplicarlo en 2050.
Para afrontar este nuevo ciclo del sector las empresas
necesitan músculo industrial e inversiones, y no resulta
fácil encontrar un comprador o un socio con ambas capacidades. El Gobierno ha intentado en estos meses impulsar ofertas alternativas, que o bien carecían de propuesta económica o de componente industrial. La oferta
de Ganz-MaVag, que valoraba Talgo en 632 millones de
euros, a cinco euros por acción, será difícil de igualar,
por lo que es necesaria una decidida implicación de las
autoridades que permitan a una empresa puntera de la
industria española aprovechar las oportunidades que se
avecinan en ese escenario.

### Veneno político en Alemania

EL DEBATE en torno a la inmigración en Alemania ha entrado en una espiral venenosa que está derribando consensos asentados, amenaza con abrir la puerta de las instituciones a la ultraderecha y añade inestabilidad a la coalición de Gobierno. Un hombre de 26 años mató a cuchilladas en plena calle a tres personas e hirió a otras ocho el pasado viernes por la noche en las flestas de Solingen, al oeste de Alemania. El asesino se entregó a la policía y confesó. Era un ciudadano sirio que llegó como solicitante de asilo en 2022. Se le había denegado la solicitud, pero no había sido deportado del país. Los agentes registraron un centro de acogida de inmigrantes en medio de la conmoción. El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la acción.

Desde entonces, Alemania ha visto cómo un asunto que hasta ahora era tabú, como relacionar inmigración y delincuencia, se empieza a cuestionar abiertamente. Contribuye a elevar la presión el hecho de que el domingo se celebran elecciones regionales en Turingia y Sajonia. Prueba de que el asunto de la inmigración ya era central en Alemania y estaba solo esperando un detonante es que el partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) líderaba las encuestas previas al atentado, empatado o por encima de la derecha cristiana, CDU. AfD es un partido que coquetea con argumentos filonazis y antisemitas, abiertamente xenófobo. Ha logrado alcaldías, pero nunca el poder de una región. Su líder en Turingia, Björn Höcke, pertenece

a la facción más extremista del partido y no puede ser más explícito en su intención de explotar la tragedia de forma grosera. Su nuevo lema es: "Höcke o Solingen".

En 2015, la canciller democristiana Angela Merkel convenció al país de que podía acoger a casi un millón de refugiados de Siria y Afganistán ante la pasividad de la UE. Alemania salvó la vida a esas personas. La decisión sigue siendo un ejemplo para los países ricos de liderazgo y responsabilidad con los desesperados. Pero una década después, el discurso sobre la inmigración se ha endurecido en todo el arco político. El canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, promete acelerar las deportaciones. La CDU impugna toda la política de asilo y ha radicalizado sus mensajes en lo relativo a la política migratoria, algo que empieza a suceder en otros partidos de centroderecha continentales.

El líder conservador, Friedrich Merz, ofreció a Scholz un pacto para reducir "a cero" la inmigración irregular. La propuesta es impracticable y, además, es un regalo envenenado que puede acabar con la coalición de Gobierno (socialistas, verdes y liberales), ya muy debilitada por sus contradicciones presupuestarias. La responsabilidad de Scholz no es navegar con titulares la sensación de inseguridad inevitable que provoca un crimen cruel, sino explicar las carencias del sistema y proponer soluciones. La inmigración es un fenómeno complejo de gestionar. Alimentar una imagen simplista solo favorece las respuestas simplistas.

CARTAS A LA DIRECTORA



En ocasiones querría ser francesa

Haciendo senderismo en Pirineos, hoy en España, mañana en Francia, te das cuenta de qué se prioriza a un lado y al otro de la frontera. Mientras allí ves el Pirineo íntegro, conservado, respetado, aquí crece la sobreexplotación del suelo, tanto en viviendas como en Infraestructuras y propuestas de ocio. El Pirineo, que años atrás nos daba vida, relax, descanso, se va transformando en una zona urbana más, contaminada y saturada. Leí el artículo sobre que España es un país urbanísticamente feo y no puedo más que coincidir. Cada vez hay menos diferencias entre un lugar y otro; en todos se construye igual, y pierden la identidad. En los pueblos franceses, las casas se rehabilitan por dentro y aquí se tiran y se construyen urbanizaciones de adosados gemelos. Y mientras las carreteras francesas respetan el medio, aquí construimos autovias que destruyen el monte y el entorno, como en Sabiñánigo. ¡Y todo levantando bandera de país ecologista!

Chus de la Fuente Guitart. Sabiñánigo (Huesca)

Infantilismo político. Aunque izquierda y derecha han sido, y siguen siendo, los ejes fundamentales en los que se desarrolla la política, parece que está surgiendo una nueva diferenciación. Con el auge de las extremas derechas se ha impuesto cada vez más un discurso simplista y de recetas mágicas que es propio de argumentaciones inmaduras y falaces. Esto lleva a una nueva partición que se refleja hoy en el discurso político entre aquellos que se comportan como adultos y entienden que los problemas no siempre están claros y que las soluciones son complejas, y aquellos que creen infantilmente que todo está claro y que quien no lo ve es que está ciego. La extrema derecha no solo ha inoculado el virus de la intolerancia, sino también el del infantilismo político.

Javier Jiménez Montes, Barcelona

Las fiestas del pueblo. Son casi las seis de la mañana, hace fresquito en un verano largo y cálido, demasiado. Vuelvo a casa tras una noche de fiestas del pueblo. Me duelen los pies, estoy piripi, he visto a mucha gente que hacía años que no veía. Las fiestas de los pueblos están para decir a la cara lo que normalmente escríbimos por Instagram, para resocializar, abrazar, brindar, bailar como en una boda con tus primos, saludar a tu amor platónico y llegar a casa reventada. Tenemos que vernos, te llamo, sí, quedamos pronto, te quiero... Y, al final, pese a todo el amor que destilamos, la euforia de la birra, la vida que llevamos y los quehaceres diarios, nos veremos el próximo año en fiestas, en las del pueblo, claro.

Viviana Vivas Giles, Colmenar Viejo (Madrid)

Que vuelvan los cinefórum. Completamente de acuerdo con el artículo de Irene Vallejo El don de la conversación, que entronca con algo que le escuché a Fernando Trueba y que ahonda en una idea que me ronda desde hace un tiempo: ¿por qué no resucitamos los cinefórum? Me imagino películas como El cuarto pasajero, Ocho apellidos..., o A tiempo completo a debate por espectadores jóvenes que aporten cada uno su punto de vista y enriquezcan así las mentes. ¿Alguien se apunta?

José Todolí de Mora. Madrid

## **EL PAÍS**

EDITADO POR EDICIONES EL PAÍS, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL consejero delegado

Carlos Núñez

Pepa Bueno
Dirección adjunta
Claudi Pérez
y Borja Echevarría

Direction América
Jan Martinez Ahrens
Direction Catalulia
Miquel Noguer

Subdirección
Javier Rodríguez
Marcos (Opinión),
Luis Barbero,
Cristina Delgado,
Maribel Marin Yarza,
Amando Mars,
Ricardo de Querol
y José Manuel Romero

Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de 200 palabras (1.250 cameteres con espacios). Deben constar nombre y apellidos, ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus autores. EL PAÍS se reserva el derecho de publicarios, resumirlos o extractarlos. No se dará información sobre estas colaboraciones.

Hustración de Miquel Barceló.

# El 'procés' estrena su cuarta temporada

RAMON MARIMON

l 25 de marzo, Salvador Illa pronunció una conferencia en la London School of Economics en la que se confesó federalista puro y, entre bastidores, con una estrategia para poner punto final al procés. Con su pacto con ERC y su confirmación como president de la Generalitat se diría que sus palabras se confirman, pero el pacto ni es federalista ni garantiza ese final. De hecho, este "nuevo ciclo" puede ser la cuarta temporada de la larga serie del procés. Este es un breve resumen de las temporadas anteriores:

El procés, primera temporada (1980-2003): El pujolismo como fundamento. El president Jordi Pujol combina una estrategia y visión a largo plazo de fer país —es decir, hacer país catalán: la escuela en catalán, infraestructuras propias, presencia internacional como nación, etcétera— con el pragmatismo y el oportunismo de apoyar tanto a Felipe González (1993) como a José María Aznar (1996, Pacto del Majestic) a cambio de más competencias para Cataluña. Este comportamiento, adictivo, tiene el efecto colateral de generar un sistema territorial a la carta y sin corresponsabilidad, principio básico del federalismo.

El procés, segunda temporada (2003-2010): Los tripartitos para desarrollarlo. Los presidentes socialistas Pascual Maragall y José Montilla cuentan con ERC como principal socio de gobierno y, aunque verbalmente son antipujolistas, desarrollan su estrategia, tanto por lo que se hace (reforma del Estatuto de Autonomía, uso obliga-

do del catalán en la Administración pública, etcétera) como por lo que no se hace (una ley electoral propia o dar mayor entidad al Área Metropolitana de Barcelona, reformas que podían perjudicar a los nacionalistas, no a la izquierda). La temporada empieza con la famosa frase de José Luis Rodriguez Zapatero, entonces candidato a la presidencia de España: "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán". Dicho en 2003 y hecho en 2005. La nueva práctica del PSOE -sobrepasarse en sus funciones (tenía que aprobarlo primero el Consejo de Estado) — también resultará adictiva y tiene su efecto colateral: una ola de nuevos estatutos exhaustivos en detallar competencias propias y muy parcos en las corresponsabilidades; en otras palabras, poco federalistas y muy intrusivos para los ciudadanos.

El procés, tercera temporada (2010 2024): La metamorfosis de los nacionalistas en independentistas. Se abre la temporada con imágenes de la gran manifestación de la Diada de 2012 y del Palau de la Generalitat en la oscuridad con voces que susurran "con la crisis, el Gobierno central es débil y es el momento oportuno para el choque de trenes". El 20 de septiembre, Artur Mas va a La Moncloa para decirle a Rajoy: "Quiero un pacto fiscal, un concierto al estilo vasco para Cataluña". Rajoy le responde: "No está en mi mano, no es constitucional. El Gobierno del neoindependentista Mas desarrolla la estrategia de "crear estructuras de Estado", empezando por una Agencia Tributaria de Cataluña.

En los capítulos posteriores, el "choque de trenes" va adelante. Ya no se trata de de-



#### El nuevo ciclo abierto con la investidura de Illa sugiere la pregunta de si se va hacia una república catalana 'de facto'

fender el Estatut, sino el referéndum por la independencia: el del 9 de noviembre de 2014, el ensayo, y el del 1 de octubre de 2017, el órdago. Este le cuesta a la Generalitat la pérdida temporal de autoridad (aplicación del artículo 155 de la Constitución); elecciones navideñas en Cataluña en las que gana Ciudadanos, pero acaban gobernando los independentistas con Quim Torra (pilotado por Carles Puigdemont desde Waterloo). La campaña internacional funciona: decadencia y cansancio en Cataluña.

¿Cómo se puede haber llegado hasta aquí? Voz en off: "El procés es largo y un incidente así podía pasar y así avanzar. ¡Ya no nos pueden ignorar!". Titulares sobre "el encaje de Cataluña", eteétera. Un neoindependentista dice: "A nosotros nos han fallado las estructuras del Estado (español) y, por lo tanto, necesitamos (y podemos) crear nuestras propias estructuras de Estado". Un political scientist dice: "Cierto, no es el problema de, o con, Cataluña, sino el problema del Estado español". Pero no hay 2017 sin 2016, el año en que la gobernabilidad de España llega a uno de sus puntos más bajos: pérdida de hegemonía del bipartidismo PP-PSOE, con la emergencia de Podemos y Ciudadanos, en las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016 jen las que Podemos es el partido más votado en Cataluña! En resumen, incapacidad de afrontar el problema, aunque ideas no faltan (por ejemplo, la Declaración de Granada federalista del PSOE, de 2013). Mientras, en 2016, con Carles Puigdemont como president, el susurro se hace clamor.

Pedro Sánchez se convierte en protagonista con su defenestración de Mariano Rajoy y sus gobiernos sin, con y sin Podemos (2018, 2020 y 2023), crecientemente apoyados por los independentistas catalanes, a su vez, crecientemente compensados, siguiendo la táctica de sobrepasarse: con los indultos y, en particular, con la amnistia. La tensión baja en Cataluña —la crisis de la covid-19 y la situación internacional (Rusia invade Ucrania, etcêtera) contribuyen a ello— y también baja el apoyo al secesionismo, minoritario en las elecciones al Parlamento catalán del pasado 12 de mayo. Los independentistas inteligentes dejan de hablar de referendum o de independencia para centrarse en fer país.

Un economista explica: "La función de una agencia tributaria es recaudar los impuestos fijados por el Gobierno y pasarle los ingresos correspondientes. Si existen varios gobiernos, es lo mismo, pero requiere que la división de los ingresos (qué fracción corresponde a quién de cada tipo de impuesto) esté bien definida de antemano y no se pueda manipular a posteriori. En una estructura de Estado federalista puro -es decir, con transparencia y corresponsabilidad-, la forma organizativa de la agencia tributaria, o de las agencias tributarias, es políticamente irrelevante (neu-

tral) y solo depende de sus costes operativos".

Si el pacto entre el PSC y ERC fuese federalista, el que la Agencia Tributaria de Cataluña gestionase el 0,1% o el 100% de los impuestos no tendría valor político, pero podria salir caro. Sin embargo, según ERC, "necesitamos una financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal" (Marta Rovira y otros en La Vanguardia del 22 de julio); en otras palabras, con la Agencia Tributaria de Cataluña, la promesa del 100% y la salida (relevante) del régimen común, se llegaría a "tener la sartén por el mango", lo que no está muy claro qué quiere decir, excepto que sigue la fórmula de que transparencia o corresponsabilidad fiscal es igual a más poder propio y, de momento, del partido que me lo da.

La tercera temporada cierra con dos vídeos, de los pasados días 8 y 12, que contrastan dos características históricas de los catalanes: la rauxa del paseo por Barcelona, arenga y nueva fuga de Pulgdemont, con el seny de la formación del Gobierno de la Generalitat de Illa, que mezcia la competencia y centralidad socialista-nacionalista con el refuerzo del catalán, requerido por ERC, como ya se hace en la Cataluña interior, en la que el Estado español está prácticamente desaparecido. Voz en off: "El problema no es que España se vaya a romper, sino si España (Cataluña incluida) sea lo que puede ser; su solución es federalista porque requiere que Cataluña y el resto de España nos reconozcamos y corresponsabilicemos con los problemas y políticas que nos afectan a todos, y nos dejemos de sartenes, de marcar terreno con la lengua y de asegurar gobiernos con cambios propios del Estado. ¡Fer pais no quiere decir hacer lo mejor para los catalanes!".

El procés estrena ahora su cuarta temporada, que se podría titular. ¿Hacia la República de Catalunya (de facto)?

Remon Marimon es profesor de Economia de la Universidad Pompeu Fabra, el CREi barcelonés y la Barcelona School of Economics



12 OPINIÓN EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# Paridad y déficit democrático en la UE

LINA GÁLVEZ

uando el 18 de julio fue reelegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen declaró a la prensa que constituiría una Comisión con los mejores y que sería un Gobierno paritario. Como hace cinco años, pidió a los Estados miembros que le enviasen dos nombres, el de un hombre y el de una mujer, para tener margen en la composición del Colegio de Comisarios. Si bien la anterior Comisión no llegó a ser paritaria, estuvo muy cerca y siempre se mantuvo por encima del 40% de representación del sexo menos representado, en este caso, las mujeres. Esta vez, el plazo que la presidenta dio a los gobiernos expira mañana, y la mayor parte de los Estados han propuesto a un hombre como único candidato. Con los nombres sobre la mesa, es imposible cumplir la promesa de paridad.

Si Von der Leyen no lo remedia y tampoco interviene el Parlamento Europeo, que debe aprobar la composición de la Comisión, regresaremos a la foto, que creíamos superada, de un Ejecutivo compuesto casi sólo por señores con traje y corbata. El "Gobierno de los mejores" volverá a no reflejar la composición de la sociedad ni lo que señalan las estadisticas sobre educación superior en la UE, con más mujeres que hombres culminando sus estudios. Y lo hará en el peor momento, cuando la democracia está en riesgo en todo el mundo y todas las fuerzas antidemocráticas coineiden en ser abiertamente contrarias a los principios y políticas de Igualdad.

Desde el siglo XIX, los movimientos contrarrevolucionarios han abogado por un modelo de familia y sociedad basado en la autoridad dei hombre, la complementariedad de los sexos y la división sexual del trabajo, el control de la natalidad y del cuerpo femenino al servicio de la patria. Lo novedoso es que la reacción al avance del feminismo y la institucionalización de las políticas de igualdad ha sido coordinada y estratégica. Los movimientos antidemocráticos que protagonizan el actual populismo llevan confluyendo de manera formal y explícita al menos desde 2013, demonizando lo que ellos han denominado "ideología de género", ocupando espacios y creando marcos

de pensamiento para combatir las políticas de igualdad y restaurar lo que consideran un orden natural, que nunca ha existido.

Las razones por las que los gobiernos han optado mayoritariamente por hombres como candidatos a comisarios no sólo están relacionadas con una falta de compromiso con la igualdad. Ahora bien, su decisión tendrá como consecuencia un profundo retroceso democrático. Un Gobierno de un Estado miembro puede estar formalmente de acuerdo con los avances en igualdad de género; puede incluso haber votado en el Consejo a favor de medidas para conseguirlos, y puede igualmente proponer a un hombre para el cargo de comisario porque su elección responda más a la necesidad de salvaguardar los equilibrios de

#### Si la nueva Comisión de Von der Leyen no es paritaria, supondrá un retroceso en el camino hacia la igualdad

poder internos o con la propia Comisión, que a la idoneidad y los requerimientos democráticos del gobierno común.

Los Estados miembros justifican su elección señalando que los tratados sólo les obligan a dar un nombre, pero saben que si se desea alcanzar un objetivo político se deben usar todos los recursos. El artículo 17.5 del Tratado de la UE dice que la Comisión debe estar formada por un número de miembros correspondiente a dos terceras partes de los Estados. Pero también permite que el Consejo decida unánimemente cambiar dicha cifra, como de hecho hizo al fijar que el número de miembros de la Comisión sea igual al de los Estados miembros, de forma que cada uno pueda nominar a un representante en el Gobierno. Un claro ejemplo de cómo, cuando se aspira a formar un Gobierno más representativo, existen fórmulas para lograrlo.

Parece, no obstante, que la representación paritaria en la Comisión, incluida en su Estrategia de Igualdad 2020-2025, no merece la misma consideración, a pesar de que estaríamos frente a un Ejecutivo que incumple sus objetivos y los que exige a terceros a través de su acción exterior, o a su ciudadanía al asignarles fondos. Un Gobierno que no sería representativo tampoco de los valores que la sociedad europea representa y que, lejos de acabar con el deficit democrático que la falta de paridad implica, lo estaría perpetuando en un periodo especialmente delicado de nuestra historia.

La legitimidad de la paridad en la representación política está relacionada con una interpretación de la ciudadanía, la democracia y la soberanía popular que busca cerrar la brecha abierta durante la construcción del Estado moderno, basado en un contrato social y sexual que asignaba la categoría de ciudadano y el poder de representación, considerado sin embargo universal, sólo al hombre. Defender la paridad no significa sostener que las mujeres somos una categoría social que sólo puede ser representada por mujeres. Lo que hace es cuestionar la masculinidad como sinónimo de neutralidad. En este sentido. representaria el verdadero universalismo.

Llama la atención que aquello que los antidemócratas ven con claridad —que avanzar en igualdad es avanzar en democracia— no lo vean los demócratas. La solución probablemente pase por desarrollar una directiva curopea de paridad que fije objetivos y protocolos claros.

Lina Gálvez es eurodiputada del PSOE y preside la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo





RAQUEL PELÁEZ

## Oasis y 'os fodechinchos'

ste verano se ha puesto de moda en algunos lugares de Galicia recibir a los visitantes con una insolencia propia de Liam Gallagher. Este señor que fue joven pero hace mucho que es viejo, es conocido por hacer burradas bastante hilarantes, como durante años llamar a Jon Bon Jovi a las tantas de la madrugada para decirle que su melena leonina daba puta vergüenza ajena. Vivimos tan encorsetados en nue stras existencias programadas que hay algo profundamente catártico en contemplar a alguien al que aparentemente se la suda todo coquetear con la violencia, solo porque puede.

Ha habido momentos innegablemente refrescantes este verano con el rollo antiturista galaico, como cuando unos vecinos

de O Morrazo se pusieron a cruzar en bucle un paso de peatones para detener el tráfico y molestar a los fodechinchos, término que en una traducción literal y gruesa significa follapescados y que se usa para denominar a los madrileños que invaden el país galaico en el estío. No tengo duda de que este insulto, solo por incluir una partícula relacionada con el verbo fuck (joder, en inglés), sería del gusto del Gallagher pequeño, un tío tan auténtico y tan fanfarrón que todo lo resuelve con un par de insultos y que está acostumbrado a que todo el mundo le ría las gracias, porque, la verdad, gracia tiene, hasta que se pasa de frenada. Se pasaron de frenada los dueños del bar de Oleiros que decidieron cerrar en pleno puente de agosto con el ruidoso argumento de que están hasta los huevos de recibir turistas maleducados. De la noche a la mañana se convirtieron en los tipos más odiados de España.

Quisiera aclarar que esto del hartazgo por las maneras de los veraneantes no es nuevo en Galicia. Lo digo con conocimiento de causa: viví allí 12 años muy felices, algunos de los cuales coincidieron con el esplendor del britpop. Tuve en esa época un novio muy britpopero criado en un pueblo ubicado en lo que se conoce como Galifornia. Alli, en los inviernos, incluso en las primaveras, los lugareños disfrutaban de tal intimidad con el mar que cuando llegaba la avalancha de "madrileños" a robarles la paz y la playa en verano les resultaba casi inevitable aborrecerles; desde muy muy joven había trabajado los veranos como camarero. Me consta que en algunos establecimientos respetables se profesaba un especialisimo cariño al turista impertinente, ese que no pide las cosas con educación, sino que las exige de malas maneras. Dicho cariño, me consta también, alguna vez se rubricó sobre las comandas de formas creativas y, sobre todo, escatológicas.

Lo bueno del hooliganismo es que a veces produce justicia poética y anécdotas impagables. Lo malo es que esa forma de resolver los conflictos se parece mucho a lo que el feminismo de cuarta ola (que al fin se ha atrevido a decir que el brutpop estaba lleno de machirulos infumables) ha dado en llamar masculinidad tóxica. Y solo genera más toxicidad. Por ejemplo, esta semana dos caballeros elegantes como Antón Losada y Arturo Pérez Reverte se han enganchado en una reyerta pública a cuenta del asunto gallego y han acabado hablando de sí mismos y de loder o no joder, chinchos o señoras. Ocurrió el mismo día en que empezó a hablarse de la reconciliación de los Gallagher, dos hombres con una capacidad de gestión emocional tan sofisticada que llegaron a las manos en público en un concierto hace 15 años. La prensa especializada ya ha hecho estimaciones de la millonada que embolsarán a cambio de tragarse la bravuconería. Ojalá todo lo que ganen se lo gasten en terapia.

#### EXPOSICIÓN DÍAS DE VERANO



La orquesta Paris de Noia se prepara para actuar. Melide, A Coruña, 29 de agosto de 2017. OSCAR CORRAL

RED DE REDES / JAIME RUBIO

## ¿Qué pensarán los extraterrestres de nosotros?

n qué se fijaría un extraterrestre que llegara a la Tierra? ¿En las guerras? ¿En la crisis climática? ¿En el retorno de Oasis? El expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha planteado en un tuit una historia de ciencia ficción más bien pocha en la que sugiere que a un alienígena le preocuparía la inmigración: "Imaginemos que hemos de explicarle a un habitante inteligente de otro planeta llegado a la Tierra que en nuestro mundo hay paises ricos y desarrollados que permiten que todos los días centenares de extranjeros entren ilegalmente en sus territorios. ¿Qué pensará de nosotros?".

Vidal-Quadras lo deja ahí, sin decir lo que pensaria el extraterrestre, pero en el millar de respuestas a su mensaje se da por supuesto que no sería nada bueno. Y no es una suposición sin base si tenemos en cuenta otros tuits en los que Vidal-Quadras compara a los inmigrantes con invasores (terricolas y no alienigenas).

Muchas de las respuestas plantean en tono cómico los defectos del planteamiento y recuerdan que una civilización alienigena podría ser completamente diferente a la humana. El visitante quizás no entenderia la idea de fronteras, puede que le pareciera absurdo que los países ricos no ayudaran a los pobres para que nadie tuviera que emigrar, o quizás pensaria que los seres inteligentes son los árboles e intentaría entablar contacto con ellos.

Y eso si pensamos en alienígenas más o menos bondadosos, pero los extraterrestres podrían venir a la Tierra para alimentarse de nuestra carne, llevarse nuestra agua o quedarse a vivir.

En favor del tuit de Vidal-Quadras hay que decir que las historias de alienígenas se han usado a menudo para hablar de nuestros temores. En su magnifico Monster Show, el historiador y crítico David J. Skal explica que, en las películas de la Guerra Fria, como Invasores de Marte, los alienígenas que se infiltraban en EE UU eran un trasunto de los espías soviéticos.

Pero hay relatos que intentan ver estos eneuentros de manera más compleja y no solo como una amenaza. Por ejemplo, unos cuantos imaginan los intentos de comunicarnos con otras culturas y civilizaciones. Intentos que pueden ser fallidos, como en Fiasco, de Stanislaw Lem, o algo más exitosos, como en La llegada, de Ted Chiang. También hay historias que le dan la vuelta a lo que propone Vidal-Quadras, como la película District 8, de Neill Blomkamp, una sátira sobre el racismo y el apartheid.

Además, a los alienígenas también les podemos dar lo mismo. En Picnic junto al camino, Arkadi y Borís Strugatski sugieren que unos extraterrestres hicieron parada técnica en la Tierra y se marcharon sin más, dejando atrás lo que podrían ser los restos de una reparación o las sobras de una merienda más o menos rápida en un mundo tan retrasado que les resultaba indiferente.

La idea de una visita extraterrestre puede ser también una excusa para vernos con distancia y humor, como en Sin noticias de Gurb, donde Eduardo Mendoza le daba un buen repaso a la Barcelona preolímpica. Para esto, lo habitual es imaginarse a un extraterrestre muy distinto, con el objetivo de buscar el contraste. Pero también puede tener su gracia la visita de un alienígena exactamente igual que nosotros, como parece

#### Alejo Vidal-Quadras sugiere en su perfil de X que le estamos haciendo quedar mal ante los alienígenas

que propone Vidal-Quadras. Este alienígena se llama Juan Sánchez, es funcionario en un munisterio de Vlork, y está preocupado porque cada día llegan más inmigrantes de Vlirk a su país (¡sucios vlirkenses!). El Gobierno le ha enviado en misión secreta a nuestro planeta, donde se hace pasar por un expolítico en X y recopila información acerca de nuestras políticas migratorias.

Es más, empiezo a pensar que en ese planeta con vida inteligente tiene que haber otra España. No sería tan extraño: en todos los planetas con vida que conocemos hay oxígeno, agua, luz solar y una España. No lo digo yo, lo dicen los datos.

DANIEL GASCON

# Por el derecho al anonimato

l debate sobre el anonimato en las redes, tras el asesinato del niño Mateo y la proliferación de mentiras racistas a su alrededor, es una maniobra de distracción y un sucedáneo oportunista. La vileza de los comentarios escandaliza y sirve a una prensa tan necesitada de atención como falta de autonomía con respecto al poder. El asunto se discute unos días y desaparece hasta la próxima. Aunque no haya un cambio inmediato, esas escaramuzas dialécticas tienen efectos: logran que naturalicemos la idea de que "algo hay que hacer", y que aceptemos sin darnos cuenta que se necesitan más restricciones. (Un ejemplo: cada vez hay más sanciones administrativas, sin las garantías de un procedimiento judicial.)

El fiscal de sala para delitos de odio y discriminación ha sugerido una reforma del Código Penal que pueda establecer como pena accesoria la prohibición de acceder a las redes. Como explica Víctor J. Vázquez, "los ciudadanos no solo ejercen a través de las redes sociales el derecho al acceso a la información, sino también su libertad de expresión y su derecho a participar en la vida pública. Prohibir el acceso a estos foros digitales —como prohibir el acceso a las plazas o calles—anula facetas esenciales de las libertades de comunicación o de partici-

#### El debate sobre el uso de las redes con identificación hace que aceptemos más restricciones

pación política". No sería constitucional.

Otra propuesta es la prohibición del anonimato en las redes. Hay muchas razones para que alguien use un seudónimo: desde el que denuncia una mala práctica en su empresa a quien se dedica a hacer chistes que no encajan con su perfil profesional o incomodarían a su familia, pasando por el que se divierte creando un personaje de ficción, la que asume una función de divulgadora o el que hace parodías. ¿Y por qué no deberían poder hacerlo? Algunos viven de su opinión; a otros expresar lo que piensan puede perjudicarles, aunque vivan en una sociedad democrática. Si se investiga un posible delito, hay medios tecnológicos para rastrear al emisor. Se podria exigir un registro a las plataformas, que respetara las normativas de protección de datos y facilitara esa localización si fuera necesario. Es una propuesta razonable aunque, puesto que no es imprescindible, yo dudo de su conveniencia.

"La libertad de expresion exige tolerar cierto nivel de basura", ha escrito
el profesor Germán Teruel. Eso no significa aprobar esa basura, o apoyar una
libertad de expresión irrestricta, sino
cierta cautela: de lo contrario, para prohibir algo que no nos gusta solo tenemos
que decir que es basura. Y, como recuerda Victor J. Vázquez, el derecho no es la
única ni la principal manera de combatir los discursos que nos repugnan.

14 ESPAÑA EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# El PP más duro incendia el debate migratorio en su competición con Vox

Feijóo critica el "efecto llamada" del modelo de Sánchez, con medidas que su partido registró en el Congreso, y su portavoz parlamentario pide "deportaciones masivas"

VIRGINIA MARTÍNEZ Madrid

El PP cerró el curso político antes del parón veraniego con un debate interno sobre hasta dónde deberia llevar el endurecimiento de su discurso migratorio. En privado, las voces se dividían entre quienes sostenían que hay que lanzar mensajes similares a los de Vox para poder reflejar una percepción "que está en la calle" y quienes consideraban que abundar en esas proclamas es "un error" que les aleja de la centralidad. Con la vuelta al curso político, por el momento se impone el ala dura de quienes defienden seguir radicalizando aún más la posición. Ayer, coincidiendo con la gira del presidente Pedro Sánchez por tres países africanos y las primeras medidas anunciadas desde Mauritania, el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, subió un peldaño más de su in crescendo al tachar de "efecto llamada" las vías alternativas a la inmigración irregular promovidas por el Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, fue mucho más allá. "Mientras Alemania e Italia hablan de deportaciones masivas y acuden a los países de origen para frenar la salida de esos inmigrantes irregulares, Sánchez habla de regularizaciones masivas y acude a los países de origen a alentar las salidas, que es lo contrario de lo que habria que hacer en estos momentos", aseguró el hombre de conflanza de Feijoo en una entrevista en EsRadio.

La escalada en su posición está llevando al PP a caer en continuas contradicciones. Ayer, Feijóo tildó de "efecto llamada" las medidas avanzadas por Sánchez desde Nuakchot, la capital de Mauritania, orientadas a la migración circular, con programas de formación y capacitación en origen de sus nacionales para que puedan trabajar en España como temporeros. Pero, al mismo tiem-



Feijóo, durante la última reunión del comité de dirección en una imagen del partido. TAREK

po, el líder del PP volvió a defender una fórmula similar: los "contratos en origen".

La incoherencia no solo se vio reflejada en la propia publicación del jefe de la oposición en la red social X, sino que sus criticas también chocan con la proposición no de ley registrada por el PP en el Congreso, el mismo martes pasado. Una iniciativa que pone el foco en el control de fronteras, pero que también reclama "desarrollar un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo, para ello es necesario habilitar más medios técnicos y humanos a disposición de las oficinas de extranjería para que dejen de estar en precario". Y cuyo texto fue presentado en rueda de prensa por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Políticas Sociales del Partido Popular, Ana Alós. "Es obligatorio trabaSe impone el sector del partido de quienes piden una posición más radical

"Acude (Sánchez) a los países de origen a alentar las salidas", asegura Tellado jar para habilitar, mejorar e impulsar las vias regulares de migración a nuestro país vinculadas al mercado laboral. Eso es lo que de verdad otorga oportunidades a personas que vienen buscando una vida mejor", expresó. Otra vez, una fórmula que casa con el paquete sobre migración circular avanzado por Sánchez. Tanto Alós como otros miembros de la dirección nacional del PP habian promulgado que su partido es favorable a promover la inmigración regular para frenar la irregular.

Las declaraciones de Feijóo y Tellado son el colofón a los vaivenes que el PP ha ido dando en los últimos meses

• 9 de abril: El PP se desmarca de Vox y acepta tramitar la regularización de migrantes en España. En abril de este año, el

PP apoyó la toma en consideración en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de miles de inmigrantes que viven en España en situación irregular. Sus promotores lograron las firmas de casi 612.000 españoles (la ley requiere el respaldo de al menos medio millón) y el apoyo de 906 organizaciones. Fue precisamente la presión de estas entidades, entre las que se encuentran Cáritas y la Conferencia Episcopal. ayuntamientos y hasta asociaciones de prostitutas, la que empujó al PP a respaldar que la propuesta se pudiera tramitar. Ayer, Miguel Tellado cargó contra Pedro Sánchez por promover "regularizaciones masivas". En ese pleno del Congreso, sólo Vox votó en contra de abrir ese debate.

 7 de mayo: Feijóo pide el voto en Cataluña para que los inmigrantes "no ocupen nuestros domicilios". La campaña de las elecciones catalanas fue el punto de inflexión en el discurso del PP. El fuerte combate que libraban PP y Vox por capitalizar el voto de la derecha llevó a Alberto Núñez Feijóo a asumir como propios mensajes populistas y xenófobos de la extrema derecha. "Le pido el voto a todos aquellos que se dan cuenta de que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España", aseguró en un mitin en Cornellá de Llobregat (Barcelona).

 4 de julio: Miguel Tellado pide el despliegue de las Fuerzas Armadas. En una entrevista en Antena 3, Miguel Tellado sostuvo que "el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país". Horas después, en los pasillos del Congreso, el portavoz se ratificó en su propuesta que es muy similar a la que plantea Vox desde hace años. El partido ultra pidió en las Cortes la activación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional para que los buques de guerra impidan la entrada de embarcaciones con inmigrantes en aguas territoriales españolas.

# El Gobierno solicita a los populares "responsabilidad" y "humanidad"

PAULA CHOUZA JOSÉ MARCOS

#### Madrid

La Moncloa contraatacó a la ofensiva del PP con el debate inmigratorio y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, exigió a los populares "responsabilidad" además de "humanidad para tratar con dignidad a 6.000 niños que están en nuestro país sin padres". El ministro se refirió así a los alrededor de 5.100 menores inmigrantes no acompañados que tutela el Ejecutivo canario, un 255% más de su capacidad máxima (2.000). La situación en

Ceuta es similar, con unos 450 jóvenes a su cargo, cuando solo cuentan con espacio para un centenar de plazas. "Estamos hablando de 6.000 menores en un país de 47 millones de ciudadanos", recalcó el martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras el primer Consejo de Mi-

nistros del curso. Alegría incidió en la escolarizaron "durante este curso pasado de más de 35.000 niños y niñas ucranianas" frente a los reparos del PP a la acogida de los menores inmigrantes procedentes de África. "No hay mejor desincentivo a la emigración irregular que la posibilidad de que haya cauces legales de migración", resaltó a su vez Albares en una entrevista en TVE. "Toda Europa, no solo España, en los próximos años va a tener una enorme necesidad de mano de obra extranjera para

poder mantener este crecimiento económico tan extraordinario y los primeros que lo saben son los empresarios", subrayó el ministro de Exteriores. Desde Sumar, la eurodiputada Estrella Galan, exdirectora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), censuró también las palabras de Feijóo. "Efecto llamada es el provocado por el expolio de recursos en sus países, por el cambio climático, por la violencia y los conflictos. Es irresponsable volver a utilizar este manido argumento para no abordar

- 22 de julio: Feijóo vincula inmigración y delincuencia. Como ya hiciera durante las campañas catalana y europea, el líder del PP azuzó el binomio inmigración-delincuencia, abrazando el mensaje de Vox, ante la Junta Directiva Nacional y un día antes de votar en contra de la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades. En mayo, Feijóo había pedido el voto "a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios". Y en junio propuso que los inmigrantes adquieran "un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa".
- 23 de julio: El PP tumba en el Congreso la reforma de extranjería que apoyó en Canarias. PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso la reforma de la ley de extranjería que buscaba hacer obligatoria para las comunidades la acogida de menores migrantes. Esa reforma había sido pactada por el Gobierno central y el canario (donde cogobierna el PP) y tenía el aval del PP en el Parlamento autonómico.
- 25 de julio: "No voy a participar en la cacería del inmigrante". El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se desmarcó de su líder en el Parlamento andaluz al contestar al portavoz de Vox, Manuel Gavira, quien lo ha acusó de "irresponsabilidad política" por no defender a los andaluces frente a la inmigración ilegal. El encontronazo ocurrió dos semanas después de que Vox rompiera los gobiernos autonómicos con el PP tras aceptar los populares el reparto voluntario de unos 400 niños y adolescentes migrantes por las comunidades. En línea con los argumntos esgrimidos por Pedro Sánchez en su visita a Mauritania, Moreno destacó que la economía andaluza -en los sectores agrarios o de la construcción- "necesita inmigrantes siempre de manera regulada" y pidió a Vox no usar este asunto como argumento político, "Ustedes lo utilizan de manera sangrante, porque creen que les van a dar votos. ¿Están diciendo que todos los extranjeros con unos delincuentes, unos salvajes?". Otra vez, una fórmula en sintonía con las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno este martes.

el complejo fenómeno de la migración", dijo en la red social X. A través de la misma red social, la secretaria general de Podemos. Ione Belarra, tachó de "puro racismo" las declaraciones del líder popular y volvió a equiparar la "responsabilidad" que tienen PP y PSOE en una política migratoria "que pone en riesgo la vida, obligando a las personas a jugarse la vida en el mar". "Abran vias legales y seguras y nacionalicen de una vez a las personas migrantes que viven aquí sin derechos", reclamó la exministra.



Pedro Sánchez, a su llegada anoche a la sede del Instituto Cervantes en Dakar. JEROME FAVRE (EFE)

# Sánchez califica en Senegal de "imprescindible" el retorno de los inmigrantes irregulares

El presidente defiende los beneficios de la migración ordenada, pero advierte de que la seguridad es una "prioridad máxima"

#### MIGUEL GONZĂLEZ Dakar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha introducido en su discurso sobre la inmigración por vez primera, durante la gira africana que inició el pasado martes, la necesidad de que los países de origen acepten la repatriación de quienes llegan irregularmente a España. Tras recordar que las organizaciones criminales que trafican con seres humanos se entrelazan con las redes terroristas y el narcotráfico, añadió: "Para combatir estas amenazas es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos".

Sánchez había optado en este viaje por dar una visión positiva de la migración y así lo volvió a hacer anoche en la sede del Instituto Cervantes de Dakar (Senegal), donde se presentó como "un firme defensor de la migración

regular" que, en su opinión, "es buena para los países de origen y de acogida". A continuación, sin embargo, añadió: "La seguridad es una prioridad máxima".

Las palabras de Sánchez se producen después de que el canciller alemán Olaf Sholz anunciara que aceleraría las deportaciones de inmigrantes irregulares tras el atentando yihadista de Solingen y de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reprochara no llevar este tema en su agenda. En realidad, fuentes de La Moncloa indicaron antes del viaje que no era necesario alcanzar nuevos acuerdos para llevar a cabo repatriaciones, ya que están previstas en los vigentes, pero admitieron que este asunto, especialmente "delicado", estaria presente en las conversaciones con sus interlocutores africanos.

Sánchez mencionó este espinoso tema en presencia del ministro de Economía senegalés, Abdourahamane Saar, durante la presentación de la iniciativa hispano-senegalesa Alianza Avanza África. Hoy se reunirá con el presidente del país, Bassirou Diomaye Faye, y con el primer ministro. Esta iniciativa, según explicó el titular español de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha sumado en su última ctapa a la gira africana, busca identificar y poner en marcha proyectos de inversión de empresas españolas que promuevan el desarrollo del África Occidental y den oportunidades de trabajo a sus jóvenes, que no se verían así empujados a emigrar a Europa.

Aunque Cuerpo aseguró que la iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones financieras multilaterales y durante el acto se firmó una declaración conjunta entre la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) y el Fondo Soberano de Inversiones Estratégicas de Senegal (Fonsis), el Gobierno no quiso cifrar el volumen de fondos que pondría llegar a movilizar. Sí se presentaron dos proyectos concretos: la extensión de internet a zonas rurales de Senegal por parte de la compañía española de satélites Hispasat y el programa Tierra Firme, para brindar formación profesional a 500 jóvenes senegaleses en capacidades identificadas por empresas españolas. Aunque dirigida a todo el África Occidental, la alianza contará con

"Traslada un mensaje desincentivador, nítido y contundente a las maflas", afirma

Fuentes de Moncloa recuerdan que las repatriaciones siguen vigentes un secretariado en Senegal, donde se lanzarán los primeros proyectos de inversión y formación.

Sánchez anunció también que en septiembre se aprobará el nuevo Plan África, un proyecto elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se estructura en 100 medidas para impulsar las relaciones entre España y el continente vecino y que por primera vez señala al Sahel y al África 
Occidental, escenario de la actual 
gira, como regiones prioritarias.

Aunque el presidente incidió en las ventajas de los acuerdos de migración circular, que prevén el regreso de los jóvenes a sus países tras enriquecerse con su experiencia formativa y laboral, la jornada estuvo centrada en la vertiente de la seguridad.

Por la mañana, Sánchez visitó el puerto de Banjul (Gambia). donde agradeció la tarea de los policias y guardias civiles españoles que luchan contra el tráfico de seres humanos desde las costas africanas. "Vuestro trabajo en materia migratoria es imprescindible para evitar la pérdida de vidas humanas y para conseguir una gestión del reto migratorio que sea segura, ordenada y regular", subrayó en la desembocadura del río que da nombre al único país de habla inglesa en la zona. "Es de justicia decirlo: sois imprescindibles", añadió.

Desde 2021, España coordina la operación Partenariado Conjunto Operativo (COP Gambia, por sus siglas en inglés) en la que participan también la policia federal alemana y las fuerzas de seguridad locales, Cuatro agentes del Cuerpo Nacional Policia (CNP) están adscritos a esta operación que financia la UE. La Guardia Civil cuenta con un destacamento en Banjul.

**ESPAÑA** EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### Llegadas de inmigrantes a Europa

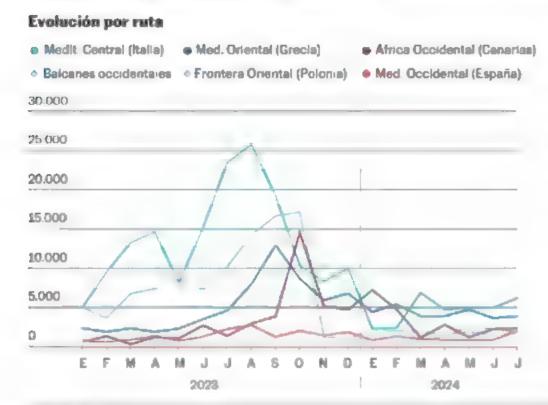

#### En los primeros seis meses del año

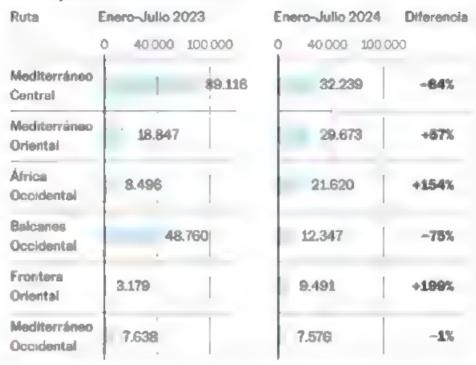

#### Fuente Frontex

# Los intentos de deportación masiva en Europa chocan contra las trabas legales y diplomáticas

Alemania, Dinamarca y Reino Unido ponen de manifiesto la dificultad para ejecutar la expulsión de migrantes

#### DIEGO SÁNCHEZ Madrid

Las criticas del PP a Pedro Sánchez por haber abogado en su visita a Mauritania por la búsqueda de vías alternativas a la llegada de inmigrantes en cayuco se han nutrido de otro ingrediente más: las deportaciones masivas. Los populares acusan al presidente del Gobierno de ir en la senda contraria de otros países europeos al poner encima de la mesa esa propuesta, aunque lo cierto es que los intentos de expulsión de migrantes llevados a cabo por gobiernos de toda índole ideológica -como los de Dinamarca y Alemania (socialdemócratas), Italia (ultraderecha) y el anterior ejecutivo británico (conservador) se han visto obstaculizados, e incluso en ocasiones frustrados, por impedimentos legales y diplomáticos.

La normativa europea concede a los Estados el derecho a deportar a un migrante sin permiso de estancia o cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, salvo si la expulsión pone en riesgo su vida o si la decisión de retorno ha sido temporalmente suspendida. Sin embargo, a la hora de la verdad, el deseo de un país de devolver a migrantes en situación irregular suele chocar con múltiples dificultades. Las deportaciones forzosas encuentran trabas burocráticas, legales, diplomáticas, y, sobre todo, resistencia so-



Traslado del sirio acusado del atentado del viernes en Solingen que tenía una orden de deportación pendiente. HEIKO BECKER (REUTERS)

cial en los países de origen que lleva a los gobiernos a no aceptar dichas devoluciones.

 Reino Unido: varapalo de los tribunales. Un ejemplo de fracaso en la política de deportaciones es el Reino Unido. El exmandatario Rishi Sunak lo apostó todo en las elecciones de julio a su prometido plan de deportaciones a Ruanda. La estrategia, iniciada por Boris Johnson en 2022, planteaba un acuerdo para transferir a los solicitantes de asilo y migrantes irregulares al país centroafricano. Pero provocó el rechazo de la Iglesia anglicana, de parte de su partido y de diferentes asociaciones humanitarias. No logró contener el auge migratorio y además, quedó bloqueado tras ser considerado ilegal por la justicia britanica y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que llegó a dejar en tierra al primer avión a Ruanda.

• Italia: retrasos de los polémicos centros en Albania. La promesa de mano dura y deportaciones de la ultraderecha en Italia no ha tenido, por ahora, los efectos deseados. La primera ministra, Georgia Meloni, trató de emular el plan de Sunak con Ruanda al alcanzar un acuerdo con Albania para subarrendar la gestión migratoria fuera de la UE el año pasado. Se pactó la construcción de una serie de centros para deportar a los inmigrantes rescatados en el mar. "Es necesaria la ayuda de los países que no son miembros comunitarios. Los objetivos del acuerdo son contrarrestar la trata de seres humanos, impedir los flujos irregulares y acoger solo a aquellos que tienen derecho a la protección internacional", subrayó la mandataria. La apertura de estos centros en Albanía se prometió para la primavera, pero tras varios aplazamientos, aún no están operativos.

 Dinamarca: el faro de la política restrictiva. Una situación similar se ha producido en Dinamarca, convertida en el faro de las políticas restrictivas. El país nórdico, gobernado por una coalición de socialdemócratas y liberales, ha logrado reducir el número de solicitudes de asilo recibidas tras endurecer las condiciones a quienes huyen del conflicto o la represión política, impulsado un aumento de las deportaciones de migrantes irregulares, o reduciendo el tiempo de protección de refuglados.

**ELPAIS** 

Al igual que en Alemania, Copenhague tampoco puede deportar de manera forzosa a los sirios porque no reconoce al ejecutivo de el Asad.

 Alemania: bajo el 'shock' del atentado. En Alemania, el asesinato de tres personas en el atentado de Solingen del pasado viernes ha enturbiado esta discusión y provocado una respuesta politica inmediata. El hecho de que el autor confeso sea un refugiado sirio de 26 años sobre el que pesaba una orden de deportación desde el año pasado, ha vuelto a poner la seguridad y la migración en el centro de debate, a pocos días de las elecciones regionales de Turingia y Sajonia, en las que la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como favorita. El atentado ha permitido a los ultras ahondar en su discurso xenófobo al relacionar directamente a los refugiados con la violencia y arrogarse como la única formación que atajará la ineficacia de los mecanismos para deportar migrantes.

En la práctica, aplicar esas deportaciones masivas o enviar a los refugiados a Siria y Afganistan entraña múltiples dificultades. La ausencia de relaciones diplomáticas de Berlín con los talibanes en Kabul o con el Gobierno del presidente sirio, Bachar el Asad, impide ejecutar estas deportaciones y hace obligatorio negociar con terceros países para expulsar a estos migrantes.

### El Gobierno dona siete generadores a Ucrania

#### B D.C. Madrid

Tan solo dos días después de que un bombardeo ruso danara importantes instalaciones eléctricas que han dejado afectadas a millones de personas en 15 provincias ucranias, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, anunció ayer el envío inminente de siete generadores como apoyo a Kiev. La partida, que se suma a otros 14 que el Gobierno ya envió en noviembre de 2022, representa una avuda a Ucrania "sin fisuras" ante una invasión "injusta y que será injustificable siempre", remarcó Albares a primera hora durante la visita a la sede de Finanzauto, empresa que fabrica los aparatos, en Arganda del Rey (Madrid), a la que le acompañó el embajador ucranio, Sergy Pogoreltsev. "Este gesto de España manda al Kremlin una señal inequívoca de que todos sus planes por conquistar Ucrania, de romper la voluntad del pueblo ucranio y obligarse a rendirse, están condenados al fracaso", dijo el embajador.

Estos siete generadores, por los que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (Aecid) - que depende de Exteriores— ha pagado 360.000 euros, serán enviados a Ucrania para ayudar a mitigar las graves carencias energéticas causadas por los recientes ataques a las infraestructuras del país, según avanzó el ministerio en un comunicado. Los equipos serán trasladados en los próximos días a Polonia para posteriormente entrar en Ucrania, donde se utilizarán para garantizar la energía en los hospitales durante el invierno, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

#### Kiev decide

La distribución en el interior de Ucrania aun se desconoce y es una estrategia que marcará Kiev en función de las necesidades del momento y "siguiendo las prioridades marcadas por el plan de energía y preparación para el invierno" que están preparando las autoridades ucranias, según Ex-

Pogoreltsev, que acompañó en todo momento a Albares, sostiene que con sus ataques a las infraestructuras básicas para la población civil, como son las energéticas, el presidente ruso, Vladimir Putin, viola el derecho internacional.

El órgano prioriza la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, que será admitida el 10 de septiembre

# El Constitucional se prepara para un otoño caliente por la amnistía

JOSÉ MARÍA BRUNFT Madrid

El Tribunal Constitucional se prepara para un otoño caliente centrado en los recursos contrala ley de amnistía. El tribunal va a tomar la primera decisión importante sobre este asunto en su pleno del próximo 10 de septiembre, en que estudiará la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo contra dicha legislación, aprobada por el Congreso para perdonar los delitos relacionados con el procés. Sobre este primer asunto, fuentes del propio órgano de garantías afirman que se admitirá la tramitación de las objectones puestas por la Sala Penal del Supremo por su evidente relevancia y trascendencia constitucional.

Esta decisión marcará el inicio de un largo recorrido en el que en etapas sucesívas irán llegando el resto de recursos anunciados por comunidades autónomas en que gobierna el PP y del propio grupo parlamentario popular. A ellos se añadirán las peticiones de amparo que previsiblemente presentará el líder de Junts, Carles Puigdemont, por la inaplicación de la ley de amnistía a su caso. Igualmente, otros condenados por delitos relacionados con el procés a los que no se les concedan los beneficios de la ley -como los que siguen inhabilitados por el delito de malversación -- podrán sumar su queja a las mencionadas y actuar ante el Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.

La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo no ha ofrecido duda alguna a los letrados del Constitucional, que durante las últimas semanas han preparado un informe favorable al estudio en profundidad de las dudas expuestas por la Sala Penal sobre la posible falta de encaje de determinados aspectos de la ley de amnistía con principios y derechos constitucionales esenciales. Basándose en dicho informe, el ponente de este asunto, el magistrado Ricardo Enríquez - perteneciente al sector conservador del tribunal— propondrá que el Constitucional inicie de inmediato el analisis de la cuestión de fondo. Se trata de que el Constitucional decida si, como sostiene la Sala Penal, que juzgó y condenó a los líderes del procés, la ley de amnistia puede suponer una vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.

El Supremo decidió plantear sus objeciones mediante un auto dictado el pasado 15 de julio, al abordar el recurso de un condenado por un delito de desórdenes públicos agravados por hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019 - tras la publicación de la sentencia del procés-, consistentes en el lanzamiento de piedras contra los juzgados de dicha ciudad. La Fiscalía apoyó la procedencia de la cuestión de inconstitucionalidad, en función de las dudas del Supremo sobre la legahdad constitucional de la amnistia. La defensa del condenado en dicho caso concreto se opuso a la impugnación.

La misión que asumirá el Constitucional al admitir la iniciativa del Supremo consistirá en resolver si la ley de amnistía "repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone". Esta tesis es la defendida por la Sala Penal, que en su resolución añadia que en la ley impugnada dicho derecho "se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática, con el efecto añadido de introducir una suerte de factor cri-

El Supremo subrayó también que "no estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado", por cuanto "son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo —no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer—, los que están aquí en cuestión".

Hay recursos anunciados que aún no se han presentado, como el del PP, que tiene de plazo hasta el próximo II de septiembre para formalizar su impugnación, es decir, un día después del pleno en el que será admitida la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo. Las fuentes consultadas excluyen, en principio, que el Defensor del Pueblo también recurra la ley, para lo que cuenta con la legitimación que le otorga la propia Constitución. Dicha institución inició el estudio de la norma desde su aprobación en



Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, CLAUDIO ALVAREZ

Hay recursos anunciados que todavía no se han interpuesto

Es previsible que Puigdemont también presente una solicitud de amparo el Congreso, y aún no se ha pronunciado sobre el asunto. Pero las fuentes consultadas subrayan que la tradición es que desde el Defensor del Pueblo siempre se comunican con tiempo las decisiones de recurrir, nunca tan cerca de que expire el plazo.

En cuanto a las posibles abstenciones, el magistrado Juan Carlos Campo anunció hace meses su intención de no tomar parte en la resolución de los recursos sobre la ley, tras haber sido ministro de Justicia. José María Macías, que ha sostenido criterios contrarios a la constitucionalidad de la ley, ha manifestado a su vez a EL PAÍS que reserva su decisión, si le fuera solicitada la abstención, porque, "llegado el caso, el primero en ser informado será el propio tribunal".

El recurso del expresidente Puigdemont carece, a su vez, de plazo predeterminado para presentarse, y forzosamente su planteamiento tardará más tiempo. Ello se debe a que su defensa no puede formalizarlo hasta que haya agotado la via de las impugnaciones ante la jurisdicción ordinaria. Puigdemont tiene presentado recurso de reforma contra la decisión del magistrado Pablo Liarena de no aplicarle la ley de amnistía, y el pasado dia 19 planteó una queja ante el Consejo del Poder Judicial por la tardanza en resolverlo. Cuando el juez lo haga, la defensa podrá recurrir en apelación ante el propio Supremo. Solo cuando este segundo recurso esté resuelto, podrá plantear su solicitud de amparo ante el Constitucional. En medios jurídicos dentro y fuera del órgano de garantías- estiman que pasarán meses antes de que pueda abordarse el más que probable recurso. En ningun caso el Constitucional decidirá sobre dicha petición antes de haber resuelto sobre la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo.

Para abordar la tarea que supondrán los recursos contra la ley de amnistía o contra su inaplicación, el Constitucional cuenta con una agenda despejada gracias al esfuerzo realizado en el último año y medio, con mayoría progresista. En este plazo se han resuelto los principales asuntos pendientes, desde la ley del Aborto hasta la de Eutanasia, pasando solo en 2023 por 11.000 recursos de amparo. 18 ESPAÑA EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024



Pere Aragonès, Marta Rovira y Marta Vilalta, el día 2 en Barcelona, GIANLUCA BATTISTA

# Los afines a Rovira se activan en la disputa con Junqueras por el liderazgo de Esquerra

La plataforma Nova Esquerra Nacional, que aboga por un cambio de caras en la dirección, se presenta hoy

#### CAMILO S. BAQUERO Madrid

La competencia por quién se hará con las riendas de la dirección de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en su próximo congreso extraordinario de noviembre empieza a ganar velocidad. Si el pasado lunes fue la lista que busca la continuidad de Oriol Junqueras la que anunció su presentación oficial para el dia de 21 de septiembre, mañana será el ala de la formación que apuesta por una renovación de caras en la cúpula la que se presente en sociedad. La propuesta "coral" de Nova Esquerra Nacional, que agrupa a los afines a la secretaria general Marta Rovira en el actual pulso por el liderazgo, ofrecerá una rueda de prensa en Barcelona, aunque no se espera que se ponga sobre la mesa el nombre de quien se pueda batir en el cónclave con el expresidente de la formación.

La decisión, el pasado lunes, de anunciar la fecha de presentación de Militància Decidim, como se llama la candidatura de Junqueras, dejaba en una posición de debihdad a los afines a Rovira y al expresident Pere Aragonès. Hasta ahora los dos son las caras más visibles de quienes dentro de ERC consideran que se ha de cambiar

de liderazgo tras los malos resultados del último ciclo político y para afrontar la nueva coyuntura, marcada por el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. De ahí que se haya acelerado la presentación de Nova Esquerra Nacional.

Fuentes de la candidatura pro renovación descartan que en la rueda de prensa que se celebrará en la capital catalana se presente el nombre de quién tendría que batirse con Junqueras en el cónclave inicialmente programado para el 30 de noviembre. Su propuesta, dicen esas mismas voces, pivotará en torno a un liderazgo "coral", en un movimiento que busca alejarse de lo que consideran el personalismo "exagerado" de Junqueras y la lista que enca-

beza. El expresidente del partido había anunciado el pasado lunes que daba el pistoletazo de salida a su pretensión de recuperar la presidencia de la formación independentista con un acto el 21 de septiembre en Olesa de Montserrat (Barcelona).

Tanto Rovira, actual líder interina del partido, como Aragonès ya han dicho en repetidas ocasiones que no piensan presentarse al congreso extraordinario. Con lo cual entre las quinclas de posibles nombres para enfrentarse al exvicepresident del Govern figuran la actual portavoz en las Cortes, Teresa Jordà, o la vicesecretaria de Lucha Antirrepresiva de la formación. Marta Vilaret. Jordà siempre ha sido la cara visible del alma más independentista de la formación —frente a una más de izquierdas— y Vilaret es muy apreciada entre la militancia al haber sido la responsable de negociar la ley de amnistía para los encausados por el *procés*.

El espíritu coral, sin embargo, tendrá que decantarse finalmente por una cara visible. El reglamento del congreso establece que, como máximo el día 15 de octubre, las candidaturas interesadas en pujar por la dirección han de presentar su plan de trabajo y una lista de, como máximo, 29 miembros y que se especifiquen los nombres de los que opten a la presidencia, la secretaría general, la de finanzas y la de organización.

#### Encajar el cónclave

El anuncio de los afines a Rovira de presentarse en sociedad llegó el mismo día que la dirección interina del partido pidió a la comisión de garantías que decida sobre cuándo ha de celebrarse finalmente el congreso. La fecha fijada inicialmente era el 30 de noviembre, pero un grupo de militantes cercanos a Junqueras pidió adelantar el calendario ante la desaparición del riesgo de repetición electoral en Cataluña.

La fecha inicial daba margen de tiempo para encajar el cónclave tras unos nuevos comicios catalanes, pero finalmente hubo un pacto para investir a Illa. Los estatutos de ERC impiden que se celebre el congreso en periodo electoral. Los militantes cercanos a Junqueras —y también una parte importante de los consejeros- defienden que sin ese riesgo, se ha de seguir la normativa interna que fija un máximo de tres meses para celebrar la votación para elegir cúpula contados desde la renuncia del presidente. Junqueras dejó la dirección republicana en junio.

Ambas partes, sin embargo, aceptan que hay la voluntad de poder llegar a una lista de consenso y evitar abrirse en canal en un momento clave para la formación republicana. La plataforma l de Octubre, crítica desde un inicio con la gestión del tándem Junqueras-Rovira y ahora con las decisiones de la dirección interina, también aspira a presentar una lista.

### Illa mantiene los actos de la Diada diseñados por ERC

C. S. B.

#### Barcelona

El próximo II de septiembre Cataluña conmemorará su día nacional y el nuevo Govern socialista se prepara para celebrarlo lejos del acento independentista que ha marcado la efeméride en los últimos 14 años. La portavoz del Ejecutivo liderado por Salvador Illa, Silvia Paneque, fue la encargada ayer de presentar la programación que venía heredada del anterior Gobierno de Esquerra Republicana y que según la también consejera de Territorio se ha mantenido casi sin modificaciones. El único cambio es el retorno del mensaje institucional al Palau de la Generalitat, después de que Pere Aragonès optara en los últimos tres años por hacerlo desde diferentes espacios.

El lema de este año será Molts cors, un sol batec. Sentir Catalunya (Muchos corazones, un solo latido. Sentir Cataluña) y el cartel ganador, elaborado por el diseñador Sergi Delgado muestra precisamente un corazón formado con banderas senyeres. "[Será] Una Diada donde cualquier ciudadano o ciudadana se pueda sentir vinculado, implicado y animado a participar", dijo la portavoz ayer. La Generalitat, a diferencia de los últimos 14 años de gobiernos independentistas, no ha invitado de manera activa a participar en la manifestación organizada por la Assemblea Nacional Catalana.

#### Contra el fascismo

La portavoz reconoció que la programación y el concurso de la imagen gráfica de la fiesta ha sido heredado del anterior Ejecutivo de ERC. El mensaje, explicó, se centra en la diversidad y la transversalidad y que, por si mismos, estos valores transmiten "un mensaje contra el fascismo y la extrema derecha, que son proyectos excluyentes y que señalan siempre la diversidad como un problema y no como una riqueza".

como una riqueza". Los actos oficiales por el día que conmemora la caída de Barcelona tras el asedio de las tropas borbónicas en 1714 comenzarán el martes día 10 con la entrega de la Medalla d'Honor del Parlament al Monasterio de Montserrat. Ese mismo día, a las 21.00, se emitirá el mensaje institucional del president. El día II. la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova dará el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos.

PERIDIS





El juez Peinado entraba en La Moncloa el pasado 30 de julio. CLAUDIO ÁLVAREZ

# ¿Por qué interrogar a un presidente de Gobierno?

El silencio no permite por sí mismo deducir nada, pues es un derecho incuestionable: quien calla, jurídicamente no dice nada

#### Análisis

#### JORDI NIEVA-FENOLL

No es que un presidente del Gobierno no pueda ser interrogado. Lo hemos visto ya varias veces, desgraciadamente. La actuación de los miembros de cualquier poder del Estado debería estar libre de cualquier sospecha, y a ello deberian contribuir todos sus integrantes esforzándose, sin encubrimientos indignos, en que asi sea. Pero ya sabemos bien que no estan discurriendo las cosas por ese camino. En esta generación, algunos irresponsables han redescubierto el antiguo —antiquísimo incluso— juguete de utilizar las instituciones públicas para hacer guerra política, eso que llaman desde hace algún tiempo *lawjare*, y en esas estamos.

Pero ahora el problema ya no es esa declaración, que había venido precedida de la inopinada admisión de una denuncia confeccionada con simples recortes de periódico por un actor de indudable intención política. Huelga decir que la mayoría de los recortes eran de noticias no contrastadas, y así lo destacó la Audiencia Provincial de Madrid al corregir el rumbo de una investigación que, en esas condiciones, era prospectiva, y en la que el juez había llegado a declarar impropiamente el secreto de la instrucción, lo que también fue censurado por dicha Audiencia.

Además de eso, las diligencias practicadas no parecen haber dado, que se sepa, fruto alguno meses después. Sin embargo, el juez consideró necesaria la declaración de un presidente del Gobierno que no solo tiene el derecho a declarar por escrito, que el juez le negó pese al evidente tenor del artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que posee además la dispensa de no declarar, que está establecida en el artículo 416.1 de la misma ley. En estas condiciones, el interrogatorio se avizoraba a todas luces como inconducente, lo que en estrictos términos probatorios hubiera debido llevar, prudentemente, a no ordenarlo, sobre todo teniendo en cuenta, como se ha explicado en el párrafo anterior, que el interrogatorio de un presidente no deja en buen lugar la imagen de nuestras instituciones.

Pero ahora, gracias a la providencia de 22 de agosto de 2024 —insólita fecha para una providencia que no es urgente—, sabemos que el juez explica que, de los silencios de Pedro Sánchez, pese a estar permitidos por el

art. 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puede dar lugar a la "formación de inferencias", lo que dicho en román paladino significa que piensa el juzgador que quien calla, aunque esté autorizado por la ley, puede estar ocultando algo. Y en ese punto, nuevamente, yerra el juez, lamento decirlo. Quien calla, jurídicamente no dice nada. Y desde la psicología del testimonio, ni de ese silencio ni de los gestos del declarante al callar puede deducirse nada que sea científicamente válido, menos aún, insisto, si está avalado por una norma legal, como es el caso.

Ocurre que, probablemente, el juez ha aplicado indebidamente la llamada doctrina Murray del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1996), en la que dicho tribunal, de una manera altisimamente cuestionable, permitió que un juez británico pudiera corroborar con los silencios de un reo—no de un testigo— otros datos incriminatorios que ya figuraban en el proceso. Es decir, el

Ahora, naturalmente, se abre la posibilidad de que las imágenes de la declaración se filtren a los medios

Estoy completamente convencido de que no puede ser que este sea un caso de 'lawfare'

silencio, por sí mismo, no permite deducir nada, pues es un derecho incuestionable de cualquier reo.

Pero, junto con auténticos indicios confirmados —el silencio no lo es—, el silencio podia tener ese valor simplemente corroborador, que en ningún caso puede fundamentar por sí solo una condena. Como digo, esa jurisprudencia es profundamente discutible y muy peligrosa, y parte de uno de esos pronunciamientos que los tribunales hacen en situaciones muy comprometidas de escasez probatoria —era un caso de terrorismo—, pero que luego se trasladan, imprudentemente, a cualquier otro caso.

Ahora, naturalmente, se abre la posibilidad de que las imágenes de la declaración se filtren a los medios, y por ello la Fiscalía pidió que no se le entregara copia a las partes, sobre todo para no hacer más confusa y dificil la identidad de los posibles filtradores. Desde luego, una aplicación mecanicista y profundamente burocrática del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal avala ese traslado. Pero de las leyes se esperan interpretaciones constitucionales, y no de simple oficinismo. Lo que dice la ley es que las partes "podrán tomar conocimiento de las actuaciones", y resulta que en esta actuación estuvieron todas presentes y se levantó acta de las mismas, por lo que conocimiento indudablemente tienen. Ya que el video solo contiene una negativa a declarar, no es comprensible, bajo ningún punto de vista, qué utilidad para el derecho de defensa puede tener dar a las partes copia de ese video, lo que aumenta de manera considerable el riesgo de filtraciones, como viene a asumir, indirectamente, la propia providencia del juez.

En conclusión, el traslado del vídeo solo puede servir para favorecer filtraciones, y eso es algo que el juez debe evitar, más allá de prevenir la comisión de un delito. No vaya a pensar nadie algo que, por supuesto, estoy completamente convencido de que no puede estar ocurriendo: que este sea un caso de lawfare.

Jordi Nieva-Fenoll es catedratico de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona

### Ábalos deja en el aire su apoyo al PSOE por la auditoría del 'caso Koldo'

DIEGO SÁNCHEZ Madrid

El diputado independiente y exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos ha dejado abierta la continuidad de su apoyo parlamentario al PSOE en el Congreso. La reacción llega como respuesta a la auditoria que el actual ministerio, ahora en manos de Óscar Puente, ha impulsado para investigar su papel en el caso Koldo, la supuesta trama de corrupción en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia liderada por Koldo García. exasesor de Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes. Abalos afirmó ayer que, a partir de ahora, "no será seguidista" con su antiguo partido, y que "votará en conciencia" en los futuros exámenes parlamentarios que enfrenta el Gobierno, como el de la financiación singular de Cataluña.

Tras pasar al Grupo Mixto, al ser expulsado por su partido, el que fuera secretario de Organización de los socialistas garantizó su apoyo a la ley de amnistía y anunció que seguiría la misma línea de voto que el PSOE. "No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno, seguiré las orientaciones del Grupo Socialista", llegó a aseverar

Sin embargo, sus declaraciones han abierto la puerta a la ruptura de una disciplina de voto puesto que, al estar fuera del partido, ya no le es exigible. Ábalos avisó de que, a partir de ahora, el Ejecutivo "no podrá dar por seguro" su apoyo, y que irá decidiendo "caso por caso" y "en conciencia". Eso podría comprometer las próximas votaciones, algunas de ellas clave, como la financiación singular de Cataluña pactada en la antesala de la constitución del Gobierno catalán de Salvador Illa.

La auditoria impulsada por el actual Ministerio de Transportes para esclarecer lo sucedido en relación a las compras millonarias de mascarillas durante la pandemia ha provocado el malestar de Abalos, que considera esta "investigación paralela" un ataque a sus "derechos fundamentales". "Más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución", afirmó ayer durante una entrevista en Cuatro.

COMUNIDADES EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

# Una guardia civil y AUGC denuncian ilegalidades en el Seprona de Sevilla

La brigada María Serrano afronta un juicio militar acusada de un delito de denuncia falsa por el general jefe del Estado Mayor del instituto armado

JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla

La brigada de la Guardia Civil María Serrano y la asociación AUGC denunciaron ayer en Sevilla la supuesta inacción de la Comandancia de Sevilla ante presuntas ilegalidades por parte de un cabo del Seprona al que respaldaron sus superiores. Tras 30 años de carrera y 13 años de denuncias internas en el instituto armado, la suboficial relató las supuestas irregularidades de manera pública, en un hotel de la capital andaluza y ante 200 personas, amparándose en la Ley 2/2023 que protege a los denunciantes de casos de corrupción desde el año pasado. Este tipo de denuncias públicas sobre supuesta corrupción en el seno de la Guardia Civil no son nada habituales, y menos su anuncio viral en las redes sociales como en este caso, dada la disciplina militar que impera en el cuerpo.

Serrano desgranó los informes policiales que revelan las supuestas ilegalidades cometidas por el cabo Enrique Castillo, del Seprona de la Guardia Civil, algunas de ellas vinculadas a Mercasevilla y otras a empresas de reciclaje de aceites vegetales. Todas las irregularidades fueron supuestamente ignoradas por los superiores de la Comandancia de Sevilla, entre ellos el exjefe de dicha Comandancia, Fernando Mora Moret, hoy general de división y jefe del Estado Mayor del instituto armado y que dirige los principales despliegues de agentes por todo el país. Mora Moret denunció a Serrano por denuncia falsa y ahora la suboficial, de baja médica y destinada en Zaragoza, afronta un año de prisión de pena en un juicio militar que debía empezar el próximo 17 de septiembre, pero que el martes fue suspendido sine die.

"Estoy aqui para denunciar la situación de corrupción en el Seprona [Servicio de Protección



María Serrano, ayer en Sevilla durante la rueda de prensa junto a miembros de AUGC. PACO PUENTES

de la Naturaleza) de Sevilla por parte de mi excompañero Enrique Castillo Martín, y toda la documentación está aquí reflejada. No entiendo la impunidad de este cabo. Me tengo que sentir protegida y no lo estoy. Desde 2009 denuncié varias infracciones administrativas en informes, pero los mandos me han enterrado en vida. Eso sí, lo volvería a hacer". dijo sobre los sucesivos expedientes disciplinarios que le han abierto sus superiores. Serrano sostiene que el cabo Castillo, que hoy permanece adscrito al Seprona en la provincia de Sevilla, hacía la vista gorda para no sancionar a empresas de residuos de aceites vegetales, cuyos vertidos

suponen un peligro para la salud pública, así como mayoristas de pescado con mercancía irregular que acudían a la lonja de la capital andaluza, Mercasevilla.

¿Por qué no acudió a Asuntos Internos? "No tenía acceso a ellos, estaba obligada a remitir los hechos a mis superiores directos", alegó Serrano. Tras ignorar los mandos sus denuncias internas. Serrano sostiene que el exjefe de la Comandancia de Sevilla y general de división Mora Moré la humilló durante media hora con gritos constantes ante otros dos mandos. Tras dos denuncias cruzadas entre el mando y la subordinada, esta afronta ahora un juicio militar tras la desestimación de su denuncia por parte del también general Laurentino Seña.

AUGC apoyó el testimonio de la suboficial y censuró que el Gobierno siga sin instaurar en la Guardia Civil el canal interno para denuncias por corrupción al que está obligado por la Unión Europea desde el pasado diciembre, plazo último para trasponer la directiva 1937/2019. "La cúpula responde que está trabajando en el canal interno, pero seguimos a la espera ocho meses después. Además, el órgano colegiado que debe visar esas denuncias no puede estar compuesto solo por mandos, exigimos estar presentes las asociaciones. ¿Qué de-

nuncias remitirán los agentes si saben que afectan a los mandos?", protestó Germán Gómez, secretario de organización de AUGC.

La clave está en la reforma del Gobierno de Rajoy, que en 2015 estableció que ciertos comportamientos en la Guardia Civil, como la insubordinación, podían juzgarse por el Código Penal Militar -siempre, no solo en tiempos de guerra, como antaño- y no según el régimen disciplinario. A pesar de que tras dos manifestaciones de agentes en Madrid, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Ley 12/2007 eliminó la sanción de arresto del régimen disciplinario y no aplicó el Código Penal Militar a los guardias civiles, Rajoy revirtió esa modificación legal en 2015. "Es una situación anacrónica que supuso una involución de derechos para los guardias civiles", censuró AUGC.

#### Incapacidad total

Este diario contactó con la Guardia Civil para recabar la opinión de los generales y el cabo aludidos por la denuncia, pero declinaron pronunciarse al respecto. Sergio González, afectado por una supuesta inhalación de gases tóxicos en Coria del Río (Sevilla), acudió a la rueda de prensa de ayer para criticar: "Donde el cabo Castillo decía que no había nada, a mí me han dado la incapacidad total".

Serrano aseguró que solo una de las denuncias internas acabó investigada por el Juzgado de Instrucción número 2, que la archivó porque sus superiores retrasaron supuestamente la denuncia ante la justicia para lograr que fueran archivadas, como así sucedió por prescripción, al no apreciar el magistrado un delito continuado. La suboficial denunció al cabo Castillo por supuestamente acordar con los productores no vigilar los residuos vegetales, a sabiendas de que contaminarian los rios, entre otros delitos. En paralelo, le denunció ante el juzgado por redactar para las empresas los recursos ante las sanciones que él mismo les imponia. La Policia Judicial halló los recursos en el disco duro del ordenador del cabo y los testigos le reconocieron como el autor de sus escritos exculpatorios. Sin embargo, la justicia exculpó al cabo por prescripción, segun Serrano.

# Escocia pide el cierre de una web satírica sobre el 'balconing'

LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma

La ministra de política sobre drogas y alcohol de Escocia, Christina McKelvie, ha reclamado el cierre de una página web española y de una cuenta de la red social X en la que se satiriza sobre los turis-

tas muertos tras precipitarse de los balcones de hoteles y apartamentos durante sus vacaciones en Baleares, el conocido como balconing. "Las redes sociales deberían tomar todas las medidas posibles para eliminar ese contenido deplorable de sus sitios", afirmó la ministra, según recoge el diario

The Guardian, tras conocer la muerte de una estudiante escocesa de 19 años que falleció tras caerse de un balcón durante sus vacaciones en Ibiza. Tanto la página como la cuenta de X siguen operativas y sus responsables señalan que el gran problema es "el turismo de borrachera que hay

en Baleares y sus consecuencias".

La cuenta de la Federación Balear de Balconing tomó el relevo de otra menos activa en la que se informaba, también de forma satirica, de los turistas fallecidos tras precipitarse de los balcones de hoteles y apartamentos. Inicialmente, muchos de estos accidentes se producían cuando los turistas, normalmente jóvenes y bajo los efectos del alcohol o las drogas, se lanzaban desde las terrazas de los hoteles para caer en las piscinas situadas debajo. Sin embargo, en los últimos años muchas de estas muertes se han producido porque los turistas caen desde los baleones al intentar pasar a las habitaciones contiguas.

La cuenta de X, con casi 56.000 seguidores, ha elaborado un ranking de los muertos de la temporada bajo la etiqueta de Balcon League (liga del balcón) con un cuadrante en el que se detallan los muertos por nacionalidad y en el que cada país obtiene puntos en función de si el precipitado ha fallecido o ha resultado herido. También se indican los pisos recorridos en la caída.

# Los accionistas de Talgo dejan de ganar 130 millones por el veto a la opa húngara

La CNMV no puede autorizar la oferta con la oposición del Gobierno, en caso de que Ganz-MaVag decidiera seguir adelante con la propuesta

#### ÁLVARO BAYÓN Madrid

El veto del Gobierno a la opa del grupo húngaro Ganz-MaVag sobre Talgo ya le ha supuesto una elevada factura a los accionistas de la empresa española. Frente a los 619 millones que ofertaba el conglomerado, a razón de cineo euros por acción, los títulos de la compañía española se hunden en Bolsa hasta los 3,95 euros por unidad, lo que valora al fabricante de trenes en unos 490 millones, unos 130 millones por debajo de la oferta pública de adquisición (opa).

Talgo es una de esas inversiones que se le ha atragantado al capital riesgo en España. La compañía está en manos desde 2006, hace 18 años, del fondo estadounidense Trilantic, fundado por exdirectivos de Lehman Brothers y que en España ha tenido entre sus intereses la discoteca Pachá En 2012 presionó por primera vez el botón de las ventas. Traspasó la propiedad de la empresa entre sus fondos y dio entrada a nuevos accionistas, como Torreal (el family office de Juan Abelló) o el fondo español de capital riesgo MCH.

Tres años después dio un paso definitivo para desprenderse de la compañía e impulsó su salida a Bolsa. Tras la operación, la sociedad Pegaso Transportation International (participada por Torreal y la familia Orioi, además de Trilantic) controla el 40% del capital. Pero desde entonces no ha habido muchos avances. En 2019 MCH vendió la participación que retenía, del 9%, por 70 millones y el resto de los accionistas contrataron a Citi en 2022 para vender sus títulos. Tras meses peinando el mercado, Ganz-MaVag fue el único interesado.

Esta oferta ahora se volatiliza por la negativa del Gobierno a avalar la operación a través del decreto antiopas por considerar que puede afectar a la seguridad nacional. Los accionistas de la empresa han perdido la oportunidad de embolsarse esos 619 millones, lo que ha provocado la caída en Bolsa. Los títulos de la compañia se dejaron el martes un 8%, por una timida subida del 0.64% aver. La empresa vale en Bolsa 488 millones, 130 millones menos que los que ofertaba la firma del Este, una caída del 26%.

Los títulos de la compañía, sin embargo, aún cotizan por encima de los 3,59 euros a los que se intercambiaban en noviembre, antes de los primeros rumores de una opa de los húngaros sobre Talgo. El mercado aún conserva la esperanza de que alguna operación



El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ayer en una comparecencia en Madrid. JESUS NELLIN (EP)

### El Ejecutivo cierra filas con su negativa

El Ejecutivo cerró ayer filas para defender el veto a la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Ganz-MaVag por "riesgos para la seguridad nacional". Uno de los primeros en referirse al asunto fue el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien justificó la decisión como una forma de "proteger los intereses de España". Bolaños subrayó que la decisión se ha tomado conforme al derecho nacional y al europeo, en referencia al nuevo frente judicial abierto tras la decisión del

grupo magiar de recurrir a instancias judiciales.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó que el bioqueo a la entrada de los inversores húngaros no es incompatible con la libre circulación de capitales en la UE. En una entrevista en Televisión Española, detalló que tanto la normativa española como la europea tlenen instrumentos para garantizar la protección de sectores estratégicos. Albares evitó pronunciarse sobre la posición del Centro Nacional

de Inteligencia (CNI), cuyos informes ponen negro sobre blanco la conexión del grupo magiar con una trama rusa. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, indicó que España tiene una legislación que permite garantizar la seguridad del país y captar "inversiones extranjeras".

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) solicita al Gobierno que explique su "hoja de ruta" para Talgo y lamenta la incertidumbre en la que está sumida la plantilla. L. HERNÁNDEZ corporativa se cierre sobre Talgo. Una opción es la aparentemente preferida por el Gobierno, que Skoda se haga con la compañía, si bien los checos ya han dejado claro que no contemplan lanzar una opa, si no más bien explorar una fusión industrial. La otra opción es que, ante la batalla legal con la que ya amenazan los húngaros, el Gobierno termine finalmente por pactar una opa amistosa.

Junto a Trilantic, Torreal y los Oriol, dos grandes fondos internacionales están también presentes en el accionariado de Talgo. La gestora Amundi controla un 3% por un 1% de BlackRock. La familia Torrente Blasco tiene un 5%. mientras que el 49% del capital es free float. Esto supone que, a precios de mercado, la sociedad de Trilantic, Torreal y los Oriol, haya visto volatilizarse 52 millones de euros con la decisión del Consejo de Ministros. Los Torrente Blasco, que entraron en el capital en diciembre de 2022, pierden siete millones por unos cuatro millones de Amundi y 1,3 millones de BlackRock.

Estos accionistas pueden enjugarse estas pérdidas con las ganancias que han ido embolsándose en los últimos años. Desde que salió a Bolsa, Talgo ha repartido a sus accionistas tres dividendos. en 2017, 2022 y 2023, a razón de 0,072, 0,078 y 0,093 euros, respectivamente. En el caso del primer accionista de Talgo, esto le ha permitido embolsarse 3,16 millones en 2017, 3,78 millones en 2022 y 4,6 millones en 2023. Estos tres pagos suman un total de 11,5 millones. Además, estos accionistas también recogieron ganancias en la salida a Bolsa, Ganaron 620 millones por el 49,5% que vendieron en el mercado, por 9,5 euros por acción.

#### Futuro de la oferta

La siguiente incógnita está en los siguientes pasos de la oferta, dado que el veto del Gobierno no tiene precedentes. Fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explican que Ganz-MaVag aún debe trasladar su postura ante la decision del Consejo de Ministros. En el caso de que decida seguir adelante con la opa, el artículo 26.2 del reglamento de opas impide que el regulador autorice la oferta con la oposición del Ejecutivo.

"Cuando la oferta pública de adquisición requiera de la autorización o no oposición de cualquier otro organismo o notificación previa de la operación a otro organismo, podrá presentarse la solicitud de autorización de la oferta sin haber solicitado ni obtenido la autorización, no oposición o simple notificación. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la correspondiente autorización, no oposición, o simple notificación, salvo que hayan transcurrido los plazos para entender que la autorización se ha concedido por silencio administrativo", reza la legislación.

#### 22

# Retrasar la edad de jubilación eleva la mortalidad en los trabajadores

Los beneficios fiscales por demorar el retiro laboral no compensan los efectos negativos sobre la salud de los pensionistas

#### GORKA R. PÉREZ Madrid

Retrasar la edad de jubilación favorece la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que provee de cotizaciones a la caja pública durante mayor tiempo, y permite a la vez al futuro pensionista obtener una prestación más alta al beneficiarse de bonificaciones. Pero posponer el retiro tiene efectos negativos sobre la salud y la esperanza de vida de quienes deciden hacerlo. Especialmente en aquellas personas de entre 60 y 69 años, cuya tasa de mortalidad aumenta considerablemente por cada año extra que suman a su trayectoria profesional. Así lo señala un estudio que publicó ayer el think tank Fedea, en el que se remarca que, por esta razón, los beneficios fiscales no compensan el riesgo asociado al retiro demo-

El trabajo, elaborado por los investigadores Cristina Bellés, Sergi Jiménez y Han Ye, llega a estas conclusiones a partir del cruce de datos de una selección de perfiles obtenidos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) del Ministerio de Seguridad Social, con los resultados de mortalidad asociados por edades. De esta forma, el texto señala que "retrasar un año la sabda del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 4.4 puntos porcentuales (38%)", y

añade que "el aumento de la mortalidad se debe principalmente al efecto inmediato de la pérdida de acceso a los regimenes de jubilación anticipada".

En un análisis más profundo. se indica que, dentro de este grupo edad, son quienes trabajaron en empleos peligrosos, penosos y de escaso valor propio antes de jubilarse, los que sufren más en términos de mortalidad, "aunque retrasan la jubilación en menor medida". Entre otras razones, porque muchos de estos oficios se enmarcan en regimenes que contemplan coeficientes reductores que permiten jubilarse con antelación sin que la cuantía de la pensión final se vea recortada. Es el caso de los trabajadores de la minería del carbón o del mar, aunque el Ministerio de Seguridad Social ha incorporado a más profesiones con acceso a estas ventajas.

Como propuesta para tratar de corregir esta tendencia, el informe de Fedea recomienda que se ofrezca al trabajador la posibilidad de ir reduciendo progresivamente su carga de trabajo antes de su marcha. "Permitir a los trabajadores reducir gradualmente su carga de trabajo puede incentivarles a permanecer más tiempo en la población activa sin afectar negativamente a su esperanza de vida", apuntan los expertos.

El Ministerio de Seguridad Social ha promovido el retiro demorado con la última reforma de pensiones, mejorando las bonificaciones por cada año añadido—a elegir entre un 4% adicional o una cantidad extra de entre 5.000 y 12.000 curos—, y ha incrementado las penalizaciones para aquellos que opten por jubilarse anticipadamente en los dos años anteriores a cumplir la edad legal—estas pueden verse recortadas

hasta un 21% en función del tiempo cotizado—. Un planteamiento que ha calado sobre una gran parte de extrabajadores, puesto que desde que entró en vigor la última reforma de pensiones —aprobada en dos partes entre 2021 y 2023—, el año pasado la edad media de jubilación sobrepasó por primera vez el umbral de los 65 años.

En la última mesa de negociación, finalizada en julio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con los agentes sociales para retocar las fórmulas de jubilación parcial y activa —que permiten compatibilizar el cobro de la pensión con el salario—, y que tambien tendrán acceso a las bonificaciones por retiro demorado. Sin embargo, en opinión de los autores, las ganancias del sistema con el aumento del periodo de aportaciones no compensan la puesta en riesgo de la salud de quienes optan por esta fórmula. "Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social", concluye el estudio.

Siguiendo por esta línea, los investigadores del think tank advierten a los distintos gobiernos —puesto que el estudio extrapo-

la sus conclusiones al resto de países— sobre la necesidad de diseñar "con cuidado" las distintas políticas de jubilación, y recalcan la importancia de tener en cuenta "el grado de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de jubilación". Unos baremos que, en su opinión, "no pueden ser iguales para todos".

A pesar de la complejidad del análisis, los autores advierten de que sus resultados ofrecen una visión más específica que otros estudios similares realizados hasta la fecha, "Retrasar la jubilación legal y cerrar las opciones de jubilación anticipada son temas re-



# El aumento de los precios turísticos nacionales dobla a los internacionales

DENISSE LÓPEZ

#### Madrid

Desde que la crisis inflacionaria golpeó a la economía española en 2022, el sector turístico ha gozado de veranos calurosos, no solo por las altas temperaturas. En estos dos años el sector ha incrementado con fuerza sus precios, aprovechando una época de vacaciones vertiginosas en las que la población se ha vengado de las excursiones que se perdió durante la pandemia. Y aunque España se aproxima a batir un nuevo récord en llegadas de turistas extranjeros —las previsiones del sector son que alcance los 95 millones de visitantes en 2024—, no es en este ámbito, sino en el nacional donde más se ha notado el repunte de las tarifas. En concreto, los paquetes turísticos y vuelos para viajar por el territorio han duplicado el repunte registrado por sus equivalentes en destinos fuera de España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes todo incluido y tours por el país se han encarecido un 30% desde julio de 2022, mientras que los paquetes internacionales solo han subido un 12% en el mismo periodo. En el caso del sector aéreo, la diferencia es incluso más marcada, pues los destinos locales han subido un 13%, mientras que los vuelos al extranjero se han abaratado un 6%, de acuerdo con las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC). En consecuencia, este año las familias se han encontrado con que tomar el sol una semana en alguna playa española incluso podía superar el presupuesto de otros destinos transfronterizos.

El crecimiento refleja, según los analistas, un cambio significativo en las preferencias de viaje de los españoles tras la pandemia y parecen estar redescubriendo la oferta doméstica. "Ha habido un desvío en los intereses. Mientras que tradicionalmente las vacaciones en el extranjero habían sido una opción popular, ahora muchos quieren explorar su país. En consecuencia, los precios turísticos nacionales se han encarecido por la demanda", explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.

José Serrano, profesor de la Universidad Europea, añade que el incremento de los costes operativos ha ejercido presión en el sector y eso se ha extrapolado al consumidor. No obstante, admite que el aumento de la demanda interna ha permitido el encarecimiento de los servicios. "Otros países han mantenido precios o los han re-



Personas mayores en Sevilla a principios de junio. PACO PLENTES

levantes en la agenda política de muchos países. Sin embargo, la cvidencia empírica existente sobre los efectos en la mortalidad de la jubilación se basa casi exclusivamente en estimaciones de experimentos políticos que han permitido la jubilación anticipada. Dado que no está claro si existe una simetría en los efectos entre adelantar y posponer la edad de jubilación, nuestros hallazgos sobre el efecto en la mortalidad de retrasar la jubilación son particularmente relevantes", indican.

ducido, sin embargo, aquí, viendo las tasas récord, se entiende que el sector adopte estrategias más agresivas para maximizar los ingresos en el mercado nacional".

Los expertos del sector coinciden en que las ofertas locales se han adaptado a los intereses de los consumidores, ofreciendo experiencias personalizadas que atraen tanto a los turistas locales como a los extranjeros. En consecuencia, los paquetes turísticos nacionales han pasado de estar por debajo de los 100 puntos del nivel base marcado por el índice de precios durante la pandemia, a alcanzar los 172 puntos en la actualidad, un máximo histórico.

# El euríbor da un respiro de más de 1.000 euros al año con su mayor caída desde 2013

El indicador acelera en agosto su cambio de tendencia en las cuotas mensuales

#### ÁLVARO SÁNCHEZ Madrid

El agujero que hayan podido dejar las vacaciones en los bolsillos de muchos españoles puede verse parcialmente compensado gracias a un indicador que no ha dejado de comportarse favorablemente durante todo el mes de agosto: el euribor. Quienes tengan contratada una hipoteca variable a la que le toque revisión se encontrarán con la sorpresa de que su factura en intereses con el banco caerá con fuerza, gracias al mayor desplome mensual del euribor desde febrero de 2009. En la revisión anual, el dato de agosto dejará el mayor abaratamiento de la cuota desde marzo de 2013. También facilitara las cosas para quienes busquen una hipoteca, dado que podrán obtener mejores condiciones.

En un escenario de cambio de tendencia en los bancos centrales, claramente enfocados ya en bajar los tipos de interés tras casi dos años de duro ajuste para contener la inflación, el euríbor se está dando más prisa de lo esperado por los analistas en darse la vuelta. A falta de dos días para el cierre definitivo, la media se sitúa en el 3,173%. Es decir, 0,35 puntos menos (la sexta contracción más abultada de todos los tiempos) que en julio, cuando va retrocedió. En términos interanuales, el declive es por ahora de justo nueve décimas, y también hay que remontarse bastante en el tiempo para encontrar un dato mejor, hasta marzo de 2013.

Las cuotas acumulan ya cinco meses consecutivos reduciéndose, pero esta vez el alivio es mucho más pronunciado de lo habitual. Sobre la hipótesis de una hipoteca media (140.451 euros a pagar en 23 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2023) con un diferencial de un punto, la revisión con el dato de euríbor de agosto supondría un ahorro para quienes actualicen ahora su hipoteca de 84,6 euros al mes, y de 1.015 euros al año.

"Son sin duda buenas noticias para los hipotecados, que comienzan a notar un alivio tras las fuertes subidas experimentadas en las revisiones pasadas, sobre todo la de 2023", afirma Patricia Suárez, presidenta de Asufin. El año pasado, el encarecimiento fulminante de las cuotas por las subidas de los tipos de interés, dejó aumentos del euríbor de más de tres puntos porcentuales,



Un piso en venta, en Sevilla. R.P.

y se superó la barrera del 4% por primera vez en 15 años, una carga más para la economía de muchas familias en un contexto de alta inflación que ahora se vuelve poco a poco menos pesada, pero que todavía persiste.

Sobre el eterno dilema de si es buen momento para elegir una hipoteca fija, variable o mixta, la asociación de usuarios financieros recuerda que los endeudados a tipo variable ya no tienen la urgencia que existió en el pasado para solicitar un cambio de condiciones, porque van a lr viendo reducirse su deuda conforme revisen sus hipotecas con un euribor más bajo.

La rebaja de los tipos de interés ha favorecido el nuevo registro del índice

El descenso también favorece el consumo y anima a la firma de hipotecas Ese fenómeno, el de las subrogaciones de variable a fija para tener la tranquilidad de conocer la cantidad que se paga de antemano, sin la incertidumbre de ver escalar los recibos, se notó con fuerza en el verano de 2022, coincidiendo con el comienzo de las subidas de tipos del BCE, cuando se produjo una auténtica avalancha de peticiones por la subida imparable de las cuotas, y se prolongó varios meses.

Ahora, según Asufin, el escenario ha cambiado. "Quienes vayan a hipotecarse deben evitar un tipo fijo elevado, desde luego por encima del 3,5% o 4% no es aconsejable, porque es muy previsible que terminen pagando un sobreprecio, pese a que se garantizan una cuota fija que les evita estar expuestos a las oscilaciones de los tipos", recomiendan. En cuanto a la mixta, la gran apuesta en estos momentos de incertidumbre, aún la consideran una alternativa interesante, pero no a cualquier precio, "siempre que arranque con un tipo fijo razonable, no más allá del 3%".

Esa cota, la del 3%, es precisamente la barrera psicológica que se dispone a romper el euribor próximamente. En su tasa diaria, ayer cotizaba en el 3,119%, por lo que parece factible que no tarde demasiado en atravesarla. Para eso, sin embargo, deberá buscar nuevos incentivos en septiembre. Los de agosto fueron numerosos. los temores de recesión en Estados Unidos, el lunes negro de las Bolsas y la idea, cada vez más extendida entre los inversores, de que los bancos centrales van a verse obligados a bajar los tipos más rápido de lo que inicialmente preveian este año, han contribuido a desinflar el euribor, que el 6 de agosto vivió su mayor caida diaria en ocho meses. "Se unen dos evidencias: la propia bajada de tipos del BCE de hace un par de meses, y que Estados Unidos se ha pronunciado claramente a favor de bajar los tipos antes de las elecciones", resume el economista Javier Santacruz.

La caída del euribor tiene otras consecuencias: al quedar más dinero en los bolsillos de los ciudadanos, favorece el consumo. También da un respiro a las empresas más apalancadas, que tienen más fácil refinanciar su pasivo. Y reduce los beneficios de los bancos, los grandes ganadores de su escalada al cobrar cuotas más elevadas por sus prestamos. Sobre el papel, este descenso del euribor también debería animar la firma de hipotecas y la compraventa de viviendas en un momento de cierta atonía: en España se vendieron cerca de 300.000 casas en los seis primeros meses de este año, un 4,5% menos que en el mismo periodo de 2023, según el INE.

Marcas como McDonald's, Starbucks y Coca-Cola son de las más cuestionadas entre quienes rechazan la guerra en Gaza

# Los jóvenes lideran el boicot a las firmas globales en apoyo a Palestina

#### MONIQUE Z. VIGNEAULT Madrid

Es una noche tranquila y silenciosa en la franquicia de McDonald's que se encuentra incrustada en la arteria peatonal de la avenida Istiklal en Estambul (Turquia). Aima Tahir, un estudiante, es una de las miles de personas que evitó comprar en estas hamburgueserías durante las primeras dos semanas de la guerra en Gaza. "Todos estamos confiando que el boicot tenga un impacto para detener el genocidio, y aunque no lo tenga, personalmente no quiero gastar mi dinero en marcas que patrocinan la guerra". Además de mantener su castigo a las multinacionales con presencia en Israel, Aima y sus amigos donaron varias cabezas de ganado vacuno y caprino a Gaza durante la fiesta de Eid al-Adha durante el pasado junio. Esta tendencia está al alza en Turquía y en otros países de la región, donde el 60% de los 1.752 consumidores encuestados por la agencia estatal Areda Surveys afirman que han dejado de comprar productos relacionados con Israel.

Este movimiento no es exclusivo de Turquía. Desde Nueva York a Yakarta, miles de jóvenes expresan su solidaridad con los movimientos propalestinos mediante el castigo a empresas con supuestos lazos con Israel como respuesta a la continuación del conflicto

en la Franja de Gaza. Diez meses después del inicio de la guerra, el impacto del veto se percibe ya en algunas cafeterías de Starbucks y en las hamburgueserías de

Las marcas en el punto de mira de las organizaciones activistas, y que figuran con frecuencia en los listados de boicoteo, son McDonald's, Starbucks, Burger King, Coca-Cola, así como KFC (propiedad de Yum! Brands), aunque las marcas tienden a variar de país a país. Entre las empresas afectadas se encuentran europeas, aunque sufren este tipo de vetos en menor medida: como la cadena de supermercados francesa Carrefour, la tecnológica alemana Siemens, y la aseguradora francesa Axa, que esta semana ha retirado sus inversiones de

El boicot de los consumidores a las marcas es cada vez más popular. Una encuesta realizada por la consultora YouGov a 18.103 personas de todo el mundo muestra que los indonesios son los mas propensos a boicotear una marca por motivos geopolíticos, con un 53% del total, seguidos por Dinamarca (52%), Suecia (49%), Reino Unido (47%) y Australia (44%). En España, la cifra se sitúa por debajo del promedio global, en el 37%.

En junio, otra encuesta de You-Gov reveló que el 34% de los españoles encuestados afirmaron



Boicot a McDonald's y Coca Cola en abril en Réterdam (Países Bajos). ABOULLAM ASIRAM (ANADOLU/GETTY)

Entre las empresas europeas afectadas están Carrefour, Siemens o Axa

Los indonesios son los más implicados en estas acciones, según una encuesta simpatizar con la causa palestina, mientras que el 14% se alineaban con Israel. El 22% afirmaba apoyar a ambas, mientras que el 30% no estaba decidido.

El boicot a las grandes multinacionales que mantienen lazos con Israel se extendió con más fuerza a los países de Oriente Próximo, donde algunos consumidores respondieron en octubre a las apelaciones de Boycott, Divest, Sanctions (BDS), una organización propalestina cuyo motivo principal era impulsar sanciones comerciales a multinacionales con operaciones en Israel. La organización, que lleva más de dos décadas lanzando campañas de este tipo, ha cobrado protagonismo en los últimos meses a través de los llamamientos para boicotear grandes empresas estadounidenses con presencia en Israel a través de sus redes sociales.

Aima se unió al boicot impulsado por la BDS en las primeras dos semanas de la guerra. Desde entonces, solo apoya a negocios locales y no piensa volver a consumir en las grandes cadenas globales, aunque reconoce que el castigo es en gran medida simbólico.

McDonald's, el gigante de comida rápida, se sitúa entre las empresas más sacudidas por vetos de indole politica. Ha sido criticada por supuestamente ofrecer descuentos y alrededor de 100,000 comidas gratis al ejército israelí. Se ha desplomado un 3% en Bolsa desde 2023.

Quizá la multinacional más castigada por el boicot es la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, aunque el detonante en este caso no fueron las iniciativas de grupos activistas, sino una demanda en contra de su sindicato, Workers United. La demanda surgió después de que el sindicato expresará su solidaridad con Palestina en la plataforma X. Starbucks, además de notar una caída en su rentabilidad en el segundo trimestre del año, con una bajada en ventas mundiales en un 4%, también llegó a perder hasta el 27% de su cotización en la Bolsa de Estados Unidos en mayo.



por las molestias que pudiéramos DOMESTIC OF STREET **Muchos Gracies** 

Pedimos disculpas a nuestros clientes

### **ALCAMPO INFORMA**

En la pagine 35 del folieto publici-

tano de Alcampo "Regresa de las vacaciones con grandes ahorroa", con vigencia del 29 de agosto al 11 de septiembre de 2024, aparece por error como precio de venta al publico del frigorifico SAMSUNG Combi TW600 en color bianco, la cantidad de 289€, cuando el precio correcto del mismo es la cantidad de 589€.

Rogamos disculpen las molestias que dicho error pueda ocasionar



# 7-Eleven busca protección de Tokio frente a ofertas extranjeras de compra

EP

Madrid

Seven & i Holdings, el operador de las tiendas de conveniencia 7-Eleven, está analizando distintas formas de defenderse de una oferta de adquisición por parte de la canadiense Alimentation Couche-Tard (ACT), incluyendo la solicitud al Gobierno de Japón de un estatus semejante al de las empresas de sectores como la energía nuclear y los semiconductores.

Segun indicaron a Financial Times dos personas cercanas a Seven & i Holdings entre las diferentes alternativas que se examinan estaría la de tratar de persuadir al Gobierno japonés para que cambie la designación actual de la empresa de "no esencial" a una calificación más protegida de "esencial", según la Ley de Comercio Exterior y Divisas de Japón (Fefta).

Con su estatus actual, una adquisicion necesitaría la aprobación del Gobierno solo después de que se hubiera cerrado un acuerdo, pero si la empresa viera aumentado su grado de protección cualquier posible comprador extranjero estaría sujeto a la investigación del Ministerio de Finanzas.

Hace 10 días, la compañía ja-

ponesa confirmó una "propuesta preliminar confidencial, no vinculante" de ACT por todas las acciones en circulación de Seven & 1 Holdings, cuya capitalización bursátil ronda los 5,47 billones de venes (unos 34.000 millones de euros), así que sería la mayor compra de una empresa nipona hecha por una firma extranjera.

Las acciones de Seven & i Holdings, que llegaron a caer ayer hasta un 4% en la Bolsa de Tokto, terminaron el día con una caida 1,04%, aunque se revalorizan un 19% ante el precio de la última sesión anterior a conocerse el interés de ACT en la japonesa.

# Samsung España pacta con Hacienda cerrar todas las inspecciones entre 2017 y 2020

La filial de la empresa surcoreana tenía abiertas actas por el Impuesto de Sociedades y otros tributos

#### RAMÓN MUÑOZ Madrid

Samsung Electronics Iberia ha llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para cerrar de conformidad todas las inspecciones que tenía abiertas por distintos impuestos desde los ejercicios 2017 al 2020. A preguntas de este diario, la firma tecnológica no ha querido cifrar a cuánto asciende el importe de estas regularizaciones fiscales, aunque ha indicado que "no supondrá un impacto significativo" y que "la estimación del efecto de dichas inspecciones en posibles ejercicios futuros no es significativa"

Al cierre del ejercicio de 2023, la sociedad tenía abierta una inspección fiscal con la Administración Pública por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2017 a 2020 y del resto de impuestos para los periodos 2018 al 2020. Como quiera que las actas de conformidad se han firmado posteriormente a ese cierre del año pasado. su efecto se empezará a notar en las cuentas de 2024. Con respecto al Impuesto de Sociedades, Samsung Electronics Iberia en 2023 abonó 12,6 millones de euros, un 11,5% más que los 11,3 millones que abonó en el ejercicio anterior.

No es la primera vez que Samsung Iberia cierra un pacto amistoso con Hacienda. Ya en 2012, la multinacional coreana llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria tras una inspección para revisar los precios de transferencia, esto es, los márgenes de beneficio que declara en España. El resultado fue el pago de 9,5 millones en un acta firmada en conformidad con la empresa por el Impuesto de Socledades de los años 2005 a 2008.

Con todo, a diferencia de otras compañías (Apple, Microsoft, Amazon, Google...) que usan filiales para facturar en Irlanda u otros países con fiscalidad más favorable, y evitar el pago de impuestos en el país donde se genera el ingreso. Samsung tiene una filial comercial convencional y declara su facturación en España, por el que tributa en Hacienda.

Samsung Iberia registró en 2023 un beneficio neto de 34.4 millones de euros, lo que supone un descenso del 6,5% respecto a los 36,8 millones que ganó el año anterior, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil La firma tecnológica facturó L823



Samsung en el Mobile World Congress de Barcelona. x TORRENT (GETTY)

La firma asegura que la regularización "no supondrá un impacto significativo"

La tecnológica registró en 2023 un beneficio neto de 34,4 millones de euros

millones de euros en España en 2023, un 3% menos que en el ejercicio anterior. Los resultados contrastan con los de 2022, en los que los ingresos crecieron un 11% y el beneficio un 6.7%.

La filial, que achaca la caída de ingresos a la "situación económica nacional", se resintió del descenso de la venta de smartphones tras la recuperación después de la pandemia del coronavirus. En el mercado español, Samsung ocupó en 2023 el segundo puesto por móviles vendidos, con un 27% de cuota, por detrás de Xiaomi, que acaparó el 28,45% de las ventas, y precediendo a Apple, que alcanzó el 22,6% del mercado, según un informe de la consultora especializada Counterpoint Research. No obstante, por ingresos por venta

de móviles, Apple lidera la clasificación seguido de la propia Samsung. Es que 2023 no fue un buen año para la venta de smartphones. El descenso de ventas de móviles inteligentes en el cómputo global en el mercado español fue del 8% frente al 4% de caída mundial, según la firma Canalys.

Consecuencia de este retroceso en la facturación, el resultado de explotación de Samsung Iberia se situó en 38,6 millones de euros, lo que representa una caida interanual del 18,2% en comparación con el obtenido en 2022. De esta manera, el margen de explotación de la compañía se situó en el 2,11%, frente al 2,51% con el que concluyó el año previo. La plantilla media del ejercicio fue de 390 empleados, lo que refleja un incremento del 9% con respecto al ejerci-

La empresa ha subrayado que su aportación al PIB español alcanzó los 841,6 millones de euros, es decir, un 2,89% más que los 817,9 millones de euros de 2022, según un informe de impacto socioeconómico y fiscal elaborado junto a la consultora PwC que incluye en sus cuentas. Asimismo, se estima que la actividad de Samsung en España generó una media de 16.150 empleos anuales.

### Abercrombie & Fitch bate récords de ventas y eleva sus previsiones

MIGUEL JIMÉNEZ

Washington

Abercrombie & Fitch sigue reconquistando a los consumidores. El grupo de moda con sede en New Albany (Ohio) ha batido su récord de ventas por segundo trimestre consecutivo. Ha conectado con los consumidores de la generación Z y los adolescentes y el negocio va viento en popa. Las ventas del segundo trimestre de su ejercicio fiscal crecieron un 21%, hasta 1.134 millones de dólares (unos 1.020 millones de euros al tipo de cambio actual) y el beneficio neto consolidado atribuíble se disparó un 134%, desde 56,7 a los 133,2 millones de dólares. Además. la compañía ha vuelto a elevar sus previsiones, pero menos de lo que esperaba el mercado, así que los resultados han sido re-

cibidos con caidas en Bolsa del orden del 10%.

Tras subir casi un 300% en 2023, la cotización casi se había duplicado este año de nuevo. La compañía es la que presenta mejor evolución bursátil de entre las principales de su sector, pero eso provoca que la exigencia sea muy alta.

El grupo llevaba una década sin encontrarse a sí mismo, sin crecimiento ni suficiente rentabilidad, pero ha recuperado el favor de los jóvenes con sus dos icónicas marcas. Abercrombie y Hollister. "La solidez de nuestra cartera de marcas y las mejoras que hemos introducido en las capacidades globales se han traducido en un crecimiento generalizado en todas las regiones, marcas y canales", indicó Fran Horowitz, consejera delegada, a través de un comunicado.

#### Las Bolsas

| IBEX 35               | EURO<br>STOXX 50 | FTSE 100 | DAX       | DOW<br>JONES | MIKKEI    |
|-----------------------|------------------|----------|-----------|--------------|-----------|
| +0,05%<br>VAR ENELJIA | +0,29%           | -0,02%   | +0,54%    | -0,39%       | +0,22%    |
| 11.332.00             | 4.913.03         | 8.343.85 | 18 782.29 | 41 091.42    | 38 371.76 |
| +12,17%               | +8,66%           | +7,90%   | •12,12%   | +9,03%       | +14.67%   |

#### Bolsa española / IBEX 35

| * 1ut e         | 1903        | phillips . | CALLE DAY SET |        | TALL   | MUS      | BOOK BAP S |
|-----------------|-------------|------------|---------------|--------|--------|----------|------------|
|                 | DOTE NOT IN | Eirpot     | 2             | M44    | VIIII  | ARTERIOR | 10,791     |
| ACCIONA         | 123,6       | -0.1       | -0.08         | 124,2  | 123,1  | -7 24    | -7,2       |
| ACCIONA ENERGÍA | 20,74       | 0.08       | 0.39          | 20.84  | 20 62  | -26      | -26,42     |
| ACERINOX        | 9,43        | -0,035     | -0.37         | 9.515  | 9,42   | 2,44     | -11,17     |
| ACS             | 40,88       | 0 32       | 0,70          | 41,22  | 40.82  | 26.04    | - 1        |
| AENA            | 179,5       | =          | =             | 180,1  | 179    | 23 92    | 9,38       |
| AMADEUS         | 60,16       | -0,64      | -1 05         | 61 12  | 60.16  | -1,8     | -6,29      |
| ARCELORMITTAL   | 21,06       | 0 23       | 1,1           | 21 (9  | 20 97  | -15.57   | -18,64     |
| BANCO SABADELL  | 1,922       | -0 009     | -0.47         | 1 939  | 1,897  | 72 03    | 73,5       |
| BANCO SANTANDER | 4,466       | 0.03       | 0.56          | 4 485  | 4 446  | 22 17    | 17,38      |
| BANKINTER       | 8,02        | 0.006      | 0.07          | 9 036  | 7,916  | 31.51    | 38,27      |
| BBVA            | 9,468       | 0.002      | 0 02          | 9 504  | 9 318  | 28.79    | 15,07      |
| GAIXABANK       | 5,448       | 0.002      | 0,04          | 5,476  | 5,376  | 41.2     | 46,16      |
| CELLNEX TELECOM | 35,46       | 0-11       | 0,31          | 35.63  | 35.4   | 0.4      | -0,9       |
| COLONIAL        | 5,62        | =          | 3             | 5,675  | 5,59   | 1,17     | -14,2      |
| ENAGÁS          | 13,87       | 0.15       | 1.09          | 13,89  | 13,64  | -12.64   | -10,12     |
| ENDESA          | 19          | 0.145      | 0,77          | 19,05  | 18.81  | -2.78    | 2,14       |
| FERROVIAL       | 37,28       | 0.68       | 1.86          | 37,38  | 36.7   | 25 09    | 10,84      |
| FLUIDALA        | 22,24       | 0.26       | 1,12          | 22.36  | 22     | 6 49     | 16,6       |
| GRIFOLS         | 9,848       | 0.074      | 0.76          | 9.9    | 9,756  | 23.34    | -36,76     |
| IAG             | 2,164       | -0 006     | -0 28         | 2 18   | 2 156  | 14.54    | 21,84      |
| BERDROLA        | 12,77       | 0.08       | 0.63          | 12.785 | 12.65  | 12.85    | 6,91       |
| MOITEX          | 48,66       | -0.58      | -1,18         | 49 45  | 48 66  | 39 73    | 24,68      |
| INDRA SISTEMAS  | 16,75       | 0.08       | 0.48          | 16 85  | 16.59  | 27 54    | 19,07      |
| LOGISTA         | 27,38       | 0.34       | 1.26          | 27 46  | 27     | 8 07     | 10,46      |
| MAPFRE          | 2,264       | 0,01       | 0.44          | 2,274  | 2 248  | 15.77    | 16,01      |
| MERLIN PROP.    | 11,13       | x          | *             | 11 16  | 11.03  | 36,31    | 10,64      |
| MATURGY         | 23,06       | -0.02      | -0.09         | 23 22  | 23 02  | -14 39   | -14,52     |
| PLIG BRANDS     | 24,79       | 0,29       | 1,18          | 24.85  | 24.67  | =        | - 10       |
| REDEIA          | 17,17       | 0.15       | 880           | 17.2   | 17 05  | 12.83    | 14,15      |
| REPSOL          | 12,445      | -0.19      | 4.5           | 12,87  | 12 425 | -12 04   | -6,86      |
| ROVI            | 77,8        | 1          | 1.3           | 78.2   | 77     | 50 59    | 27,57      |
| SACYR           | 8,234       | 0 014      | 0,43          | 3 244  | 3.222  | B.13     | 3,81       |
| SOLARIA         | 11,11       | -0.15      | -1,33         | 11.37  | 11 09  | -19 63   | -39,49     |
| TELEFONICA      | 4,078       | -0.022     | +0.54         | 4 101  | 4 045  | 8.94     | 16,62      |
| UNICAJA BANCO   | 1,219       | -0.002     | -0,16         | 1 225  | 1,202  | 17.4     | 37,10      |

26 SOCIEDAD EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Pese al reguero de archivos de casos vividos durante la pandemia, otros muchos continúan su andadura en los juzgados. Una denunciante por la vía penal y un demandante por lo civil cuentan sus historias

# El drama de las residencias aún espera respuesta

#### MARÍA SOSA TROYA Mudrid

Cuatro años después de que la pandemia de covid-19 aterrorizara al mundo, aún duele, y mucho, la herida de los familiares que pelean en los juzgados para exigir responsabilidades por lo sucedido en aquella primera oleada del virus en las residencias de mayores. B. prefiere no dar su nombre. Tiene 47 años y su caso está instruyéndose en un juzgado de Collado Villalba (Comunidad de Madrid). Su padre tenía 72 años, un alzhéimer avanzado y, cuando la fiebre empezó a subir y la saturación de oxígeno a bajar, no fue derivado al hospital, como le ocurrió a tantisimos ancianos aquellos días. "El trabajador social nos dijo que en la residencia pidieron trasladarle al hospital y que lo denegaron. No sé si habría sobrevivido, pero no le dieron una oportunidad", se lamenta. Tras el reguero de archivos de estos años, dice que no espera mucho de la justicia. Pero ella y sus hermanos, como otras decenas de casos, siguen ahí, intentándolo, con un hilo de esperanza de lograr una resolución favorable. "Para que no se olvide lo que pasó, para que no vuelva a pasar", explica.

En aquellos días, las residencias se convirtieron en el epicentro de la pandemia, lugares en los que convivía la población más frágil ante el vírus: mayores y con pluripatologías. Cerca de 35.000 personas que vivían en estos centros murieron en España hasta enero de 2023 con el virus o con sintomatologia, sin siquiera poder hacerse un test en los primeros meses. Solo hasta junio de 2020, fueron más de 19.000. Madrid fue la autonomía con más muertos. En marzo de 2020, en esta comunidad se dictaron unos protocolos que restringían el traslado al hospital de personas en situación de dependencia que vivieran en residencias. Como el padre de B. Ella insiste en que, pese a su alzhéimer, estaba sano, y que en otras ocasiones, antes de la pandemia, cuando tenía infección de orina (a lo que atribuyeron la fiebre en un principio) sí era trasladado al hospital.

Resulta muy complicado trazar un mapa de cómo avanzan las causas judiciales en los juzgados: no hay estadísticas. Las últimas para todo el país las facilitó el año pasado la Fiscalía General del Estado, correspondientes a septiembre de 2022. Entonces había 106 procedimientos judiciales activos. Actualmente, están recopilándose nuevamente los datos, explican fuentes del organismo. Consultadas las fiscalías de Madrid y las de Cataluña, por ser las dos autonomías con más fallecimientos, en



Empleados de una funeraria retiraban el cuerpo de una victima de covid en una residencia de ancianos en Barcelona, en 2020. AP/LAPRESSE

la primera comunidad había a final de marzo 72 procedimientos en marcha por la vía penal. En la segunda, unas semanas más tarde, al menos cuatro. Es imposible cuantificar las demandas civiles.

Pueden exigirse responsabilidades por la vía penal, cuando alguien denuncia un delito bien ante la propia Fiscalia o directamente en los juzgados (no hay un registro específico sobre estas últimas). Pero también es posible plantear demandas civiles o por la vía contencioso-administrativa, que pueden derivar en una indemnización si se prueba un incumplimiento contractual o un funcionamiento anormal de un servicio público. Juristas consultados ven más factibles estas últimas, dado que por la vía penal es imprescindible constatar la causalidad: que alguien murió por la atención que se le dio en el centro o por la decisión de no trasladarle al hospital. Y que, de haber sido derivado, no habria fallecido.

B. optó por la vía penal, la suya es una de las más de 300 querellas que presentó en la Comunidad de Madrid Marea de Residencias, una organización que lucha por los derechos en estos centros. En cambio, Jorge Sancha, de 47 años, recurrió a la vía civil. Su madre también murió en la primera oleada de la pandemia, en la provincia de Alicante. El, como los familiares de otras 17 personas, reclama a la residencia v a la aseguradora una indemnización. Pero Sancha insiste: "Por mucho dinero que me den, el sufrimiento no queda resarcido. No es una cuestión económica, sino de guerer saber la verdad: qué pasó y qué se hizo". Y eso tienen en común él y B., aparte de que sus causas siguen abiertas y que los procedimientos se han alargado durante años.

Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, cuenta que la batalla judicial es "un suplicio". Las primeras querellas se presentaron en 2020. Ningún caso por la vía penal ha llegado a juicio en Madrid, confirman las asociaciones de familiares y la propia Fiscalia. Se van archivando antes, durante la instrucción, "Desmoraliza. Y también, ver cuáles son los motivos y que no se quiera llegar al fondo de la cuestión, que son unas decisiones políticas, una gestión criminal que ha llevado a la muerte sin asistencia a muchisimas personas", añade López. Al dolor se le suma además la indignación que causan declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a afirmar en febrero que "mucha gente mayor, cuando iba a los hospitales, también fallecía, porque cuando una persona está gravemente enferma con la covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitto". En la Comunidad de Madrid explican que en 27 ocasiones la justicia les ha dado la razón respecto a la actuación en residencias durante la pandemia, pero no aclaran por qué vía, ni en qué instancia judicial. Los familiares han exigido en los juzgados que Díaz Ayuso pida perdón por sus palabras, una medida re-

El dato

## 106

#### procedimientos judiciales seguían activos en 2022.

La Fiscalía del Estado está recopilando nuevos datos. La Comunidad de Madrid confirma que, en marzo, tenía registrados 72 procedimientos en marcha por la vía penal.

querida por ley y que supone el paso previo a la presentación de una posible querella por injurias. Así que las asociaciones siguen en la lucha. López advierte: "No vamos a tirar la toalla. No vamos a darnos por vencidas y seguiremos en la justicia europea".

El padre de B. tenía una plaza privada en el centro Sanitas Torrelodones. Llevaba allí dos años cuando estalló la pandemia. Ella cuenta que el 14 de marzo se prohibieron las visitas. Les comunicaron que lo habían cambiado de habitación el 19 de marzo, pero que no tenía nada que ver con el virus, y el 21 de marzo, que tenía infección de orina pero que "no presentaba sintomas respiratorios". El 29 de marzo el centro informó de dos positivos. Y el 31 recibieron una llamada de la doctora: su padre llevaba una semana con la infección de orina y la flebre había llegado a 39,2 y "le habían puesto oxigeno"

La tarde del 1 de abril, llamaron a B. "Me dijeron que estaba bajando mucho la saturación de oxígeno, que la frecuencia cardiaca estaba muy baja y que iban a darle morfina. Asimilamos que se nos iba. Nos dijeron que, si queriamos, podiamos ir a verle para

despedirnos. Lo agradecí, nos dejaron pasar a los tres [hermanos] un poquito", prosigue. Recuerda "con horror" aquel pasillo. "Habian metido allí a los sospechosos de estar infectados o a los que estaban más débiles, y me acuerdo de una señora que gritaba porque nos vela con los trajes aquellos v se asustaba". En esa visita se enteraron de que habían intentado derivar a su padre al hospital, sin éxito. "En el juzgado, la médica dijo que llegaron a llamar a una ambulancia, pero de esto nadie me informó", se queja. Sanitas declina hacer declaraciones sobre el caso mientras el procedimiento judicial siga en marcha.

#### Contra los protocolos

La querella de B. se formuló contra la residencia, contra la directora y contra la médica del centro, pero también contra Díaz Ayuso y contra los responsables de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de Justicia e Interior, Enrique López. En un primer momento se sobreseyó, pero recurrió y la Audiencia Provincial determinó que se reabriera la causa. En su caso, se ha llamado a declarar a Alberto Reyero, quien en la primera oleada de la pandemia fue consejero de Políticas Sociales y llegó a dimitir, arremetiendo contra los protocolos. También declaró Carlos Mur, ex director general de coordinación sociosanitaria y firmante de los protocolos, quien aseguró que no cran de obligado cumplimiento, aunque también afirmó que sus superiores conocían su existencia, según trascendió.

Citaciones como estas dan esperanza a las familias de que se pueda determinar algún tipo de responsabilidad. Es la estrategia que ha seguido uno de los abogados de Marea de Residencias, Carlos Vila: conseguir que declaren personas vinculadas a los pro-

tocolos. "El problema es que los jueces están resolviendo solo sobre el homicidio imprudente, cuando nosotros también estamos acusando de denegación de auxilio, de prevaricación y de trato degradante", explica. Y continúa: "Ellos dicen que es medicina de catástrofe. Nosotros decimos que esto no se resuelve en instrucción, sino en el juicio". Así que el letrado recalca que, tras los archivos, ya se han presentado 44 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que en la vía penal hay que demostrar que lo que ha matado a una persona es no haber sido atendida en el hospital, algo complicado en estas circunstancias. Ve más factible probar en los tribunales el delito de prevaricación, consistente en aprobar a

sabiendas una resolución injusta.
"La única duda es que para que haya condena hay que probar que quienes elaboraron los protocolos sabían que eran contrarios a derecho", afirma.

Los familiares son muy críticos con la respuesta de la justicia. También con el papel de la Fiscalía, a la que han acusado de inacción, igual que también hizo Amnistía Internacional. Fuentes del Ministerio Público madrileño replican: "Hemos agotado la investigación hasta donde hemos podido llegar". Y añaden: "Puede que las decisiones tomadas tengan una responsabilidad política, pero no penal. Si el modelo residencial ha fallado, hay que cambiarlo".

Lo que resulta indiscutible es que las derivaciones a centros sanitarios se desplomaron aquellos días. "Esta especie de triaje se hizo de una forma absolutamente contraria a los principios más elementales de la medicina", expone José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo. El presidió la comisión ciudadana que elaboró un Informe sobre lo ocurrido en Madrid. "Según los datos que facilitó la propia comunidad, el 45% de las personas que fueron derivadas de residencias a hospitales, públicos o privados, salvaron la vida", aduce. "Luego, haciendo una proyección sobre esta cifra, se podrian haber salvado 4.000 personas". El también ve

"No tiramos la toalla y seguiremos en la justicia europea", dice el hijo de una víctima

"Peleamos para que no se olvide lo que pasó", explica la hija de otra fallecida



B., en Robledo de Chavela (Madrid). SANTIBURGOS

posible probar que hubo prevaricación. Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación que defiende los derechos en las residencias de Madrid, explica que la sensación de las familias es de "decepción" y añade: "Creemos que hay un sesgo político por parte de los juzgados de Madrid".

En la Fiscalía de Barcelona explican que entre 2020 y 2022 se presentaron 44 denuncias y concluyeron que debían archivarse todas menos una, que continúa instruyéndose. "Las residencias no estaban preparadas, y el 72% de los enfermos que murieron con covid o con síntomas entre marzo y abril no fueron derivados a los hospitales", explica Maria José Carcelén, de la Coordinadora de Residencias 5+1, en Cataluña.

Jorge Sancha afirma que la residencia en la que murió su madre fue una de las más castigadas de España. Allí, en el centro DomusVi de Alcoi, en Alicante, "murieron 74 personas de 140 plazas ocupadas y ninguna fue trasladada al hospital", recuerda José Luis García, presidente de la asociación de familiares de ese centro. La Generalitat intervino la residencia, pero los familiares acusan al centro de no haber seguido correctamente las pautas sanitarias. En 2021, 46 allegados de 18 fallecidos presentaron una demanda por lo civil contra Quavitae Servicios Asistenciales SAU, empresa matriz que gestiona DomusVi, y Mapfre España, su aseguradora. El juicio comenzará el 30 de septiembre.

Sancha es uno de los demandantes. Su madre llevaba en el centro desde 2010, en una plaza pública. Padecía demencia. "El 13 o 14 de marzo la centralita de la residencia dejó de funcionar. Sin noticias de su madre, la desesperación aumentó. "Tras una posterior secuencia de videollamadas, el 14 de abril nos comuni-

caron que había empeorado", recuerda. "Falleció el 15 de abril. Hacía poco que había cumplido los 78 años".

El letrado especializado en derecho sanitario Carlos Sardinero explica que al principio "cientos" de familiares se pusieron en contacto con él para reclamar por vía judicial. Ahora quedarán una decena, "la mayoria en Madrid, alguno en Valencia". "Mucha gente ha perdido la fe", admite. Él no. Está convencido de que los casos pueden prosperar. Ha presentado ya "tres o cuatro" demandas por la vía contencioso-administrativa. Sardmero añade: "Mis clientes, más que una reparación económica, buscan que una sentencia determine que hubo responsabilidad, que se actuó mal". Eso es lo que tienen en común B. y Jorge Sancha. Una por la vía penal, otro por lo civil. Pero las mismas ganas de que se juzgue lo ocurrido.



Personal del servicio funerario y allegados de la victima. P PUENTES

# Detenido un hombre de 58 años en Sevilla tras matar a su esposa

En lo que va de año, 32 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas

AGENCIAS / J. MARTÍN-ARROYO Sevilla

Un hombre de 58 años fue detenido ayer en Sevilla tras matar a su pareja. El crimen ocurrió minutos antes de las diez de la mañana en el barrio de Pino Montano, concretamente en la calle Estrella Betelgeuse, hasta donde se desplazaron los efectivos de emergencias. Tras atacar a la mujer, el hombre intentó autolesionarse, por lo que fue ingresado en un hospital, donde permanece arrestado bajo custodia policial.

La pareja tenia dos hijos mayores de edad y residía en este barrio popular de la capital andaluza. Una de las hijas alertó al servicio de Emergencias 112 Andalucia sobre las 9.50, después de que su padre contactara con ella para decirle que había matado a su madre. No constaban denuncias previas de la víctima por violencia machista en el sistema Viogén, Los sanitarios que acudieron al edificio atendieron también a algunos familiares de la víctima, con ataques de ansiedad tras conocer la noticia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó que es "tarea de todas y todos acabar cuanto antes con este terrorismo machista", escribió. "Pido a los asesinos que sientan la repulsa de la sociedad y del Estado (...) Todo mi cariño y mi más sentido pésame a la familia de la víctima", publicó en la red social X. El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, manifestó también su repulsa al crimen y mostró su "más enérgica repulsa y condena" por el asesinato. "Tenemos que seguir trabajando juntos para acabar con esta lacra", recalcó el alcalde. A su vez, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, señaló que estaba "horrorizada ante la terrible noticia" del crimen machista. "El teléfono de información a la mujer, 900 200 999, salva vidas y hay que grabarlo en la memoria", instó López.

El Ministerio de Igualdad confirmó posteriormente que el asesinato se trata de un crimen machista. De este modo, este caso eleva a 32 las mujeres víctimas de violencia de género este año en España y a 1.276 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Los últimos asesinatos por violencia machista confirmados por el departamento que dirige Ana Redondo fueron los de dos mujeres en la provincia de Barcelona, el 20 de agosto. Ambas víctimas eran exparejas del agresor, un comisario de policía que no tenía denuncias previas por violencia de género. Las dos mujeres (de 61 y 66 años) fueron asesinadas con arma de fuego en dos localidades diferentes, Rubi y Castellbisbal, mientras que el presunto autor de los hechos se suicidó en la última de estas localidades, en la provincia de Barcelona.

Respecto a las 31 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2024, 26 (83,9%) no contaba con denuncia previa. Del total de víctimas, 12 de ellas (38,7%) eran de Cataluña, seis (19,4%) de Andalucía, cinco (16,1%) de Valencia, dos (6,5%) de Madrid, dos de Castilla-La Mancha, otras dos de Galicia, una (3,2%) de Aragón y otra de Castilla y León.

● E. 016 at ende a las victimas de violencia mach sta las 24 horas, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el 600 000 016. Los menores pueden dirigirse a la Fundación AMAR 900 20 20 10.



Elisabeth Stampa, el 15 de julio en un laboratorio de la sede de Medichem en Sant Joan Despi (Barcelona). ALBERT GARCIA

Elisabeth Stampa Presidenta de Medicines for Europe

# "Muchos fármacos que se producían en Europa ahora se fabrican en Asia"

La responsable de la patronal de genéricos ve en riesgo el suministro si no se permite revisar el precio de los más baratos por la inflación

#### ORIOL GÜELL Dublin

Europa se quedó en diciembre de 2022 sin antibióticos pediátricos para curar las infecciones más comunes entre los niños del continente. La situación, sin precedentes en la historia de la Union Europea e impensable solo unos meses antes, se solventó con medidas imaginativas como partir y machacar las pastillas para adultos para ajustar las dosis de los menores. Y supuso, tras las privaciones vividas durante la pandemia —en la que la UE sufrió por los problemas del suministro de medicamentos fundamentales como el paracetamol-, la constatación de que las frágiles cadenas de suministro del sector farmacéutico y los recurrentes problemas de abastecimiento de muchas moléculas son un problema de primera magnitud para la salud de los ciudadanos de la UE, el segundo mercado mundial de medicamentos.

La española Elisabeth Stampa (Barcelona, 56 años), miembro del consejo de administración de Medichem, uno de las principales fabricantes de principios activos de Europa, y presidenta de Medicines for Europe -la patronal europea de fabricantes de genéricos—, lleva años siendo testigo de cómo Asia acapara la fabricación de la mayoría de medicamentos. Este fue uno de los asuntos tratados en la Conferencia Anual de Medicines for Europe, celebrada hace unas semanas en Dublín (Irlanda), donde tuvo lugar esta entrevista.

Pregunta. Tras los sustos de la pandemia y de la falta de antibióticos, ¿hemos mejorado en algo?

Respuesta. En parte, sí. Las autoridades han pedido mayor

preparación a las compañías y estas han reforzado sus cadenas de suministro y se han preparado para asumir un incremento potencial de la producción. Pero este último invierno no ha habido tantas infecciones, así que la demanda, en realidad, ha descendido. Nos falta aún un tiempo para estar seguros de que las nuevas medidas han tenido éxito.

P. ¿Sigue siendo vulnerable la Unión Europea?

R. Sigue teniendo una fuerte dependencia de la producción de fuera, principalmente de Asia, eso es una vulnerabilidad importante.

P. ¿Y esto a qué se debe?

R. Los países europeos aplican desde hace 20 años políticas para abaratar el precio de los medicamentos, incluso de los que ya son baratos. Si a esta presión se le suman unos costes de manufactura que en Europa son más altos que en el Sudeste Asiático, el resultado es que muchos fármacos que históricamente se habían producido en Europa ahora se fabrican allí. Esto nos hace vulnerables.

P. ¿Es posible revertir esta situación?

R. St hay voluntad politica, si. Hay distintas palancas. Una realmente importante sería permitir que los precios de los medicamentos genéricos pudieran revisarse de acuerdo con la inflación. Si hace 10 años lanzaste un producto a tres euros y tienes suerte, hoy sigue valiendo tres euros. Y en España la media está más cerca a los 1,5 euros. Por el camino te ha subido la inflación, se han disparado costes, has subido el salario de tus trabajadores, se han endurecido la legislación medioambiental... Una empresa del sector de la alimentación puede trasladar estos incrementos al precio de venta al público, nosotros no.

P. ¿Y entonces?

R. Las empresas empiezan a dejar de producir medicamentos porque ya no les sale a cuenta y donde antes había 10 o 15 fabricantes de un fármaco, al final quedan dos o tres. Como uno de ellos tenga cualquier problema, los otros son incapaces de asumir el incremento de la demanda y ya tenemos una situación de

"Hay medicamentos hechos en España que acaban en países que pagan más"

"Las compañías se han preparado para un incremento de la producción" desabastecimiento. Y si solo quedaba uno, el problema es aún mavor.

P. ¿Cómo influye la legislación medioambiental?

R. Las exigencias medioambientales en Europa son estrictas. Las empresas invertimos para reducir las emisiones a la atmósfera y el consumo de agua. También para minimizar los residuos, usar menos solventes (sustancias empleadas para la fabricación y formulación de medicamentos y devolver el agua más limpia al medio ambiente. Todo esto requiere de inversiones importantes que hay que amortizar. Y está bien que se nos exija hacerlas, pero pedir esto sin permitirnos repercutirlo en los precios no es siempre viable.

P. La otra gran apuesta de la UE era la Nueva Estrategia Farmacéutica, cuya aprobación se retrasó y ahora deberá retomar el nuevo Ejecutivo europeo.

R. El Parlamento ha fijado su posición, aunque esto ahora podría cambiar, y también deben estudiar la Estrategia el Consejo Europeo y los países. Probablemente los pasos importantes se den en el primer semestre de 2025.

P. De lo que se conoce hasta ahora, ¿cuál es la posición de Medicines for Europe?

R. Nuestra principal objeción es la propuesta de la Comisión de dar entre 11 y 13 años de protección a los nuevos medicamentos innovadores para que no pueda salir la competencia de un genérico. Es la protección más larga en el mundo. Ahora son entre 8 y 10, y en EE UU son 5.

P. ¿Por qué?

R. Perjudica a la industria del genérico, pero sobre todo perjudica a los pacientes y a los sistemas sanitarios. Tendrán que pagar más por los medicamentos y, en algunos países, quizá el paciente no pueda acceder a ellos.

P. Otra propuesta de la Comisión era dar incentivos para el desarrollo de nuevos antibióticos...

R. Está bien dar incentivos y proteger la innovación, aunque consideramos que el mecanismo propuesto puede mejorarse. La idea inicial es que, si una compañía farmacéutica lanza un nuevo antibiótico, a cambio de ese esfuerzo innovador, se le da un voucher que le permite extender un año la patente de cualquier medicamento de su gama de productos, o incluso traspasar ese voucher a otra empresa. Esto puede tener un coste para los sistemas sanitarios públicos superior a 1.000 millones de euros al año, según el precio del fármaco, además de retrasar el desarrollo de los genéricos.

P. ¿Qué papel desempeña España en el sector de los medicamentos genéricos?

R. Tiene un papel relevante por el volumen, pero un problema grave de precios. Que la mitad de los genéricos deban venderse a un precio tan bajo como 1,5 euros desincentiva su puesta en el mercado. Al final se fabrican aquí, pero a menudo para ser exportados a otros países que pagan más, como Estados Unidos.

Admitida una demanda de ilustradores que reclaman derechos de autor por el uso de su obra para entrenar algoritmos

# El futuro de la IA generativa, en manos de los jueces

MANUEL G PASCUAL

Uno de los grandes problemas no resueltos en torno a la inteligencia artificial (IA) generativa tiene que ver con los derechos de autor. Para poder funcionar, estas herramientas necesitan procesar miles de millones de textos, imágenes o videos, de los que luego extraen patrones que les permiten crear contenidos aparentemente originales. Muchos creadores y artistas se quejan de que las empresas responsables de los modelos de LA usan su obra sin su consentimiento, o incluso de que reconocen su estilo personal en algunas de las creaciones de estos modelos.

Entre 2022 y 2023, un grupo de programadores, escritores, guionistas y artistas interpuso cuatro grandes demandas colectivas (class actions, en inglés) contra las grandes desarrolladoras de lA generativa, entre ellas Meta, Microsoft u OpenAl. Uno de estos procesos, el iniciado por varios ilustradores, obtuvo hace dos semanas una victoria relevante: el juez del Distrito Norte de California William H. Orrick desestimó las alegaciones de una de las empresas denunciadas — Stability AI, responsable de Stable Diffusion, Runway AI, Deviant Art y Midjourney— y admitió a trámite las principales reclamaciones de los demandantes.

Esto significa que el caso sigue adelante y que entrará en la llamada fase de descubrimiento. "Solicitaremos a las empresas que entrenaron los modelos de generación de imágenes por IA que aporten información sobre cómo copiaron el trabajo de los demandantes y de qué forma lo han usado en el desarrollo de sus herramientas", explica a EL PAÍS Matthew Butterick, uno de los abogados que lleva esta demanda.

Rodrigo Cetina, profesor de Derecho de la Barcelona School of Management, la escuela de negoclos de la Universitat Pompeu Pabra, es experto en el ordenamiento jurídico estadounidense. Opina que la admisión a trámite de la demanda "es una señal de que el juez cree que la respuesta a las preguntas clave sea probablemente afirmativa: si se infringen derechos de autor en el entrenamiento de una IA y si es una infracción copiar miles de millones de imágenes en Internet para entrenar tu modelo".

Más concretamente, el juez ha aceptado evaluar la posible infracción de derechos de autor de Stability AI, Runway AI y Deviant Art y el uso fraudulento por parte de Midjourney de los nombres y estilos visuales distintivos de los artistas demandantes. Para decidir si las empresas tienen o no que compensar a los ilustradores, el magistrado deberá establecer si efectivamente "se han copiado sus obras o, por lo menos, pasan un umbral aceptable de copia, de modos que no pueden considerarse usos justos", apunta Cetina.



El logotipo de ChatGPT, reflejado en las gafas de un usuario. activ

Un magistrado de California desestimó las alegaciones de uno de los denunciados

#### J. R. R. Martin o Jonathan Franzen también se querellan contra Open Al

¿En qué se fijará el juez para resolver si la copia de las obras fue o no significativa? "Generalmente, se aplica un test desarrollado en jurisprudencia que considera cuatro factores: la naturaleza de la obra protegida, el propósito para el que se usa, cómo de sustancial es la proporción utilizada de una obra y el potencial uso en el mercado de las obras protegidas", detalla Cetina.

Los jueces californianos, recuerda este experto jurista, suelen ser proteccionistas con las industrias creativas, como sucedió por ejemplo con el caso Napster, el portal de intercambio online de archivos musicales que fue cerrado por decisión judicial en 2001, aunque "algo muy importante en el test de copia sustantiva es si se ha tenido acceso a las obras anteriores y si existe un alto grado de similitud entre la original y la supuestamente infractora. Si la obra generada por la LA es suficientemente similar, ahí podría haber algo", añade Cetina.

El potencial de la IA generativa se dio a conocer al gran público en noviembre de 2022, cuando OpenAI presentó su herramienta estrella: ChatGPT. De repente, podíamos conversar con una máquina que parecia entendernos, que respondía con soltura a nuestras preguntas, que era capaz de se-

guir una conversación y que, tras unos meses en los que mentía más que hablaba, demostró ser relativamente fiable.

Ese fue solo el principio. No tardaron en aparecer otras herramientas, como Dall-E. Stable Diffusion o Midjourney, capaces de crear imagenes sofisticadas y realistas a partir de instrucciones escritas. Lo último han sido los generadores de vídeos hiperrealistas, como Sora, de OpenAI, cuyo potencial es técnicamente fascinante y éticamente aterrador.

Hubo quien olió el peligro desde el primer momento, cuando el mundo estaba en plena fase de asombro ante las posibilidades que ofrecía esta nueva tecnología. Butterick lo hizo en el verano de 2022, antes de la llegada de ChatGPT. Le puso en alerta el lanzamiento de GitHub Copilot, de Microsoft, una herramienta de programación asistida con LA que se entrena con software de código abierto. El estadounidense, que además de jurista es programador, presentó en noviembre de ese año una demanda que aún no se ha resuelto contra Microsoft. acusándola de violar los acuerdos de licencia abierta.

Esa fue la primera andanada legal contra la IA generativa.
En enero de 2023 llegaría la de
los ilustradores, de la que acaba
de haber novedades. En julio fue
el turno de un grupo de escritores, que demandaron a OpenAI y
Meta por incluir en sus bases de
datos de entrenamiento libros escritos por ellos. En octubre, varios
sellos discográficos, incluyendo
Universal Music Group, demandaron a Anthropic por entrenar
sus algoritmos con materiales
protegidos por derechos de autor.

Desde entonces se han multiplicado los pleitos: Getty Images demandó a Stability AI por usar sin permiso imágenes de sus archivos; The New York Times llevó a los tribunales a OpenAI y Microsoft por usar millones de artículos en el entrenamiento de ChatGPT y más escritores (entre ellos George R. R. Martin o Jonathan Franzen) se querellaron por los mismos motivos contra OpenAI.



# DEPORTES

# El Barça pierde a su última joya

Marc Bernal, que a los 17 años se convirtió en la gran sorpresa del equipo de Flick, se despide de la temporada tras romperse la rodilla izquierda en el partido ante el Rayo

#### JUAN I. IRIGOYFN Barcelona

Marc Bernal, la sorpresa en el Barcelona de Hansi Flick en este inicio de campaña, se despide de la temporada. El canterano, de 17 años, sufre la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla tzquierda y también tiene una lesión asociada al menisco externo. Bernal, según informó la entidad azulgrana, pasará por el quirófano en los próximos días. Un nuevo problema para Flick, que habia encontrado en el fútbol del centrocampista la solución a un dilema complejo de resolver: la posición del pivote. En el área deportiva del Barcelona trabajan en busca de una alternativa, evidentemente limitada por las dificultades económicas del club, sin margen en el fair play financiero.

"Tiene mala pinta", advirtió Hansi Flick, tras pasar por el vestuario de Vallecas después de que el Barcelona remontara el partido frente al Rayo (1-2). El técnico, de entrada, visualizó que la lesión del canterano podía ser grave. Nada más terminar el encuentro, Flick se cruzó todo el campo para hablar con Bernal. Los médicos, entonces, no eran optimistas. "La victoria es una victoria triste, porque Marc Bernal está lesionado. Mañana sabremos más tras las pruebas", completó el preparador azulgrana. Una tristeza que se prolongó en la expedición del Barcelona en Madrid. Ayer por la mañana se confirmó que Bernal



Marc Bernal es ayudado a retirarse del césped de Vallecas tras su lesión, violeta santos moura (reuters)

estará entre ocho y 10 meses de baja por culpa de una lesión similar a la que sufrió Gavi (20 años) el pasado noviembre durante un partido con la selección española.

Ocurrió, entonces, que en vista de la lesión de larga duración de

Gavi el área deportiva del club optó por acelerar la incorporación de un jugador con un sueldo bajo como Vitor Roque. El delantero brasileño no se adaptó y acabó recalando cedido en el Betis. Ahora el Barcelona vuelve a la misma encrucijada, necesita reemplazar al jugador con ficha del filial, pero no tiene recursos.

Y no los tiene para una posición clave en el engranaje azulgrana, donde aún se busca a quien pueda hacer olvidar a Sergio Busquets. Desde su aparición con Pep Guardiola en la temporada 2008-2009, en el Barcelona buscaron, sin éxito, primero una alternativa y después un sustituto para el actual jugador del Inter de Miami.

Pero este verano apareció Bernal. En la pretemporada, el director deportivo del Barcelona, Deco, habló con Flick sobre la posibilidad de incorporar un pivote, después de que se descartara la continuidad de Oriol Romeu. El técnico alemán no quería fichajes. "Están Frenkie (De Jong) y Bernal", respondió. Y mientras De Jong se recupera de un problema en el tobillo - "no termina de coger confianza"—, aseguran los galenos del Barcelona sobre la lesión del neerlandés. Bernal tomó fuerza en el primer equipo.

"No tiene miedo", comentaban los técnicos del Barça, sobre la aparición del canterano. En el Trofeo Gamper, por ejemplo, Marc Bernal cometió un error que dio lugar a una de las tres dianas del Mónaco. "Algún día me tenía que pasar, mejor que me pase en un amistoso", comentó a su entorno.

Potenciado por Rafa Márquez en el filial la temporada pasada, Pep Guardiola se rindió frente a la última aparición de la Masia, "Marc Bernal me ha parecido extraordinario, cómo controla, cómo juega", destacó el técnico del City. No era casualidad la apuesta de Márquez ni el elogio de Guardiola, dos expertos en la posición de pivote. Y Flick creía en el potencial de Bernal.

Sin De Jong y con Bernal fuera el resto de la temporada, el Barcelona se queda sin los dos pivotes de Hansi Flick. Trabajo para Deco, al que no ayuda la falta de margen en el fair play a la espera de que Joan Laporta resuelva el entramado de las palancas o pacte el nuevo contrato con Nike.

#### Tercera jornada de la Liga

### El Athletic sonríe ante un Valencia desenchufado





ATHLETIC

VALENCIA

San Mamés, 48,644 espectadores.

Athletie: Agreezahala De Marcon, Yeray, Vivsan, Adama (Lekue, m. 78) Prados (Vesga. m. 70), Jauregizar; Willams, Sancet (Unai Gomez, m. 70) Dyalo (Nico. m. 58) y Guruzeta (Martón, m. 70)

Valencie: Mamardashvili; Foulquier Mosquera Tárrega: Jesús Yázquez (Dani Gómez: m. 89) Diego López (Tejón, m. 81). Guillamón: Pepelu (Jani Guerra, m. 81). Ríoja: Rafa Mir (Almeida, m. 58) y Hugo Duro (Thierry, m. 89)

Gol: 1-0 M 45 Prados

Árbitre: Genzález Fuertes. Amonestó a Mir. Mosquera, Prados y Foulquier Var: Trujillo Suèrez

#### JON RIVAS Bilbao

ria de la temporada, aunque fuera por la mínima, a costa de un Valencia decepcionante, que cuenta por derrotas sus tres apariciones en la Liga. Un gol de Prados en el último minuto de la primera mitad inclinó la balanza. Era un buen momento para estrenarse como goleador en Primera, en su segunda temporada. El equipo visitante, simplemente no compareció. Ni siquiera con el marcador en contra hizo un amago de empujar al Athletic a su terreno.

El Athletic sumó su primera victo-

Valverde cambió muchas cosas en relación a Montjuic. La portería



Beñat Prados celebra su gol, el único del partido. EP

la volvió a ocupar Agirrezabala, ya recuperado; la banda izquierda la ocuparon dos debutantes, Adama y Djaló, ante la ausencia de Yuri y la prevención con Nico Williams, que el sábado visita San Mamés el Atlético. En medio campo apareció Jauregizar junto a Prados. Y las modificaciones mejoraron al Athletic, que buscó desde el inicio

la porteria de Mamardashvili, que se llevó varios sustos. En el Valencia, poco podía modificar Baraja, con su escaso fondo de armario. Sus insinuaciones para mejorar la plantilla no encuentran eco.

Primero fue Iñaki el que lanzó un globo al larguero, y el rechace no lo pudo embocar Sancet Después, un disparo de Guruzeta que tropezó en un defensa fue a la cabeza de Iñaki, y su remate lo salvó el portero del Valencia en una buena acción. Salvo en unos mínutos de pausa que se tomó el Athletic, todo el juego fue suyo, con Sancet en su salsa, encarando. De Hugo Duro y Rafa Mir no llegaban noticias.

Todo apuntaba, sin embargo, a que no aparecerían los goles antes del descanso, cuando en la penúltima jugada de la primera parte, un centro del incombustible De Marcos lo cabeceó Prados lejos del radar de Mamardashvili. En cierto modo, era lógico que los rojiblancos se fueran con ventaja, porque fueron los únicos que propusieron. Después, con menos fuerzas, siguieron teniendo la pelota y domeñando a un Valencia que se estiró lo mínimo para intentar al menos el empate. Como desenchufados, los hombres de Baraja se dejaron ir ante la intensidad bilbaina que se impuso también en la segunda parte, aunque esta vez, sin crear ocasiones.

#### **Champions League**

# Una nueva fórmula bajo la amenaza de la Superliga

El torneo europeo estrena formato esta tarde con un sorteo también rediseñado

#### DAVID ÁLVAREZ Madrid

La nueva Champions empieza esta tarde en el Grimaldi Forum de Montecarlo (18.00) con un sorteo también nuevo en el que las bolas tendrán menos peso que el algoritmo. El formato rediseñado, en parte respuesta a las mismas inquietudes que impulsaron a varios clubes liderados por el Real Madrid a promover la creación de la Superliga en 2021, incluye más equipos y más partidos garantizados para cada uno, además de un sistema de competición reformado.

La fase de grupos que estuvo funcionando 32 años, desde la reforma en la temporada 1992/93 del sistema de KO puro original, se sustituye por una primera fase con apariencia de Liga de 36 equipos, en lugar de los 32 que participaban hasta el curso pasado. Cada uno juega solo contra ocho rivales de esa liga, una vez contra cada uno, cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Ya no hay ida y vuelta como hasta la última edición, cuando en la primera fase habia

grupos de cuatro equipos que se enfrentaban dos veces contra los otros tres. La clasificación de esa liga determina la composición de los cruces de la fase de eliminatorias. Los ocho primeros clasificados pasan directamente a octavos de final, que se disputarán como siempre, a ida y vuelta. Las posiciones son muy importantes porque marcan el cuadro del torneo: el primero y el segundo, por ejemplo, solo podrán verse en la final, el 31 de mayo en el Allianz Arena de Munich.

Los 16 siguientes, entre el noveno y el 24°, tendrán que jugar para llegar a octavos una ronda extra de dieciscisavos, también a ida y vuelta, en la que los clasificados entre el puesto 9 y el 16 contarán con la ventaja de campo. La UEFA ha calculado que debería ser posible clasificarse con una media de 7,6 puntos, es decir, dos victorias y dos empates.

Los equipos que terminen entre el puesto 25 y el 36 quedan eliminados, sin que ninguno de ellos pase a jugar la Europa League como sucedía en algunos casos hasta la temporada pasada.

La complejidad de la nueva competición, que empieza con una liga que no es una liga completa, sino un torneo en el que se juega solo contra algunos rivales, pero en el que se combinan los resultados en una tabla común, ha llevado también a la creación de

#### Sorteo de la primera fase de la Liga de Campeones

Hay cuatro bombos con nueve equipos de niveles similares en función de sus coeficientes UEFA.

Cada equipo se enfrentará a dos rivales de cada bombo, uno como local y uno como visitante. En total, ocho partidos. No podrán enfrenterse dos clubes del mismo país ni habrá más de dos rivales de otras ligas.

Se extraen una a una las bolas, siguiendo el orden de bombos (primero todas las bolas del bombo 1, luego las del 2...). Por cada bola extraida, un software determina sus ocho rivales.



Los ocho primeros de esta fase se clasifican directamente para octavos. Los puestos 9 a 24 juegan una eliminatoria de dieciseisavos.

Fuente: LEFA y elaboración propia.

EL PAÍS

Empieza con una liga de 36 equipos en la que cada uno jugará ocho partidos

La última jornada se disputarán a la vez 18 encuentros para definir los cruces un nuevo sorteo. Los 36 equipos se dividen en cuatro bombos en función de sus coeficientes. Cada club jugará contra dos equipos de cada grupo, sin coincidir con compatriotas ni poder verse con más de dos de la misma Liga. El Madrid y el Barça parten en el bombo I, con City, Bayern, PSG, Liverpool, Inter, Dortmund y Leipzig. El Atlético, en el 2 y el Girona, en el 4.

El sorteo empezará con una persona sacando una bola con el nombre de un equipo. Un algoritmo le adjudicará los ocho rivales y decidirá qué partidos juega en casa y cuáles fuera. Luego se desvelará el nombre de otro equipo, y se repetirá el proceso. Si se hiciera con el método tradicional, se necesitarian mil bolas, 36 urnas y una enorme cantidad de tiempo.

Los partidos serán los martes y los miércoles a las 18.45 y a las 21.00, salvo la primera y la última jornada de liga. La inaugural se disputará el martes 17, el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre, y esa semana no habrá ni Europa League ni Conference.

El último día también tiene sorpresa. Será una jornada de carrusel puro: el miércoles 29 de enero de 2025 se jugarán los 18 partidos a la vez desde las 21.00, en dos horas en las que se prevé que varien varios puestos de la clasificación de la liga, decisivos para la configuración de los cruces.

Los dieciseisavos serán en febrero; los octavos, en marzo; los cuartos, en abril; y las semifinales en mayo. El 31 de ese mes se dirimirá el campeón en Múnich.

## El juez investiga a la mujer de Negreira por blanqueo de capitales

JESÚS GARCÍA Barcelona

El juez del caso Negreira ha citado como investigada a la mujer del ex número dos de los árbitros españoles, José María Enriquez Negreira, por blanqueo de capitales. La imputación de Ana Paula Rufas llega después de que la Guardia Civil presentara un informe en el que concluía que la mujer había recibido, en cuentas bancarias a su nombre, tres millones de euros. Esos ingresos forman parte, presuntamente, de los pagos millonarios que el FC Barcelona desembolsó a Enríquez Negreira por supuestos asesoramientos arbitrales (nunca confirmados) que, según los investigadores, sirvieron para favorecer al club azulgrana.

El dinero fue desviado a las cuentas de la mujer entre 1992 y 2023, según el informe, que concluye que se trata de rendimientos "injustificados" por las rentas o por el capital inmobiliario de la mujer. En un auto dictado el lunes, el titular del juzgado de instrucción número I de Barcelona, Joaquín Aguirre, otorga la condición de investigada a Ana Paula por blanqueo de capitales, un delito que contempla penas de entre los seis meses y los seis años de cárcel. La fecha de su declaración todavía no ha sido fijada.

El magistrado recuerda que, según las conclusiones de la Guardia Civil, "aproximadamente tres millones de euros pasaron por la cuenta corriente" de la mujer, que es la actual pareja de Negreira y que le ha acompañado en sus comparecencias ante el juez. En ese mismo informe, los investigadores concluyeron que "no está acreditado" que los 7,5 millones de euros pagados por el Barça a Negreira mientras este ejercía como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) tuvieran como finalidad presuntas asesorías en materia arbitral.

Pero la investigación no ha concluido. La Guardia Civil debe "averiguar el destino" dado a esos tres millones de euros, lo que llevará un tiempo. La necesidad de seguir adelante es lo que ha llevado al juez Aguirre a prorrogar la instrucción (que vencía el 1 de septiembre) durante seis meses más. El juez insiste en que hasta que los investigadores "no pre-



Enríquez Negreira y su mujer.

senten el informe de conclusiones" no se podrá tomar declaración a los investigados.

El caso Negreira ha sufrido diversos reveses. El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona tumbó la imputación por un deli-

to de cohecho que pesaba sobre el club azulgrana y sobre el conjunto de investigados: Enríquez Negreira, su hijo Javier Enríquez, tres expresidentes del Barça (Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta) y diversos directivos. El tribunal mantuvo la imputación por un delito de corrupción en el deporte pero exculpó a Laporta porque los hechos habían prescrito. Aguirre había argumentado que la Real Federación Española de Fútbol, a la que pertenece el CTA, era un organismo público, de modo que Negreira tenía la consideración de funcionario. Negreira fue el número dos de los árbitros españoles entre 1993 y 2018. Durante ese periodo de tiempo, recibió 7,5 millones de euros de las distintas directivas del FC Barcelona. Los pagos terminaron coincidiendo con su salida del CTA, el órgano de gobierno de los árbitros, y de la mano del expresidente Bartomeu, lo que motivó amenazas y críticas airadas por parte de Negreira.

**DEPORTES** EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Vela

### Una Copa del América sin anfitrión

La primera fase empieza hoy con la incógnita del interés ciudadano

#### BERNAT COLL Barcelona

Entre los empresarios y promotores que certificaron la llegada de la Copa del América a Barcelona, allá a principios de 2022, corría la duda, más fantasía que ilusión, sobre si la competición podría contar con un equipo anfitrión. Pero cuando analizaron la viabilidad del proyecto cerraron rápidamente la carpeta. Necesitaban al menos unos 85 millones de euros para arrancar. Demasiado. Dos años y medio después, la competi-

el británico James Ratcliffe, el 110º hombre más rico del mundo según Forbes; el Alinghi Red Bull Racing (Suiza) cuenta con el apoyo del helvético Ernesto Bertarelli (194°); y el dueño de Prada, el italiano Patrizio Bertelli (573"), acompaña al Luna Rossa Prada Pirelli (Italia). Los presupuestos rondan entre los 150 y los 200 millones, aunque el monte total se consolida con la entrada de patrocinadores.

"En España no hay un millonario cercano a la vela que pueda asumir tanto dinero", lamenta Guillermo Altadill, histórico navegante barcelonés y persona clave para traer la competición a la capital catalana. Y sin un nombre propio, los patrocinadores no se atreven a invertir grandes cantidades por la dificultad de recuperario. "No hay ningún patrocinador que pon-



Los capitanes de los equipos, en una foto de la organización.

ción más importante de vela ga 150 millones en una campadel mundo arranca oficialmente hoy sin una escuadra española, lo que replantea cuál será la implicación de los ciudadanos y el nivel de seguimiento.

Construir un equipo de Copa del América requiere una gran cantidad de recursos logísticos, tecnológicos y humanos. Dinero que no siempre se recupera. "Se necesitan quizás al menos cuatro años para armar un equipo competitivo", entiende Juan Luis Woody, exregatista olímpico y director comercial del American Magic en España. "En el caso de un equipo español hubo poco margen de maniobra. Se requiere una estructura que tenga capacidad y experiencia. No es lo mismo empezar de cero, donde tienes que generar I+D+I [investigación, desarrollo e innovación), que tener la experiencia de un equipo rodado", añade.

La mayoría de los equipos de la Copa del América se sostienen actualmente con el apoyo de una gran fortuna. Un millonario capaz de invertir un dinero que no siempre se recupera. Detrás del Ineos Britannia (Reino Unido) se encuentra ña de dos años y medio. No es rentable", explica Altadill.

Barcelona será de una de las pocas ciudades que han sido sede de la Copa del América sin una escuadra anfitriona, pero la organización entiende que el peso de la historia de un desafio que nació en 1851 sea suficiente para seducir al público. "Contar con un anfitrión despierta el interés, pero la espectacularidad de la misma regata atraerá al público", considera Joan Vila, responsable de meteorológia del Alinghi Red Bull Racing.

No será tan fácil conseguirlo, entiende Altadill, porque los aficionados se enganchan a los deportes cuando hay deportistas con quienes pueden identificarse. "La Fórmula 1 empezó a tener aficionados en España cuando había un español en las carreras; con el golf o las motos, lo mismo", señala. "Todas las grandes competiciones garantizan a los anfitriones tener un equipo precisamente para garantizar la afluencia de la afición de cercanía. En el caso de la Copa del América no es el caso, y se puede notar en el interés"



Alcaraz, durante el partido contra Li Tu en la Arthur Ashe, JOHN G. MABANGLO (EFE)

**US Open** 

# Carlos Alcaraz, el último rey de los contratos

El murciano dispara sus ingresos y es hoy el tenista que más gana: 38 millones el último año

#### ALEJANDRO CIRIZA Nueva York

Nada más vencer al australiano Li Tu (6-2, 4-6, 6-3 y 6-1, en 2h 42m) y lograr así el pase a la segunda ronda del US Open, Carlos Alcaraz se dirige a su banquillo y la imagen concentra un buen puñado de millones: abre el raquetero (Babolat), se envuelve con la chaqueta (Nike) y se pone un reloj dorado (Rolex) antes de la charla con Nick Kyrgios. Habla el ultimo filón de la raqueta. "Me encanta jugar así, en tirantes. Probablemente para intimidar al rival, o eso intento... [risas]. Me alegra que te guste", se dirige al australiano, consciente de que su imagen se ha disparado. Lo refleja la revista Forbes en su último informe sobre los ingresos de los tenistas, que apunta que el murciano, 21 años e imán para las marcas comerciales, ha sido el jugador (hombre o mujer) que más ingresó en el último balance elaborado por la publicación.

En concreto, Alcaraz percibió 42,3 millones de dólares (unos 38 de euros) y encabeza una tabla en la que ahora Novak Djokovic, de 37, es segundo con 37,2 millones (33,4 de euros). El español y el serbio pugnan dentro y fuera de la pista. El primero se impuso en las dos ultimas finales de Wimbledon y el balcánico lo hizo en el desen-

lace de los Juegos Olímpicos; en el terreno económico, ahora es el de El Palmar el que gana terreno gracias a patrocinios de toda clase: de lo deportivo a otros relativos a coches (BMW), moda (Louis Vuitton), alimentación (El Pozo), cremas solares (Isdin), turismo (Región de Murcia) o banca (Itaú), entre otras ramas. Detrás de toda la estrategia está su agente, el catalán Albert Molina, empleado de la multinacional de IMG y que asesora al tenista desde los 12 años.

Desde entonces se le empezó a seguir el rastro a Alcaraz, cuyas ganancias de la última temporada se desglosan en 10,3 millones de dólares (9,2 de euros) procedentes de los méritos en las pistas y 32 (28,7) del apartado mercadotécnico. Su impacto competitivo es de máximo catado -es el número uno más joven de la historia y posee ya cuatro grandes—, pero el contractual todavía superior. El talento, la juventud y la frescura que atesora inspiran a las nuevas audiencias y a los potenciales consumidores, al mismo nivel que en su dia lo hacian Serena Williams, Roger Federer y Rafael Nadal, o

**Nueve millones** proceden de la pistas y 28 de los acuerdos comerciales

Badosa vence a Towsend y accede por primera vez a la tercera ronda

actualmente la japonesa Naomi Osaka, que ha perdido efervescencia deportiva pero mantiene intacto su poder de atracción desde el punto de vista publicitario.

Pese a haber desaparecido del primer plano, la asiática figura octava en la última lista (13,1 millones de euros), por detrás de la estadounidense Coco Gauff (tercera, con 24,3) y de la número uno, la polaca Iga Swiatek (cuarta con 24). Ellas, Alcaraz y el italiano Jannik Sinner (quinto con 23,9) son los nuevos filones después de una época en la que Federer y Serena absorbían las ganancias más elevadas. El suizo, retirado desde 2022, llegó a percibir unos 80 millones de curos anuales. Lejos está el murciano, pero con un valor creciente de mercado y convertido en todo un reclamo. Las exhibiciones millonarias van ganando presencia en el tenis y todas ellas pretenden contar con él, a razón de entre uno y dos millones. Participó en una con Nadal en marzo, en Las Vegas, y en octubre asistirá a otra organizada en Riad (Arabia Saudi). Al margen de esto. Netflix -por medio de la productora Morena Films-está siguiéndole los pasos para elaborar una docuserie que se estrenará en 2025, en la que profundiza en los orígenes y la proyección.

Alcaraz está citado la próxima madrugada (3.00, Movistar+) con el neerlandés Botic van de Zandschulp (28 años y 74° del mundo) en la segunda ronda. Ayer logró franquear por primera vez esta barrera del torneo Paula Badosa, superior a la estadounidense Taylor Towsend (6-3 y 7-5).

El atleta soriano recorre las calles de Sevilla cuando se cumplen 25 años de su oro en el maratón del Mundial

# El viaje en el tiempo de Abel Antón

RAFAEL PINEDA Sevilla

Aquel 28 de agosto de 1999 hacía mucho calor en Sevilla. 25 años después también pega fuerte. El tiempo parece detenido en el Estadio de La Cartuja, Solo a la izquierda de su túnel sur se atisba algún movimiento de obras. Abel Antón posa justo delante de ese mismo túnel sur por donde hace 25 años penetró en un estadio que fue escenario del Mundial de Atletismo. Antón ganó la medalla de oro de la prueba de maratón en aquel Mundial donde también brillaron figuras como los norteamericanos Maurice Green, Marion Jones o Michael Johnson. El tejano batió el récord del mundo de los 400 metros lisos solo dos dias antes de la gesta de Abel Antón Fue también el Mundial de Niurka Montalvo. Iván Pedroso o Yago Lamela.

"Han pasado 25 años y sigo emocionado. Fue algo muy grande. Había ganado el oro en el Mundial de Berlín en 1997, pero este triunfo fue en casa. Recuerdo una enorme explosión cuando entré en el estadio", rememora el campeón español, quien a sus 61 años ofrece un aspecto muy saludable. Todavia corre unas 20 carreras al año y entrena seis días a la semana. "Pero solo hago 10 o 15 kilómetros al día. Para alguien que ha corrido tanto como yo es un paseo. Si no corro siento que me falta algo", aciara mientras recorre en un autobús panorámico, cortesía de la empresa City Sightseeing, la parte esencial del recorrido que le llevó a la gloria por las calles y avenidas de Sevilla.

"Yo era un atleta muy táctico. Estudiaba a mis rivales mucho. En aquella época ganábamos a los africanos en la prueba de maratón. Ellos sufrían con las carreras tácticas y no hacían bien las cosas en aspectos como la hidratación. Ahora ha cambiado todo. Yo he sido el último atleta blanco que ganó el maratón de Berlín". aclara el soriano ante tan señalada efeméride. En la capital de Andalucía es muy conocido. Los mayores de 40 años recuerdan su triunfo en Sevilla. "Me hago muchas fotos cuando vengo a la Feria", proclama.

"En Berlín la referencia era Martín Fiz, pero en Sevilla lo era yo. Me había preparado muy bien, alternando el trabajo en calor en Soria con algunos días de entreno en el Mediterráneo. Yo hacía entonces 200 kilómetros a la semana. Pero dos semanas antes sufri una contractura en los isquios y tenía mucho miedo", re-

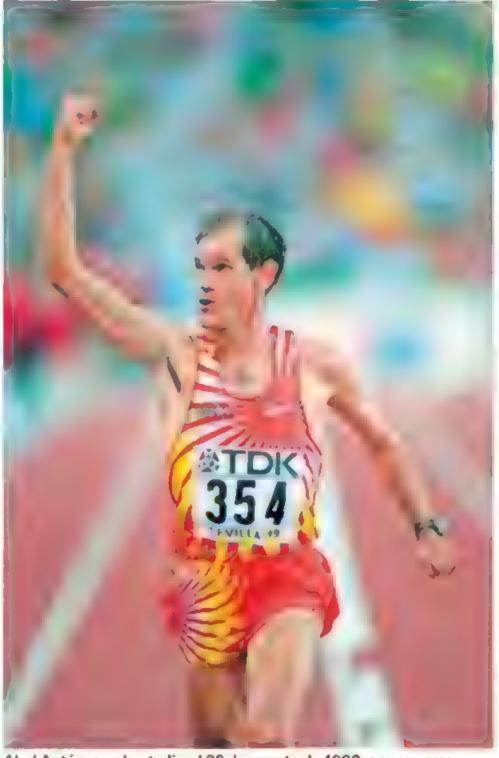

Abel Antón, en el estadio el 28 de agosto de 1999. c. MASON IGETTY)

Hizo tanto calor ese día que se desactivaron los termómetros de calle cuerda. "Justo en esta entrada al Parque de María Luisa decidí que había que actuar. Había un japonés, Sato, adelantado, pero yo lo controlaba. Quedábamos un grupo con los italianos y los etíopes detrás del japonés y comenzamos a cambiar el ritmo", señala Antón, quien todavía recuerda me-

tro a metro la cita más importanle de su carrera.

Saliendo del Parque de María Luisa, la prueba entró en su momento decisivo. Antón, un gran estratega, consumó el denominado "golpe del agua" para desbancar a su gran enemigo deportivo hasta entonces, el italiano Vincenzo Modica. Antes ya habia despachado al keniata Simon Biwott. "Hacía un calor terrible y había puestos de hidratación cada dos kilómetros. A la altura de la Torre del Oro me adelanté a Modica y me hidraté. Cambié de ritmo y él intentó seguirme sin poder beber agua. Lo dejé atrás",

Hacía tanto calor ese día en Sevilia que se desactivaron los termómetros callejeros para no hundir a los maratonianos cuando vieran las temperaturas reinantes. A partir de ese instante, Antón voló. "No me acordaba ya de mis molestias y empecé a correr a 2,45 minutos el kilómetro. Sato, el japonés, iba a tres por kilómetro. Lo cogí y me duró al lado 200 metros. Luego lo dejé. Fue el mejor momento de mi vida porque sabía que iba a ganar", proclama. Fue poco antes del kilómetro 40.

Luego llegó la explosión del Estadio de La Cartula, las dudas en la entrada al túnel con un lleno de 65.000 personas y 200.000 sevillanos por las calles un 28 de agosto desde la seis de la tarde. Antón había ganado el oro también en el Mundial de Berlín de 1997. Su palmarés es esplêndido, aunque le faltó la medalla olimpica. "Fui a Sidney 2000, pero no estaba preparado y lo acusé". Palabra del último atleta que mandó en el maratón antes del dominio africano. 25 años después, Sevilla todavía se descubre ante un soriano que se convirtió en ídolo.

#### Vuelta a España

## Dunbar gana la etapa en la que Roglic y Mas le dan otro mordisco a O'Connor

|    | PADRON                             | 166,4<br>KH |
|----|------------------------------------|-------------|
| Ē  | apa                                |             |
|    | Edd e Dumber (Intereta/Jayon)      | 3h 44m 52   |
| 2  | Quinten Hermans (Besgica, Aprecia) | ±2          |
| 5. | Urbo Burrado (Espara/Rem Pharma)   | a4          |
| 35 | Portraz Regile: (Eslovenesyllore)  | a 3m 31:    |
| 42 | Ben C Conner (Australia, Mc2R)     | a 4m 08     |
| Gı | neral                              |             |
| 1  | Ben E Conner (Australia/AC2R)      | 43b 54m 54  |
| 2  | Portus Rogics (Esloventay Born)    | a 3m de     |
| S. | Enric tiles (Espada/Movistor)      | e 3m 58     |
| 4. | Richard Carapaz (Ecuador/EF)       | a 4m 10i    |
|    | Mikel Lands (España/Soudal)        | n 4m 40     |

#### JORDI QUIXANO Padrón

Aunque todavia se deshoja la margarita de la Vuelta, toda vez que sobran los candidatos para el trono, hay una máxima que por el

momento no falla: O'Connor, el lider, el que puso la carrera patas arriba con una escapada para la hemeroteca, aguanta las embestidas en las montañas largas, pero pierde tiempo en los riscos cortos. Le ocurrió en Cazorla y le volvió a suceder ayer en Padrón, tres kilómetros con una pendiente media de 8,9% que se le indigestaron de mala manera. Edén para Roglic y Mas, que lograron recortarle 37 segundos, que siguen empecinados en reclamar su corona para Madrid, "No quería perder tiempo, pero queda una etapa menos", aceptó, contrariado, O'Connor. Peor le fue a Carapaz, que perdió su lugar en el podio, y la gloria de la etapa fue para el irlandés Eddic Dunbar (Jayco), que se puso el laurel tras meterse en la fuga buena. Otra máxima de esta Vuelta, pues casi no hay escapada que no tenga recompensa.



Eddie Dunbar cruza la meta.

Por las carreteras sinuosas y secundarias gallegas, que abrazan el verde intenso, de musgo y bosques colindantes repletos de vida y oxígeno, de tierra de pasto también, se dio una película ya vista. La del malicioso y magnético juego de la escapada. Resultó que durante casi 70 kilómetros fueron muchos los ciclistas que intentaron dar un hachazo, todos ninguneados por diferentes intereses. Sales tú y ahí que voy yo. Arrancas tú y a la chepa que me pongo yo. Podía ser que unos no quisieran perder la posición del equipo; otros que no desearan ver comprometida su plaza en la general; alguno que descartara poner en riesgo sus puntos de bonificación para cualquier maillot... O, simplemente, que si el equipo Pepito tenía a alguien y el equipo Menganito no, bastaba para fagocitar sus ilusiones. Pero, de repente, el pelotón sufrió un cortocircuito. Como el que le valió a O'Connor para desatar el caos en la Vuelta; como el que le sirvió a Yates para meterse en la general.

Sucedió que entre el Puerto de San Xusto y el de Aguasantas salieron escopeteados 38 corredores y el AG2R, el equipo que se presupone como juez de la carrera porque tiene a O'Connor como lider, dio el visto bueno con su ya consabido lema de dejar hacer. No había nadie que les inquietara, calculadora en mano, ninguno

que les incomodara. Así que fueron al trote mientras los fugados lo hacían al galope, pues en pocos kilómetros sacaron una renta de cinco minutos. Con esa diferencia, tras rezongar un poco, desde el pelotón volvieron a poner la velocidad necesaria para que no se complicara la etapa, para mantener las distancias hasta el final.

Aunque faltaba el bocado de Roglic y de Mas, que a falta de 10 kilómetros, carretera arriba, pedaladas eléctricas, de pie sobre la bicicleta y fiereza al manillar, salieron como un resorte para despegarse de su sombra y abrir brecha, para disfrutar, ya con la lengua fuera y con la reserva en los pulmones, de los 37 segundos que le recortaron al líder junto a Landa, Gaudu y Skjelmose, capaces de unirse a la fiesta. Esa en la que Dunbar hizo de maestro de ceremonias; esa a la que no invitaron a O'Connor ni a Carapaz. "Esperaba que me atacara Roglic, pero también esperaba seguir a su rueda. No siempre sale todo", lamentó el australiano, focalizado en las duras etapas del fin de semana. Aunque hoy, para su zozobra, hay una llegada en alto, 16 kilómetros de sufrimiento.

DEPORTES EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

#### MPULSANDO LA IGUALE





Teresa Perales en la piscina del CAR del CSD en Madrid el pasado día 21. ÁLVARO GARCÍA

# La mujer que busca el récord de Phelps

Teresa Perales aspira a superar las 28 medallas del norteamericano en los Juegos: "En la piscina es donde siento más dignidad"

#### DIEGO FONSECA RODRÍGUEZ Madrid

A Teresa Perales (Zaragoza, 48 años) la vida le dio un puñetazo cuando tenía 19 años y le diagnosticaron una neuropatía —una enfermedad del sistema nerviosoque la dejó sin movilidad en las piernas. Tuvo que abandonar el tatami del kárate, el deporte que practicaba, y comenzó a nadar. En la natación encontró un propósito, una válvula de escape, casi una forma de vivir. "¿Qué significa una piscina para mí? [Uf] La libertad más absoluta que te puedas imaginar. Es mi medio, la zona en la que vuelvo a ser independiente y en la que me siento con más dignidad, y más en este momento", se sincera Perales, ganadora de 27 medallas paralimpicas, icono del movimiento paralímpico internacional y galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021.

La nadadora va a buscar en los Juegos Paralímpicos de París del 28 de agosto al 8 de septiembre— superar las 28 medallas de Michael Phelps, el hombre que más oros y más metales cosechó

en la historia olímpica, tras haber perdido la movilidad del brazo izquierdo en abril del año pasado. La neuropatía provocó que se le lesionara el nervio axilar y comenzó a sufrir episodios continuos de espasticidad —espasmos causados por la hipertonia muscular-. Ahora lleva una férula para tener el brazo más relajado, pero ya no puede utilizarlo para nadar. "Fue lo más duro, pero lo llevo bien, con dignidad y humor", afirma. "Fue como vivir otra vez una nueva discapacidad, o como volver a tenerla, porque con todo el tiempo que llevaba en silla de ruedas ya lo había asimilado, y para mi no era tener discapacidad. Yo siempre fui autónoma, hacía muchos años que no necesitaba ayuda para casi nada, pero ahora hay veces que sí: para vestirme, para meterme en la cama... Psicológicamente, perder esa independencia es muy duro", explica.

Perales va a competir en tres pruebas en los Juegos. Nadará los 100m espalda en categoría S2 (su nueva discapacidad física) hoy, los 50m espalda S2 el día 31 y los 100m libres en S3 el 3 de septiembre. Pero para estar este verano en París tuvo primero que desembarazarse de la vergüenza, un sentimiento que no sufría en una piscina desde hacía décadas. "Yo tenía una visión de mi imagen corporal, y de pronto un brazo no me funcionaba. Veía como los demás me mirahan, y volví a sentir esa mirada triste de aquellos que me habían visto nadar con

los dos brazos. Me recordó tanto a la de aquellos que me vieron caminar y de pronto dejar de hacerlo, que se me hizo muy duro. Es una de las miradas más difíciles de asimilar cuando lo hacen con tristeza, con lástima", rememora.

Se quitó de encima esa sensación a base de entrenamientos y de competiciones, de tirarse una y otra vez a la piscina. "El que quiera sentir lástima, que la sienta, pero yo estoy orgullosa de cómo lo estoy haciendo, y sobre todo de no rendirme. Era a mí a quien más debía el no rendirme por vergüenza, y me salió natural porque yo quería ir a los Juegos, y para poder ir tenía que competir y quitarme todas las tonterías del cuerpo", añade.

#### Primer torneo sin medalla

Tras librarse de la vergüenza, llegó el segundo paso indispensable para poder estar en la capital francesa: desprogramar su forma de nadar, que era con dos brazos, para aprender a hacerlo con uno. "Es que en mi cabeza yo seguía pensando en nadar con los dos. En el Mundial [de 2023] estaba obsesionada con utilizar el izquierdo. Pensaba que milagrosamente se iba a hacer ese clic y que iba a poder hacerlo. No fue así, obviamente, y la carrera me salió fatal, recuerda Perales, que regresó entonces por primera vez de un campeonato sin una medalla.

Desde entonces, la nadadora zaragozana, autora en 2014 de En Paris, donde debuta hoy, será paralimpica por séptima vez

Perdió la movilidad del brazo izquierdo, que ya no puede utilizar para nadar

un libro de crecimiento personal, La fuerza de un sueño (Conecta), e inmersa desde hace muchos años en apoyar diferentes causas sociales, ha avanzado tanto que está en tiempos que la colocan en disposición de conseguir un metal al menos en los 50m espalda. "Pasé página como cuando perdí la movilidad en las piernas. No podia quedarme en el lamento, tenía que pensar en lo que si podía hacer, que es mover el brazo derecho, y cada día intento hacerlo mejor y sacarle partido en el agua dentro de la dificultad de que no muevo las piernas, ni un brazo, ni tengo timón, y muchas veces me como la corchera. Tuve que automatizar movimientos, pero lo consegui", celebra.

Los Juegos de París van a ser especiales para ella por el intento de superar a Phelps, al que conoció el pasado noviembre en Madrid, pero también porque las medallas llevan un fragmento original de la Torre Eiftel, donde su marido le pidió matrimonio hace justo 20 años. "Está esa historia romántica y me encantaría poder llevármela a casa", reconoce.

Si logra un metal, incluso si conquista dos. Perales dice que no descarta llegar a Los Ángeles 2028 porque no le apetece retirarse mientras su cuerpo aguante y pueda seguir nadando con el brazo derecho. "Además, si consigo la medalla de París es muy épico. Hasta puede ser peli de Netflix, de Amazon Prime, de Movistar, de lo que quieran. De verdad, ¿no era suficiente con lo que tenía? Es que ya basta, ¿eh?", dice con dignidad y humor mientras suelta una carcajada.

#### **Luis Felipe Torrente**

# Siempre fiel a la causa del buen periodismo

El fundador y director de 'The Conversation España' fallece a los 57 años en Vigo

RAFAEL SARRALDF

El director y cofundador de The Conversation España, Luis Felipe Torrente Sánchez-Guisande, falleció el martes por la noche a los 57 años en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Entre todas las calamidades que le acompañaron en el último año y medio, desde que le fue diagnosticado un sarcoma óseo que fue minando su salud a una velocidad vertiginosa, un único deseo concedido: pudo morir, rodeado de su mujer, Pituca, sus hijas Claudia y Marina y el resto del clan familiar, en su querida Galicia, la tierra en la que también descansan sus padres, el escritor Gonzalo Torrente Ballester y Maria Fernanda Sánchez-Guisande Caamaño.

El horizonte geográfico (y mental) de los gallegos es tan inmenso que se pueden permitir nacer donde les da la gana. Luis Felipe Torrente lo hizo en Albany (Estados Unidos), en cuya universidad estuvo dando clases su padre de Lengua y Literatura entre 1966 y 1972. La mayor parte de su vida estudiantil transcurrió en Salamanca. Alli hizo periodismo (1988-1993) en la recién estrenada facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia. En 1994 culminó su formación en Madrid, donde cursó el Máster de Periodismo de EL PAÍS y labró una amistad indestructible con el periodista cientifico Javier Sampedro.

Luego se especializó en información cultural y tecnológica. Trabajó, entre otros medios,

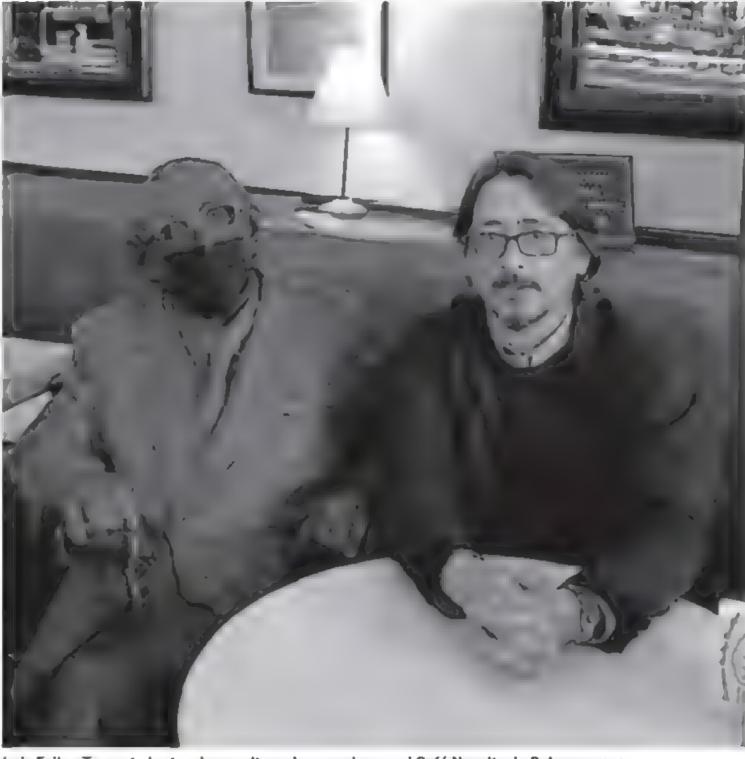

Luis Felipe Torrente junto a la escultura de su padre, en el Café Novelty de Salamanca. R 3

No imponía sus decisiones, conquistaba por el conocimiento en Canal + (Servicios Informativos, Abierto en Canal y Lo + Plus), Proel (Promotora de Ediciones Electrónicas - Grupo Prisa), Telemadrid, donde dirigió el programa Los Cinco Sentulos de la Cultura, CNN+ y Cuatro (Noticias Cuatro). También fue guionista del programa Ochéntame y codirigió, junto a Daniel Suberviola, El hombre que estaba allí, un documental sobre la figura del periodista y escritor andaluz Manuel Chaves Nogales que fue nominado a un Premio Gova.

Y fue una figura capital en la puesta en marcha, en 2018, de la primera edición en español de la plataforma de divulgación del conocimiento académico y cien-

tifico The Conversation. Primero como jefe de redacción y posteriormente como director, fue el máximo responsable editorial de esta plataforma digital que conjuga el rigor académico y el oficio periodístico. Torrente dio el barniz teórico a la publicación, debería haber cobrado derechos de autor por la frase "promovemos la conversación entre los que saben y los que quieren saber", revisó uno a uno los más de 12.000 artículos publicados en The Conversation España y, en fin, lejos de aceptar la derrota por los embates de la posverdad, siguió abrazando, fiel a principios inquebrantables, la causa del buen periodismo, cuya crisis global está afectando a la calidad de las democracias.

#### Fuerte e integro

Alérgico a cualquier forma de solemnidad, ejerció un liderazgo muy torrentiano. De hecho, él 
no se reconocería como líder, a 
pesar de que todos le admirábamos y su criterio solia imperar en 
cualquier discusión, tal vez por 
una razón imbatible: el suyo era 
casi siempre el mejor.

Torrente nunca imponía sus decisiones, sino que triunfaba en la elección del titular, del tema de apertura, de la agenda de cada día a base de destellos, genialidades, sentido común, toneladas de oficio, una ética insobornable y un conocimiento enciclopédico de los grandes asuntos de nuestro tiempo. Torrente conquistaba por medio del conocimiento. El resto, qué le vamos a hacer, asumíamos felizmente la derrota.

Siempre mantuvo el tipo, con ánimo fuerte e integro, sin una sola queja, pese a que la enfermedad no le dio ninguna tregua. Hace unos días, en el canal de Slack que utilizamos los editores de *The Conversation*, nos mandó un mensaje muy sutil, a lo Torrente, que ahora se revela como una despedida: "Revisaos con vuestros ojos y con los míos". Así lo haremos, como siempre, querido Luis.

Refeel Sarraide es director general de The Conversation España

ESQUELAS EN EL PAÍS

Laborables'
elpaismadrid@prisabs.com
Festivos.
produccioneditorial@asip-sl.es



Beatles. El fin de semana no tan perdido de John Lennon -38



Desde la izquierda, el productor Jeremy Kleiner, y los actores Arthur Conti, Justin Theroux, Jenna Ortega, Winona Ryder, el director Tim Burton, Monica Bellucci, Michael Keaton, Willem Dafoe, Catherine O'Hara, y el también productor Tommy Harper, ayer en Venecia. VIANNEY LE CAER IAPALAPRESSEI

# El regreso de 'Bitelchús' alegra la inauguración del festival de Venecia

La secuela del filme de Tim Burton, que arrasó en 1988 y se convirtió en obra de culto, recupera la mezcla de ironía, absurdeces y efectos especiales artesanales

### TOMMASO KOCH

Cada noche, el cielo despliega una miríada de astros. Algunos evocan viejas leyendas, otros lucen el apellido de su descubridor. Uno en concreto, en la constelación de Orión, le sonará familiar a cualquier cinéfilo: Betelgeuse. En 1988, dio nombre al fantasma más enloquecido de Bitelchiis, la delirante comedia de Tim Burton. Arrasó en taquilla, el director ganó su primer Oscar (a mejor maquillaje y peluquería) y, con el tiempo, la película se volvió obra de culto. Tanto que, durante décadas, la presión por una secuela fue creciendo.

Hubo intentos que se quedaron en estrellas fugaces, pero al fin, ayer los deseos del público se cumplieron: el impredecible espectro encarnado por Michael Keaton regresó para inaugurar. fuera de concurso, la 81º edición del festival de Venecia. Bitelchús, Buelchiis regaló sonrisas de diversión y nostalgía al certamen. Probablemente no se gane un lugar eterno en el firmamento del séptimo arte como la original, pero al menos, frente a tantas segundas partes innecesarias, tiene el mérito de brillar con luz propia.

"Por mucho que ame Bitelchús, nunca entendi por qué tuvo un éxito tan grande", confesó

Burton ante la prensa. A su lado, Keaton le dio alguna sugerencia: "Vemos películas bellisimas inspiradas en otras fuentes. Pienso por ejemplo en los largos de Kurosawa, brillantísimos, pero que vienen también de otros lados. Hay pocas oportunidades de ser parte de algo 100% original y único". Junto con ellos, el filme desplegó en la tarde de aver sobre el Lido una lluvia de estrellas. El inicio del mayor diluvio en años, según anunció el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera.

Además de los protagonistas de Bitelchús, Bitelchús, Sigourney Weaver desfiló por la alfombra roja antes de recoger el León de Oro de Honor en la ceremonia de inauguración. Tras un vídeo que resumia su carrera y otro sorpresa de James Cameron, la homenajeada agradeció el galardón, que le inyectó "combustible de coraje".

En la rueda de prensa de Bitelchus, Bitelchus, por la mañana, había caras conocidas del reparto original: Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara. Y las nuevas incorporaciones: Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci o Justin Theroux. Todos agradecieron el ambiente creado por Burton en el plató. Y lo definieron con la misma palabra: "Familia".

La familia del filme, en cambio, está bastante más desestructurada. Entre otras cosas, por los acontecimientos de la primera película. En Bitelchús, un matrimonio ya fallecido intentaba asustar a los nuevos inquilinos de su casa. Solo la joven Lydia (Winona Ryder) lograba ver a los dos fantasmas. De hecho, conectaba más con ellos que con sus propios padres. De paso, la película se adentraba en un Más Allá hecho de marionetas, maquillajes estrambóticos, bailes y absurdeces. Y, en medio de tanto caos, reinaba Betelgeuse, un espectro libérrimo dispuesto a la revolución cada vez que lo invocaban. Keaton solo aparecía unos 15 minutos, en buena parte improvisados. De sobra para ganarse la adoración de los espectadores. Y la categoría de icono. En su momento, se barajaron para el papel Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Bill Murray o Robert de Niro. Hoy, tiene indisolublemente cara y voz de Keaton.

El nuevo guion ya no lleva la firma de Michael McDowell, el autor que hoy millones de lectores descubren póstumamente por la saga Blackwater. Pero, para volver, Keaton impuso la misma idea: poco tiempo en pantalla. "Mi personaje ha madurado. Es aún más fascinante y dulce. Es politicamente correcto, tiene este sentido social...", se carcajeó el actor. De ahí que la película siga a Ryder y Ortega. Es decir, a una madre superada por la vida: a fuerza de preocuparse a la vez por lo que tiene delante y lo que cree ver, desatiende tanto el mundo real como el paranormal. Y sobre todo a su hija, victima de la incomprensión que la misma progenitora sufrió antaño. Así, Bitelchús, Bitelchús logra hablar de los traumas, de la dificultad de mirar adelante. Y de la necesidad universal -aún más en la pubertad – de tener a alguien que entienda, apoye. O, al menos, escuche. Ahora, igual que en 1988. La película se estrenará el 6 de septiembre en España.

Como entonces, el nuevo largo también está repleto de efectos artesanales y, por eso, más especiales. Otro requisito, por cierto, que pactaron sus creadores. "Forma parte del ADN del proyecto", aclaró Burton. Y vuelve, por su-

Michael Keaton vuelve a meterse en la piel del enloquecido fantasma

Sigourney Weaver llama "combustible de coraje" a su León de Oro de Honor

puesto, el alucinante despliegue de creatividad e ironia. Actualizada, como en la ridiculización de la autoconciencia y la prudencia imperantes o de los influencers, que ha arraneado risas en Venecia. Notable, en la forma de justificar la ausencia del personaje de Jeffrey Jones, tras la condena al actor hace años por contratar a un menor para posar desnudo en fotos. Medida y tierna, en los guiños al primer filme. Y desatada, cada vez que se asoma Betelgeuse, con un toque español incluido. Keaton resumió así el proceso: "En el rodaje propongo que podría sacar un diente de un cadáver y ponérmelo en la boca. Y Tim dice: '¡Perfecto!'. En otros sitios responderían que no tiene ningún sentido".

"La confianza en Tim es tan grande que pudimos jugar, experimentar juntos, sabiendo que si lo que sacas es malo, no lo usa. Te da libertad y, a la vez, seguridad", reconoció Ryder. La actriz le debe el primer papel célebre de su trayectoria. Y se acordó de ello cuando firmó su contrato más reciente y exitoso, para la serie Stranger Things. Pactó que, si se ponia en marcha una secuela de Bitelchiis, debían dejarla ir, según la web Imdb. "Es un cineasta capaz de crear situaciones fantásticas, divertidas, terrorificas", encumbró Bellucci a Burton, quien se convirtió también en su pareja sentimental precisamente durante la producción del largo.

Burton alejó la opción de una tercera entrega: "Tendría más de 100 años. Tal vez sea posible gracias a la ciencia médica, pero no lo veo claro". Y eso que la periodista que preguntaba se atrevió con la fórmula que, en la película, convoca al personaje: pronunciar su nombre tres veces. No pasó nada.

André Breton publicó el 'Manifiesto' fundacional del movimiento en 1924 en París. Sin embargo, en 1922 ya había presentado un adelanto en España

# El surrealismo cumple 100 años pero se soñó antes en Barcelona

JOSEP MASSOT Barcelona

El 15 de octubre de 1924, hace 100 años, André Breton publicó el Manifiesto del surrealismo, origen oficial de un movimiento revolucionario que liberó de los grilletes de la razón el poder perturbador de los sueños, el inconsciente y el erotismo. El surrealismo nació en París, pero tuvo un adelanto dos años antes en Barcelona, como prueban documentos del viaje que hizo Breton en 1922 a la ciudad catalana, donde dio a conocer un anticipo del texto fundacional.

La elección de un eje surrealista Nueva York-Paris-Barcelona no era casual. Breton necesitaba un aliado de peso para dejar atrás lo que consideraba el nihilismo estéril de Dadá y de su líder, Tristan Tzara. Y su cómplice fue Francis Picabia. El escandaloso pintor francés con raíces españolas, que había vivido entre Nueva York y París, no había dejado de visitar Barcelona desde que la eligiera para huir de la I Guerra Mundial. Alli habia publicado con el galerista Josep Dalmau la célebre revista dadaista 391, relevo de la neoyorquina 291. En 1922, Dalmau lo contrató para una exposición que presentaría Breton. "¿Irá Breton a España?", preguntó el propio Breton en septiembre a Robert Desnos durante una de las sesiones hipnóticas del futuro poeta surrealista, y este, supuestamente en trance, contestó: "Se lo está pensando... Si, irá y encontrará en Barcelona a un hombre que se interesará por lo que hace y lo encontrará en casa de un amigo de Picabia".

El 30 de octubre de 1922, a las once y cuarto de la noche, en el Café de la Paix de París. Desnos dibuja un coche de carreras, matricula 391, que parte de la Torre Eiffel. El destino aparece escrito en un billete: Francia, España, Rrose. Rrose es Rrose Sélavy, el alter ego de Marcel Duchamp, otro pionero disidente del dadaísmo que vivía en Nueva York y con el que Desnos aseguraba estar conectado telepáticamente. Los cuatro pasajeros eran Picabia con su pareja, Germaine Everling, y el matrimonio formado por André Breton y Simone Kahn.

Picabia tenía 44 años, tres más que Picasso, y sostenía que cualquiera podía fotografiar un paisaje, pero nadie lo que sucedía en su mente. Le encantaba provocar a los académicos, retándolos a que vetaran sus cuadros en las exposiciones oficiales. Un diario francés, Le Merie Blanc, aludiendo a sus raíces españolas, exigió que fuera conducido a la frontera y expulsado de Francia. "Mi corazón ladra y palpita, mi sangre es un ferrocarril sin estación que conduce a Barcelona", escribió Picabia en 1922. "Estoy trabajando aqui [Barcelona] en un gran cuadro que pretendo terminar en París. (...) Todo lo que he hecho en los últimos tres años ha sido para acabar este cuadro, La nuit espagnole. Estará cubierto de azúcar y pimienta, todos podrán venir a lamerlo, el veneno de su interior solo me envenenará a mí", confió a Breton en abril.

Breton, a sus 26 años, los mismos que su rival Tzara, ya se había hecho con el liderazgo de la nueva generación de poetas. Hartos de un mar de ismos que duraban un suspiro (impresionismo, cubismo, futurismo, vibracionismo, instantaneismo, ultraismo, dadaismo...). buscaban uno que definiera una nueva época. Guillaume Apollinaire había propuesto el término surrealismo el 18 de mayo de 1917, comentando el ballet Parade, de Satie, Picasso y Cocteau. Pocos meses después, el 10 de noviembre, los barceloneses pudieron leer por primera vez la nueva palabra, traducida como "súper-realismo", en el programa de mano del ballet en el Liceu.

Apollinaire había dado el nombre, pero no su contenido (solo una frase: "Cuando el hombre quiso imitar el caminar, creó la rueda, que no se parece a una pierna; creó así el surrealismo sin saberlo"). Breton, junto a Louis Aragon y Paul Éluard, fue quien impuso lo que debía entenderse por surrealismo. Cuando Picabia le pidió que le acompañara a Barcelona en 1922, ya estaba listo para sistematizar un primer compendio que desarrollaría en el manifiesto de 1924: de la escritura automática al relato onírico y al soñar despierto, dinamita para la moral cristiana. Lo hizo en una con-



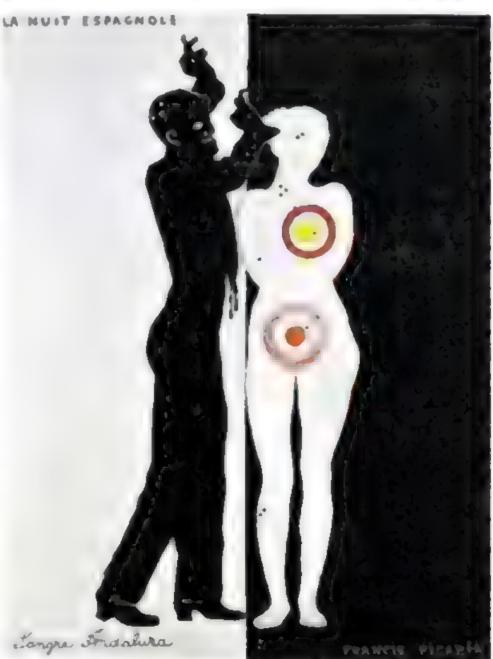

Arriba, André Breton en 1930. Abajo, La nuit espagnole (1922), de Francis Picabia. ROGER VIOLLET (GETTY)

ferencia en el Ateneo de Barcelona el 17 de noviembre, con lo que se ha considerado uno de los textos fundacionales del surrealismo. Caractères de l'evolution moderne et ce qui en participe.

Picabia y Breton salieron de París el 1 de noviembre y llegaron a Barcelona el domingo 5, previa parada en Marsella. El archivo de Simone Kahn conserva una fotografía en la que apenas se distingue a Germaine Everling, Picabia y Breton. En la imagen se ve a un fantasmal Breton envuelto en una larga pelliza forrada de petigrís y, como recuerda Everling, con "el caseo de aviador de cuero del que se escapaba su cabello de poeta".

Por fin, el día 17 pronunció la conferencia en el Ateneo. Como apoyo, se había traducido al catalån la cronologia que Aragon había publicado en Littérature para situar las etapas literarias que conducirían a la irrupción del surrealismo bretoniano. Después de que el entusiasta Dalmau dijera que Breton consideraba "Barcelona como el único lugar en nuestro continente en el que procede una acción esencialmente moderna", el poeta francés citó, entre otros, el famoso verso de Lautréamont que fue consigna del surrealismo

Viajó con su esposa, Simone Kahn, y con Picabia y su pareja, Germaine Everling

En la dictadura de Primo de Rivera, el movimiento fue visto como un esnobismo

("bello como el encuentro fortuito, sobre una mesa de disección, de una máquina de coser y un paraguas") y describió un retrato de familia presurrealista con casi los mismos integrantes del cuadro Reunión de amigos, que pintaría Max Ernst en diciembre de 1922

"Quizás", dijo Breton en el Ateneo, "haya entre ustedes un gran artista que a través del ruido de mis palabras distinga una corriente de ideas y sensaciones no muy distintas de las suyas". Cuando Joan Miró volvió a París en 1923 v preguntó al pintor André Masson a quién había que seguir, si a Picabia o a Breton, Masson no dudó: "A Breton, es el futuro". En la Cataluña novecentista y católica bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el surrealismo fue visto como un esnobismo extranjero, moralmente disolvente.

Aquel año, Joan Miró pintó sus primeros cuadros surrealistas. En 1929, Salvador Dalí y Luis Buñuel aplicarían al cine la versión más irreverente del surrealismo. Federico García Lorca llevó su poesía a la cumbre y en 1935 nació una rama canaria. La Guerra Civil impidió en 1936 una exposición internacional en Barcelona. En el franquismo, se confundió con el realismo mágico, despojado de elementos subversivos.



May Pang y John Lennon, en un club durante los años setenta. ART ZELIN (GETTY)

May Pang, pareja del 'beatle' durante el 'fin de semana perdido', reivindica ese año y medio y rebate la leyenda negra

# La tercera mujer de Lennon tiene un relato distinto

RICARDO DE QUEROL Madrid

Cuando John Lennon rompió con su primera mujer, Cynthia Powell, fue porque ella volvió de un viaje a Grecia y se encontró a Yoko Ono desayunando con él, ambos en pijama, ignorándola. Cuando Lennon se separó por primera vez de Yoko Ono, fue por tener relaciones sexuales bajo el mismo techo con otras mujeres: en una ocasión, Ono irrumpió en la habitación pero ellos no pararon. Empezó el fin de semana perdido, como se llamó al periodo de 18 meses, entre 1973 y 1975, en el que Lennon se marchó del edificio Dakota en Nueva York y convivió con May Pang, quien habia sido su asistente personal y en tareas de producción, bajo la vigilancia remota de Yoko.

La propia artista japonesa le había pedido a May que se fuera con él, y que se comportara como su pareja a todos los efectos, porque no lo veía capaz de cuidar de sí mismo. La versión oficial, o la

leyenda negra, dice que, cuando se instaló en Los Ángeles con May, John tocó fondo. Que ese periodo estuvo marcado por el abuso del alcohol y las drogas, por su afán de destruir estancias de hoteles y pisos como final de una juerga, por un comportamiento grosero y prepotente en público (fue expulsado del club The Trobadour).

May tiene otra versión de ese tiempo, que cuenta en el documental El otro amor de John Lennon (The Lost Weekend: A Love Story), de 2022, disponible ahora en Movistar+. No es la primera vez que relata su historia (aquí se reproducen entrevistas que dio en los ochenta, y escribió dos libros de memorias), pero sí que una película reconstruye ese año y medio con este detalle. Ella había crecido en el Harlem hispano de una familia china; con 22 años establece relación con Lennon y Ono, instalados en Nueva York tras la ruptura de los Beatles. Primero fue colaboradora en las películas experimentales que rodaban; Yoko le ofreció luego un empleo estable como asistente de John. No daba crédito a lo que le pedía en el momento de la separación, pero iba en serio: el fin de semana perdido con May era algo consensuado por el matrimonio. Así que John no tardó en besarla antes de emprender el viaje (y Yoko, por su parte, tuvo su affaire con el músico David Spinozza).

El documental si cuenta algunos de esos excesos que vivió John en California, pero los acota y relativiza. Lo que quiere hacer saber May es que estuvieron enamorados, que eran una pareja estable que hacía vida social y tuvo momentos luminosos. Ella admite un par de incidentes violentos con él (John reconoció después que había maltratado a sus parejas en el pasado y se mostró arrepentido). May logró que sentara la cabeza ya en la primavera de 1974, antes de Instalarse de vuelta en Nueva York, no en el Dakota, sino en otro apartamento para ellos dos. Así que si Yoko la había mandado con un hombre presa de sus impulsos y adicciones, May se lo devolvería sobrio y responsable. No solo eso: al lado de May, John recupera la relación con su hijo Julian, después de tres años sin interesarse por él. Y se vuelve a encontrar con Paul McCartney para una sesión improvisada con Stevie Wonder y Harry Nilsson, entre otros. La grabación se llama A Toot and a Snore in 74 y la versión pirata dio la vuelta al mundo. Además de pasarlo bien, Paul llevaba a John un mensaje de Yoko: estaba dispuesta a considerar su regreso.

Tanto Julian (en directo) como Paul (en diferido, se le ve joven) hablan en el documental para corroborar que su relación con John se restableció durante ese extra-

ño lapso. Lennon incluso se mostraba abierto a un regreso de los Beatles (no era muy consistente en sus posiciones: en otras ocasiones lo descartaba por completo). Además, colaboró con Elton John, con quien firmó una canción que fue su único número uno sin los Beatles: Whatever Gets You Thru the Night (no, el single de Imagine no lo fue en 1971). Elton lo hizo salir al escenario, para interpretar tres canciones, en el Madison Square Garden: fue el último concierto masivo del de Liverpool. Para la carrera de Lennon en solitario fue también una época fecunda: publicó el álbum Walls and Bridges y dejó terminado otro de versiones, Rock and Roll, que costó sacar porque estaba a cargo del productor Phil Spector, tan genial como psicópata.

Sin que May Pang se muestre demasiado hostil, porque mide sus palabras, Yoko Ono queda como la villana del relato. Una persona tan manipuladora que hasta quiso elegir a la amante de su (¿ex?) marido, y que durante la separación contactaba con ella a diario. Un momento revelador es que, después de una riña, May se largó justo cuando John iba a recibir en Nueva York la visita de

Yoko la mandó con un hombre impulsivo y adicto; ella lo devolvió sobrio y responsable

Para John fue una etapa fecunda en sus relaciones personales y en su carrera

Cynthia y Julian. Pero Yoko llamó a May para ordenarle que volviera junto a él: no estaba preparado. Y ella obedeció. En el mismo documental se cuenta que durante los años previos Yoko obligaba a May a interceptar las llamadas que hacía Julian a su padre, que hizo lo posible por bloquear esa relación paternofilial. La asistente no solo engrasó aquel reencuentro, sino que hizo amistad duradera con Cynthia. El retrato de John Lennon que sale de aqui es amargo, el de un adolescente perpetuo, poco autónomo, abrumado por su personaje, con tendencia a desmadrarse y una enorme dependencia emocional.

Cuenta May que John y ella estaban viendo casas para formar un hogar cuando, en febrero de 1975, Yoko Ono decidió dar por terminado el fin de semana perdido. "Yoko me permite volver a casa", le dijo John a May. El resto es sabido: él volvió al Dakota y se convirtió, según sus palabras, en amo de casa. Tuvo a su segundo hijo, Sean, y se dedicó a su crianza. Aparcó su carrera hasta 1980, cuando la pareja publicó Double Fantasy, tres semanas antes de que fuera asesinado en el portal de su casa, el 8 de diciembre, por Mark David Chapman. No es tan sabido que May afirma que John y ella mantuvieron encuentros furtivos hasta su muerte.

May Pang no quiere quedar en la historia del rock como la otra. mucho menos como una amante por encargo, sino como la tercera pareja estable que tuvo John en su corta vida y como una de sus más estrechas colaboradoras en uno de sus mejores momentos creativos. El relato oficial, a su pesar, lo sigue gestionando Yoko Ono.

Episodios de nostalgia televisiva 'Fantástico'

# Mis 15 segundos de gloria con José María Íñigo

TONI POLO BETTONICA

En los años setenta, España pasaba las tardes de los domingos adormilada ante el televisor. Solo había un canal: si aparecía Amestoy, te lo tragabas; si daban La clave, te tragabas aquella tertulia entre niebla de tabaco; y si irrumpian el hombre de la tónica Schweppes o la chica Mirinda, pues te los tragabas también. José María Íñigo tenía un pedestal en esta España radiotelevisionespañoladicta. Cargaba con Fantástico, un programa de variedades con entrevistas, actuaciones musicales, más entrevistas, canciones -algunas en riguroso playback-, concursos, alguna entrevista más...

Un domingo de esos, Iñigo dijo que empezaban una nueva sección, que se llamaría ¿Y usted qué sabe hacer? "Si usted sabe hacer cosas raras, curiosas, algo que la mayoría de la gente no sepa hacer, escriba una postal al apartado de correos...". Yo sabia hacer cosas raras. Algunas, muy raras. Estaba claro que me había llegado el momento. Envié esa postal. Pasé unas semanas pesadísimo (me imagino: insoportable...) hasta que desde Prado del Rey contactaron conmigo para invitarme a participar en el programa. Me pagaron 5.000 pesetas (uno de esos billetes lílas, equivalentes al aguinaldo de Navidad de cinco años...) y dos billetes de avión a Madrid (¡mi primer viaje en avión!).

Tras un ensayo general el sábado, en el que despiegué todo mi repertorio de anormalidades, lñigo decidió que mi número estrella sería el de sacar las paletillas (que son los omóplatos) y no el gusano (mi auténtico número estrella: mover la barriga como si esta fuera una lombriz). Lo de hablar eructando (acaso mi más selecta especialidad) tampoco cuajó, claro.

El domingo, el día del programa, en apasionante directo desde el estudio 1 de Prado del Rev. me parapeté entre bastidores mientras los compañeros de circo que me precedian desarrollaban sus habilidades a la vista de toda España. Cuando me tocó, me planté en el centro del plató descamisado, delgaducho, pero como un héroe, y saqué las paletillas, me giré hacia la derecha, me paré, moví esas alas huesudas, me giré a la izquierda, insistí en el movimiento, y volví a ello, de espaldas. Saludé con una inclinación tal como me habían enseñado y desaparecí.

De vuelta a la normalidad, en el colegio, en mi equipo de fútbol, en el barrio... me sentí como una estrella, aunque me dolió que mi maestro no hiciera ningún comentario. ¿No me vio? ¿No se daba cuenta de que tenía en



El autor en un momento de su aparición en Fantástico.

clase a un niño famoso? ¿Le daba igual? Me había visto toda España. Porque, insisto, aquel domingo por la tarde, como todos los domingos por las tardes, todos los hogares tenían la tele encendida y la primera cadena sintonizada (juraría que la segunda, el UHF, no emitía los fines de semana). Eso equivale a un 100% de share, que se dice ahora. ¡Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez comerían de mi mano!

Nunca me vl. No teníamos vídeo en casa (pocas casas en España lo tendrían). Por eso mi imaginación fue convirtiendo mi paso por la pequeña pantalla en una epopeya. Intenté dar con el vídeo de ese programa, en vano. Hasta que un buen día vi en Facebook la página Archivo RTVE (era 2017, ya ni veíamos la tele: buceábamos en redes sociales). Por allí pululaban clásicos de nuestra televisión patria: Félix

Rodríguez de la Fuente con su lobo ibérico. Alaska en La bola de cristal, Mayra Gómez Kemp y Kiko Ledgard, María Luisa Seco, la familia Telerín. Ahi tenía que estar mi glamurosa actuación. Contacté. Solo les supe indicar que fue en la primera mitad de 1979 y que esc dia actuó el dúo Baccara (Yes Sir, I Can Boogie... Sorry, I'm a Lady...; palabras mayores!). Dos meses después, apareció colgado el Fantástico del 4

de febrero de 1979. El mío. Me tembló todo el cuerpo. Iba a verme en la televisión 38 años después. Iba a teletransportarme a mi infancia. Iba a revivir ese momento mitificado de mi vida del que, en realidad (como pude comprobar), no recordaba casi nada.

Y me di de bruces con esa España. Un país que, mirado con los ojos de ahora, era gris, casposo, cutre... Fantástico, como antes Directísimo, fue un paso adelante en esa televisión, pero ahora nos chirría, claro, como dentro de 40 años les chirriará a mis nietos la televisión que se hace ahora. Lolita, la mismísima Lolita, con 20 años, abría el programa con una entrevista y no sé cuántas canciones; un espectáculo de lucha libre; juegos para los telespectadores vía telefónica: las Baccara, efectivamente, dándolo todo; una tertulia sobre toros; conexiones con la in-

### Mi número estrella en el estudio 1 de Prado del Rey fue sacar las paletillas

### Los domingos, toda España sintonizaba la primera cadena. Eso era un 100% de 'share'

formación deportiva: la Quiniela había hecho récord de recaudación, 900 millones de pesetas; y el Español (entonces, todavía con ñ) estaba empatando a cero en el Molinón.

Y por fin, cuando se llevaba l hora y 16 minutos de Fantástico. justo después de que un ama de casa de Escalona del Alberche. provincia de Toledo, hiciera el sonido de la zambomba con la boca, José María Iñigo dijo: "Invitado número cinco. Antonio Polo, de nueve años. Mueve las paletillas". Fueron 15 segundos hasta que desaparecí de la pantalla, dejando mi puesto al invitado número seis, un licenciado en Derecho de 25 años que hacía el ruido de un bombardeo. Siguieron un cabo primero de la base aérea de Torrejón que "mueve el pelo y las orejas"; un empleado de la Telefónica de 20 años que "hace el sonido de la trompeta"; un comerciante de 49 años que "imita a un chimpancé"; o la última invitada, la número ocho, que "hincha un fuelle con el oído". Era una España ahora lejana en el tiempo, pero, como dice Serrat, "eren els meus [temps] i han estat els unics" (Era mi tiempo, y ha sido el único).

DÍAS DE VERANO EL PAÍS. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2024

Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, sorprende en el US Open con su atuendo con lazos y volantes con el que la tenista busca "explotar lo cursi y lo femenino"

# Una Lolita gótica japonesa salta a la pista

EL PAÍS Madrid

El US Open que se disputa en Nueva York es un torneo especial para la tenista japonesa Naomi Osaka, de 26 años. Se trata de su retorno a una competición que ganó dos veces, en 2018 y en 2020. Y lo hace después de haber dado a luz el pasado año a su primera hija, junto al cantante Cordae, y de haber superado una depresión. Todos los ojos estaban puestos en la japonesa en su primer partido contra la letona Jelena Ostapenko, y no solo por la expectación que cada una de sus apariciones generan, sino porque Osaka ya advirtio hace unos días de que su atuendo sería muy especial. Entonces, compartió en sus redes sociales una fotografía de la serie manga Sailor Moon y un mensaje en el que aseguraba que su look sería "el mejor conjunto que he usado". No ha defraudado.

La tenista apareció el martes en el Billie Jean King National Tennis Center ataviada con un conjunto verde y blanco hecho a medida de la mano de Nike, y diseñado por Yoon Ahn, compuesto por una falda con volantes y una chaqueta, zapatos y hasta auriculares adornados con lazos a juego. Durante el entrenamiento previo al partido, Osaka lo complementó con una chaqueta blanca con un lazo verde largo de gran tamaño y una falda de tul. Inevitablemente, en redes sociales fue muy comentado el guiño a la tendencia brat. dominante este verano, pero nada más lejos de la realidad. "Elegí el color hace, por lo menos, un año. Me encanta involucrarme en todo lo que hago, ya sea la moda o cualquier otra cosa", comentó a la



Naomi Osaka, el martes en el US Open en Nueva York. MIKE STOBE IGETTY)

salida del torneo. Con sus elecciones estilísticas, Osaka, que se crio en Estados Unidos, quería rendir homenaje a sus origenes japoneses, tal y como la tenista explicó en una reciente entrevista con The New York Times: "Sin duda, la inspiración para mí fue japonesa, como Harajuku [barrio comercial de Tokio]. Recuerdo que una de las primeras veces que fui a Japón vi muchos volantes y muchos lazos".

El diseño ha estado a cargo de Yoon Ahn, cofundadora en 2008

de la firma Ambush, que empezó a colaborar con Nike en 2018. "Dime con honestidad. No hay ideas malas. ¿Qué es lo que más te gusta en este momento?", ha recordado la diseñadora que le preguntó a la tenista. "Me envió unos looks como de Lolita gótica que le gustaban mucho en aquel momento. Salen vestidas de rosa. con volantes, lazos, encaje. Todo, con ello, con la intención de explotar lo cursi y lo femenino", añade Yoon Ahn. La diseñadora también ha compartido algunos

detalles sobre el proceso creativo que la llevó a diseñar el conjunto de Osaka a través de sus redes sociales: "El estilo Lolita (entendiéndose en el contexto de la cultura japonesa) ofrece una vía de escape en la edad adulta, un regreso a la inocencia y la belleza de la infancia. Es una puerta de entrada a un mundo de fantasía, donde puedes crear una identidad ideal que tal vez no se ajuste a las normas cotidianas, pero que encaja a la perfección dentro de los mundos de la imaginación".

Yoon Ahn afiade que "disefiar es un ejercicio de escuchar e imaginar la historia que la deportista nos quiere contar". "Este es el viale personal de Naomi Osaka. A menudo vemos a los atletas de una manera unidimensional, ligados a su deporte, pero puedo quitar esas capas y explorar las diferentes facetas de quiénes son y cómo quieren presentarse a través del estilo".

El conjunto verde no es el único diseño original que lucirá la tenista en el torneo, puesto que para la ocasión se han creado dos looks distintos: el verde que lució por la manana, y otro negro. "Me gusta mucho el color verde. Siento que me da paz y serenidad", reveló la tenista en la misma entrevista. Y sobre la elección del negro: "El negro es fuerza. Me siento un poco como [el superhéroe de Marvel] Pantera Negra".

Todo apunta a que este será el look por excelencia del torneo. De hecho, en esta competición Nike solo ha diseñado ropa a medida para Osaka, y desde el retiro de Serena Williams en 2022, que utilizaba mallas adheridas a la piel o simbólicos tutús sobre la pista, por norma general las tenis-

tas no suclen utilizar un vestuario tan extravagante. "Cuando me he puesto la ropa hoy he pensado: 'Espero que no sea demasiado'. Porque llevaba el tutú y el lazo y todo eso. Senti que todo el mundo me miraba un poco raro, así que me puse los auriculares. Y ahí lo dí todo", confesó Osaka tras su primer partido.

"En cuanto a mi nivel de confianza, cuando visto un conjunto que me parece bonito, me siento más cómoda. Creo que eso es algo mágico que puede hacer la moda. Creo que, cuando me ponga mi conjunto para el Open de Estados Unidos, voy a sentir una transformación", había advertido antes del inicio del torneo a The New York Times. "Un buen look siempre puede ayudar. Todo se reduce a la confianza. Te pones un conjunto y es casi como un superpoder de cierta manera. Luego sales a la cancha e imaginas que eres capaz de hacer lo que sea".

Se trata de un diseño de Nike en colaboración con la modista Yoon Ahn

"Cuando visto un conjunto bonito, me siento más cómoda", dice la deportista

Parece que el vestuarlo dio resultado: Naomi Osaka se impuso a Elena Ostapenko en dos sets en su duelo en la primera ronda del US Open. La checa Karolina Muchova será su próxima rival, en un duelo que se celebra hoy, y parece que Osaka tiene muchas ganas: "Recuerdo que, mientras estaba jugando, empecé a pensar: 'Necesito ganar este partido para lucir mi otro color'. Así que supongo que ya veréis mi siguiente look", anunció la tenista

### Buñol celebra la Tomatina con 22.000 personas en la calle

FERRAN BONO Buñol

Hasta 22:000 personas (15:000 pagando entrada y, los demás, vecinos de la población) de 28 países estaba previsto que participaran ayer en Buñol (Valencia) en la batalla de todos contra todos que finalizó a la una de la tarde con un parte lúdico, a tenor de la expresión de los bandos enfrentados durante una hora. Tras el fragor de la lucha, numerosas colas de visitantes se formaron para esperar su turno para limpiarse con las mangueras de los vecinos o las duchas habilitadas.



Un momento de la Tomatina celebrada ayer en Buñol (Valencia). EVA MANEZ (RELITERS)

### Sopa de letras / Clavileño

E L F U T U R O T I E N E M U C E N V I D I A N G U S T I A H O S N O M S O N R O H C O B B R E S P O I T A R A L O S D E A B I M S D C F L E S E S L O I L B R E D E S P R E C I O N A R E S A L F I L C A N A N Z O V E G I A A B M L O E G P A I O O C R R A L O I S T I E D M N I E R I O S S O S L T O D I D E S C O A E N O C I A D A A Z E T S I R T O P A R C A D L O S V A P L I E N T E I S E S D E S E S P E R A C I O N L A O P D O R T U N I D A N D

### Letras levadizas / Tarkus



### Tic-tac conceptis puzzi es

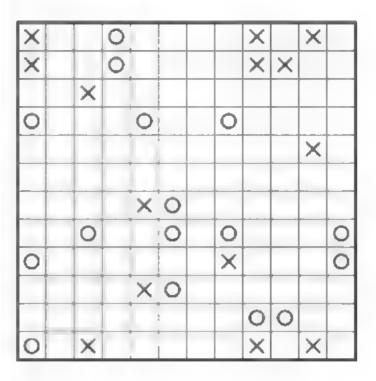

Encuentre en esta sopa de letras 16 aentimientos que puede experimentar. Rebusquelos en sentido horizontal, vertical o diagonal. Con las letras sobrantes podrá leer, de izquierda a derecha y de arriba abajo, una frase de Victor Hugo.

Recomponga en el casillero una frase del humorista y escritor español **José Luis Coll** (1931 - 2007) trasladando, en determinado orden, las letras de las columnas a los recuadros vacios de encima

Juegue con la lógica. Marque las casillas de la cuadrícula que aparecen vacias con una X o un 0, de modo que no haya más de dos X o dos 0 consecutivos y que haya el mismo número de X y 0 en cada fila y columna.

### Crucigrama / Tarkus

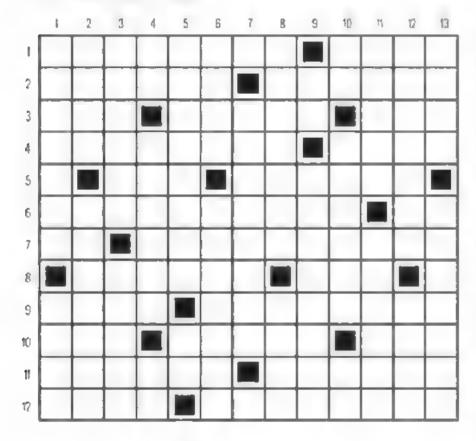

Horizontales: 1. Con ellas se tocan los toreros. Los Chunguitos y Azúcar Moreno / 2. Riega la ciudad del famoso acueducto romano Incorporarte / 3. ¡Empiezan los desaguisados! Katy "\_", diva del pop estadounidense. Zona de asistencia de la escudería / 4. Red electrónica privada. El de Van Gogh era rojo / 5. Indica parada de taxis. Por si acaso. por si "\_" moscas. Jorobado / 6. Ejecutados. Una garganta tiene dos / 7. En las orillas del Sar. Le daremos a la húmeda, que diría el castizo / 8. Querría. Le espera el pelotón En el centro del ruedo / 9. Esas escuetas las fundó José de Calasanz. Los circundan las vitolas / 10. La sene televisiva del extraterrestre comegatos. Poner limite o precio. Me da mala espina, no me "\_" de él / 11. Pasar el cepillo. Caer el agua poco a poco / 12. Emplead. Tira la toalla. Verticales: 1. Caviles. Nativo de Nueva Guinea / 2. Alcen preces a las Alturas. Entre ellos los hay descalzos / 3. Gigante alimentario suizo. Capone fue uno de sus más célebres mandamases / 4. Dos de tantas. Pueden ser de suerte, de viento... En plena tundra / 5. Rellenar la muela picada. Dos trozos de tarta / 6. Legras, raspan, lijan... Situara / 7. De lo que més hay en Caracas. Obsequiáis. La forman 13 abrazados / & Provista de lo necesario. Stefani Germanotta, más conocida como Lady... / S. La Nueva York del / love... Quitaron de un plumazo / 10. Habla, habla... jno te muerdas la lengual Tener. Un telediario abreviado / 11. Metrópolis. Descansa profundamente quien cae en sus brazos / 12. Ese sí que sabe de oldos. Terran la antena puesta / 13. Práctica placentera. Se dedica a la consultoria Solución al anterior. Horizontales: 1. Caido. Sopiona / 2. Escollera. Por / 3. Rearmar. Grave / 4. Varios. Cauces / 5. asoC Cuentan / 6. T. Ovillo, Sam / 7. Ola. Aviesa A / 8. Inicias. Clan / 9. Abadía. Tatami / 10. Redil. Peludos / 11. Ale. Asustarte / 12. Rostros. Oreos. Verticales: 1. Cervato. Arar / 2. Aseas. Libelo / 3. Icaro. Ánades / 4. Dónco. IDI. T / 5. Olmo. Vacilar / 6. Lascivia. ;So! / 7. Ser. Ulia. Pus / 8. Or. Celestes / 9. Paganos. Alto / 10. L. Rut Actuar / 11. Opacas, Ladre / 12. Novena. Amoto / 13. Ares, Manises.

### Tres en raya / Jurjo

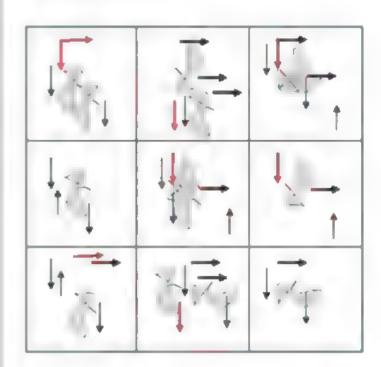

Encuentre el "tres en raya". Observe los dibujos hasta que logre dar con la figura que es consecuencia de la superposición de las otras dos que forman la línea. Tenga en cuenta que la figura completa puede estar en cualquiera de las tres casillas de la línea, y mucho ojo cuando los colores se superponen porque pueden dar lugar a otro color.

### Soluciones

. Тегсега соlитпа

| ×   | ×           | 0        | ×      | 0          | 0 | ×      | 0     | ×      | ×   | 0      | 0          |
|-----|-------------|----------|--------|------------|---|--------|-------|--------|-----|--------|------------|
| 0   | ×           |          | 0      | ×          | 0 | ×      | 0     | ×      | 0   | ×      | ×          |
| ×   | 0           | х        | X      | $[\circ]$  | X | 0      | Х     | 0      | ×   | 0      | $\bigcirc$ |
|     | 0           | $\times$ | 0      | $[\times]$ | 0 | ×      | X     | 0      | ×   | X      | ା          |
| 0   | X           | 0        | X      | $\bigcirc$ | X | Ω      | Q     | ×      | 0   | ×      | ×          |
| ×   | 0           | X        | Ü      | ×          | X | 0      | X     | O      | ×   | C      | 0          |
|     |             |          |        |            |   |        |       |        |     |        |            |
| ×   | 0           | ×        | Ω      | ×          | Ω | ×      | Ω     | X      | 0   | 0      | ×          |
|     |             |          | - 1    | ×          |   | } -    | b 1   | - 1    | b 1 |        | - 4        |
| Ç   | ×           | ्        | ×      |            | × | ं      | ×     | 0      | Q   | ×      | ×          |
| X   | X           | o<br>X   | X      | )          | × | Ŏ<br>X | ×     | O<br>X | X   | X<br>O | ×          |
| XXX | X<br>O<br>X | O X O    | X<br>O | $\cap$     | X | ×      | × 0 0 | X      | X   | х<br>О | COX        |

Tlo-tac

Mi padre
em un hombre
muy humilde.
Jamés quiso
reconocer
que era
que era

Frase. El futuro tiene muchos nombres Para los debales es lo inatoanzado. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad

Palabras, Afecto, agrisción, agonia, alegría, angustia, asombro, bochorno, depresión, desesperación, desesperación, diversión, envidia, felicidad, miedo, tristeza,

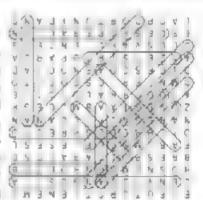



LA AGENDA DE CINCO DÍAS

Imprescindible para tu jornada

CincoDías



### De costa a costa

### Costa gallega

Cielo nuboso con chubascos en la costa norte. Parcialmente nuboso en la costa atlántica. Menos nubes por la tarde en las Rías Bajas. Viento de componente norte. de 15 a 20 km/h, con rachas de 30 km/h y una altura de olas entre 1,25 y 2,5 metros. La temperatura en la mar rondará los 15° y 21°.

### Costa cantábrica

Cielo nuboso con aguaceros, principalmente en el País Vasco y por la tarde en Cantabria, menos probables en Asturias. Vientos del noreste, de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 km/h hacia Asturias y una altura de olas entre 0,5 y 2,5 metros. La temperatura en la mar, sobre los 20° y 24°.

### Costa catalana y balear

Cielo parcialmente nuboso en las islas, con intervalos nubosos en el litoral. Por la tarde aumentarà la nubosidad de desarrollo, con algún aguacero. Menos nubes en el sur de las islas. Viento del este, de 10 a 20 km/h, con áreas de 30 km/h en el sur de las Baleares y Tarragona y con una altura de olas de hasta 1 metro. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 28°.

### Costa valenciana y murciana

Cielo poco nuboso, con nubes bajas. Más nubes por la tarde en el prelitoral. Viento de componente este, de 10 a 20 km/h, con áreas de 30 km/h en Murcia y una altura de olas hasta los 0,5 metros, salvo en Murcia, que serán de 0,5 a 1,25 metros. La temperatura en la mar, sobre los 27° y 28°.

### Costa andaluza

Cielo parcialmente nuboso, con aguaceros tomentosos en el litoral o prelitoral más oriental. Viento del este, de 10 a 20 km/h, en la costa mediterránea, con una altura de clas entre 0,5 y 1,25 metros y hasta 2.5 metros en Almeria. En el resto, viento del oeste, de 10 a 20 km/h, y una altura de olas de 0,5 a 1,25 metros. La temperatura en la mar, sobre los 22° y 28°.

### Costa canaria

Cielo parcialmente nuboso en las islas de mayor relieve. Poco nuboso en Fuerteventura y Lanzarote. Viento de componente norte, de 15 a 25 km/h, con una altura de olas, en general, de 1,25 a 2,5 metros, con áreas de mar de fondo. La temperatura en la mar, sobre los 21° y 24°.

### Ajedrez — Joyas Históricas / Leontxo García

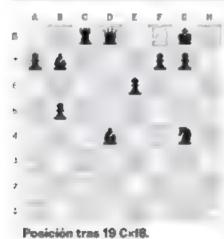

Anand: genio rápido (XXIX)

Blances: L. Aronián (Armenia, 2 802) Negras: V. Anand (India, 2.772). Defensa Sem eslava (D46) LXXV Tata Steel (4' ronda) Wijk aan Zee (Paises Bajos), 15-1-2013.

Una de as obras de arte más bel as de la carrera de

Viswanathan Anand, a partir de un análisis de laboratorio que preparó antes del Mund al contra Borís Guelfand de 2012, pero pensó mucho desde la 15. Esta joya se parece un poco a otra inmortai Rotlewi-Rubinstein, de 1907 1 d4 d5 2 o4 o6 3 Cf3 Cf6 4 Co3 e6 5 e3 Cbd7 6 Ad3 d=c4 7 A=c4 b5 8 Ad3 Ad6 9 0-0 0-0 10 Dc2 Ab7 11 a3 Te8 12 Cg5?! [12 b4]} 12... ¢\$! (novedad; mucho mejor que 12... A+h2+ 13 R+h2 Cg4+ 14 Rg1 D+g5 15 13! Cg16 16 b4') 13 Cxh7 Cg4! (la torre de f8 es intocable, por

A+h2+y Dh4) 14 f4? (14 h3' Ah2+ 15 Rh1 Dh4 —amenaza

D=h3---16 Ae4) 14... c×d4 15 e×d4 (si 15 C×f8 A×f8 16 e×d4 Cdl6 17 Rh1 D×d4 18 h3 Ch5 19 h×g4 Cg3+ 20 Rh2 C×11+ 21 A×f1 Ac5 22 De2 Dg1+ 23 Rg3 Td8, con la amenaza Td3+, y el ataque es genador) 15... Ac5it 16 Ae2 (el mel menor era 16 d = o5 C = o5 17 C = 18 —si 17 Ae2 Dd4+, y se acabó — 17... C = d3 18 h3 Dd4+ 19 Rh1 Cdf2+ 20 T = f2 C×f2+ 21 Rh2 R×f8 22 Dh7 Cd3 23 Dh8+ Re7 24 Dh4+ Df6. con ventaja negra) 16... Cde5f! (aun mas fuerte que tomar en d4 o Dh4; 17 Axg4 (si 17 fxe5 D+04+ 18 Rh1 Dq\*+ 19 Txq1 Cf2 mate si 17 h3 A×d4+ 18 Rh1 Dh4 19 Cg5 t5 -emenaza Dg3- 20 f=e5 Ct2+ 21 Rh2 A×e5+ 22 Rg1 Dg3 23 Af3 Ce4 24 Td1 Dh2+ 25 Rf1 A+c3, y todo caef 17... And4+ 18 Rh1 Cng4 19 Cnf6 (diagrama) (tras 19 Cg5 f51, para T16-Th6, les blances esterían perdelas) 18... (51 (evita Dh7, y amenaza Dh4 y mate imparable: **20 Cg6 Df6** (anoralse amenaza D+g6 y Dh5) **21 h3** (cibien 21 Dd3 D+g6 22 Dg3 Cf2+ 23 T×f2 D×g3 24 h×g3 A×f2 —amenaza Rf7— 25 Cd1 A×g3, con venta,a decisiva) 21... Dxg6 22 De2 Dh5 (amenaza Dxh3x) 23 Dd3 Ae31, y Aron an se rindio

### Sudoku

© CONCEPTIS PUZZUES

| 7 |   |   |   |   | 6 |   |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 | 9 |   | 8 |   |   | 7 |   |
|   |   |   |   | 8 |   |   | 4 |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 3 | 6 |   |   |   | 9 | 2 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 4 |   |   | 1 |   |   |   |   |
|   | 8 |   |   | 7 |   | 2 | 6 |   |
| 5 |   |   | 4 |   |   |   |   | 9 |

MEDIA ALTA, Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueva filas y columnas) relienando las celdas vacias con los numeros del 1 a 9 de modo que no se repitaninguna cifra en cada fila ni en ceda columns, ni en cada cuadrado.

### Solución al anterior

| 1 | 5 | 3 | 4  | 3   | 6 | 2   | 8             | 7  |
|---|---|---|----|-----|---|-----|---------------|----|
| 4 | € | 2 | S. | 1   | 7 | 4   | q             | 3  |
| ľ | 3 | 9 | 4  | 2   | 5 | 6   | 4             | 1  |
| Я |   | 1 | 3  | ľ   | 9 | 4   | Ċ,            | (- |
| 3 | 3 | 6 | 5  | 8   | 2 | 4   | 7             | 3  |
|   | 9 |   | ь  | 4   | 4 | 5   | $\mathcal{I}$ | R  |
| Ç | B | 4 | 7  | 5   | 3 | q   | 1             | 2  |
| 1 | 1 | 3 | 1  | t.j | 4 | Įs. | 63            | -  |
| 9 | 1 | 3 | 2  | C   | 8 | 7   | 3             | 4  |

Más pasatiempos en juegos elpais com

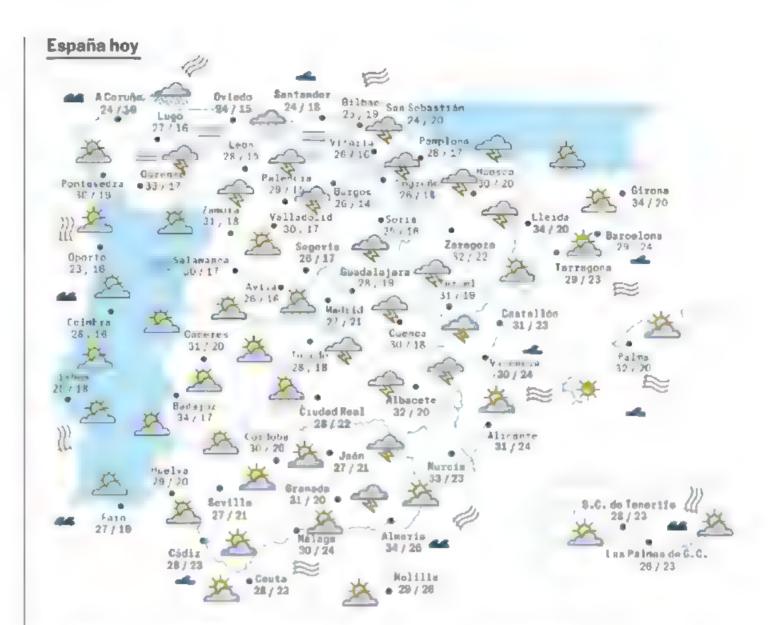

### Aguaceros tormentosos irregulares por gran parte de la Península

La entrada de una vaguada con aire frío por el norceste de la Península provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica que se traducirá en abundante nubosidad con aguaceros, ocasionalmente tormentosos muy irregulares, pudiendo ir acompañados de granizo y ser fuertes durante la primera mitad del día en el este de Andalucía, La Mancha, centro, País Vasco, La Rioja y Navarra, intensificándose por la tarde en el Cantábrico oriental, norte y este de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, cordillera Cantábrica, Pirineo occidental y sistema Ibérico. Parcialmente nuboso con intervalos nubosos en el resto. Viento fuerte en procesos de tormenta. Notable descenso de las máximas. L. RON

### Mañana



### Indicadores medioambientales

| Calidad | d del aire |        |        |        | ●MALA ⊗REGULAR ●BUENA |          |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|--|
|         | BARCELONA  | BILBAD | MADRID | MÁLAGA | SEVILLA               | VALENCIA |  |
| MARANA  |            |        |        |        |                       |          |  |
| TARDE   |            |        |        |        |                       |          |  |
| MOCHE   |            |        |        |        |                       |          |  |

### Temperaturas de hoy y promedios históricos (°C)

|                     | BARCELONA | BILBAO | 0190AM | MÁLAGA | SEVILLA. | VALENCIA |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| MÁXINA              | 29        | 25     | 27     | 30     | 27       | 36       |
| PROMEDIO<br>MAXIMAS | 26,5      | 25,1   | 28,7   | 29,8   | 34       | 29,1     |
| AMININ              | 24        | 10     | 21     | 24     | 21       | 24       |
| PROMEDIO            | 18,5      | 14,8   | 17,8   | 20,6   | 19,1     | 20,7     |

### Agua embalsada (%) Actualisas de someral GUADIANA GUADALO. DUERD **SEGURA** 69,4



| Concentrac | cion de CU <sub>2</sub> |                | Parten per mil  | Stin (pare) no la remarko |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| ÚLTIMA     | LA SEMANA<br>PASABA     | HACE<br>UN AÑO | HACE<br>10 AÑOS | NIVEL<br>SEGURO           |
| 422,49     | 422,83                  | 419,25         | 396,92          | 350                       |

Fuerces, NOAA-ESRI, / World Air Quetts, Index / Ministens pars in Transicion Ecologica, Promedios instances de les temperatures desde 1926 (Barcelona), 1947 (Bilhan), 1920 (Mode of) 1942 (Maraga), 1951 (Sewilla) y 1937 (Valoncia), elpois.com/especiales/ranking-de-temperaturas/

### Sorteos



### BONO LOTO

Combinación ganadora del miércoles:

6 14 16 22 37 41 C48 R2

Combinación ganadora del martes:

6 11 15 18 30 39

C38 R5

CUPÓN DE LA ONCE 68352 SERIE 018

TRÍPLEX DE LA ONCE 056

### SUPER ONCE

EBRO

Combinación ganadora del miércoles:

2 15 27 30 31 33 35 41 43 48 51 55 64 65 68 75 78 82 83 85

### EN ANTENA / EVA GÜIMIL

### Enamorarse en el pasillo de los congelados

i le sorprende lo arreglada que va la gente últimamente al Mercadona le explico el motivo: el origen está en un vídeo de TikTok, en el que la humorista Vivy Lin y su amiga Carla Alarcón explican que, al igual que los bares tienen una hora feliz. Mercadona tiene una hora para ligar. Los expertos en seguridad sospechan que la red social china nació para espiar a Occidente, pero por el medio nos estamos echando tantas risas a su costa que casi compensa.

Hay códigos en el asunto, no vale ir a lo loco. Según cuentan, para dejar claras las intenciones lúbricas es esencial introducir en el carrito una botella de vino y una piña del revés —memorice lo del revés, no vaya a ser que usted únicamente quiera una piña y acabe envuelto en 50 sombras de Roig— y una vez que se aviste al ser que le suliveye, chocar distraídamente el carro con el suyo; un choque sutil, no como para tener que hacer un parte de siniestro.

Sucha absurdo, desde luego, y poco romántico, seré vulgar, pero preflero enamorarme paseando por la orilla del Sena, en París, y no entre gambas congeladas, y a ritmo del *Just the way you are*, de Billy Joel, y no del *Mercadooonaa*, *Mercadooona*, de Lluis Miquel Campos y Mamen García.

Esto del amor en el supermercado es la enésima anécdota que debería nacer y

morir en las redes sociales, pero aún no había adquirido forma de hashtag y las cadenas ya estaban enviando a sus reporteros a hacer guardía a la puerta de los Mercadona. Agosto es el mes más cruel para las salas de Redacción y, bien mirado, prefiero los programas de entretenimiento sobreanalizando chascarrillos digitales antes que acosando a

los afectados por algún suceso truculento.

A esta moda la han llamado con poca imaginación "el Tinder de Hacendado",

lo que no deja de tener su gracia porque

Una pareja en un supermercado.

The Economist, Tinder está moribundo. Parece que la gente se niega a pagar por ver los mismos perfiles en bucle, ser blanco fácil de estafadores del amor y decepcionarse tanto como en cualquier bar, pero sin un poco de música y alcohol que ayuden a exoreizar el disgusto. Dicen que hay cierto hartazgo de lo virtual

y añoranza de la vida analógica. Se ve que a pesar de los agoreros no hay pantalla que pueda competir con el tacto humano, ni siquiera con el de una piña.

### programacion-tv.elpais.com

### La 1

6.00 Noticias 24h. . 8.50 La hora de la 1, (16). 10.40 Mañaneros. Presenta Adela Gonzalez. 14.00 Informative territorial. 14.10 Ahora o nunca (verano). m 15.00 Telediario. a 15.45 Informativo territorial. 16.00 El tiempo. a 16.05 Vuelta a España. "12" etapa: Ourense Termal-Estación de montaña de Manzaneda'. 17.30 Salón de té La Moderna. Clarita está feliz junto a su nueva amiga, Lara La relación entre Salvita y Marta no termina de avanzar debido a la interferencia de don Salvador (12). 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador. 20.30 Aqui la Tierra. 21.00 Teledierie. B 21.55 4 estrellas. Hacer lo correcto . Javier esta encarcelado y perece que lbáñez hene el poder del cargo cada vez más subido. (12). 22.50 Cine.

22.50 Cine.

'Campeones' Marcos
es un entenador de
baloncesto que es
condeando a entrenar
a un grupo de chicos
discapacitados
intelectuales. 

9.45 Documental. 'Ni
distintos, ni orierentes;
Campeones' 
2.10 Cartelera. (12).

2.15 Noticias 24h. a

### La 2

6.30 Inglés en TVE. s 7.35 Zoom Tendencias. 8.05 Namibio, la vida en ia arena. s 8.55 Pueblo de Dios. n 9.25 Seguridad vital. • 9.55 Escala humana. 10.25 Arqueomanie, a 10.55 En el mer: una inmersión en el conocimiento. 11.45 Al filo de lo imposible. 12.20 Las rutas de Ambrosio. 13.20 Cine, 'Cazador de recompensas'. 14.50 Vuelta a España. 12" etapa. Ourense Termal-Estación de montaña de Manzaneda' 16.05 La fauna y la flora de los lagos secretos. s 16.55 Rapidos y lentos. 17.45 Dinosaurios del continente helado. 18.35 ¡Cómo nos reimos! (Xpress). (7) 18.50 La 2 Express. m 15.00 Lirantonester. 🛭 20.35 Diario de en nómada. (7). 21.30 Cifrae y letras. a 22.00 ;Cómo nos selmosi Abecedeno'. Capítulo especial de dos horas, con Dani Rovira. 24.00 Late Xou con Marc Giró. Marc Giró entrevista a Karra Elejalde, Georgina Amorós y Eduardo Navarrete (12) 1.10 Festivales de verano. Enclave de aqua:

Greements+Southern

Avenue .

### Antena 3

6.15 Las noticias de la mañana, e 8.55 Espejo Público. 13.20 Cocina abierta de Karlos Arquiñano. p 13.45 La ruieta de la suerte. 15.00 Noticias, a 15.30 Deportes, a 15.35 Tu tiempo com Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad. Luz trata de discadir a Begoña para que no lleve a Julia a su plan de huida. (12). 17.00 Y ahora, Sonsoles. Magacin que busca entretener desde la actualidad, con Sonsoles Onega al frente. (16). 20.00 Pasapalabra. s 21.00 Noticias. 21.30 Deportes. # 21.35 La previsión de las 9. a 21.45 El hormiguera. 22.45 Buenos dies, mamá! Uno de los hijos de Guido se sorprende al descubrir que entre Guido y Miriam hay algo berno. 23.55 Buenos dias, mama! Guido se ve obligado a explicar a sus hijos su relación con Minam, mientras que Solo se muda con sus abueios. 1.05 ;Buenes días, merná! Sol todavie está henda por lo que pasó. 2.15 Los artistas: primeros trazes. Desenlace de la serie protagonizada por Maxi

Iglesias y Ximena Romo.

3.05 The Game Show.

### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro. 7.30 ;Toma salami! (7). 8.25 Callejeros Viajeres. "Kioto" y 'Boda aponesa'. (7). 10.20 Viajeros Cuatro. Tokio'. El reportero Javier Silvestre se adentra en Tokio para conocer las tradiciones, gastronomia y filosofía de vida que sitúan a la cultura aponesa como una de las más distinguidas del continente asiático. (7). 11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro. a 14.55 ElDesmarque Guatro. (7) 15.15 El tiempo. e 15.30 Todo es mentira. Programa de humor que repesa la actualidad convirtiendo las 'fake news' en risas. (7). 18.00 Lo sabe, no le 19.00 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. e 20.40 ElDesmarque Cuatro, (7). 20.45 El tiempo. a 20.55 UEFA Conference League. Bet:s-Kryvbas. 23.00 Callejeros. 'Playas de Murcia'. En un reportaje de S Iv a Ruiz, el programa recorre las playes de la costa murcians. (12) 0.15 Callejeros. Un día en Benidorm' e Isla Cristina' (16) 2.10 ElDesmarque Madrugada. (18).

2.45 The Game Show.

### Tele 5

6.10 Rescción en cadena. 7.00 Informativos Telecinos. 8.55 La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. Magacin presentado por Adriana Dorronsoro y Patricia Pardo que centra su atención en los grandes temas de interés social. (16) 15.00 Informatives Telecinos. 15.30 ElDesmarque Telecince. 15.35 El tiempo. II 15.45 El diario de Jorge. 17.30 TardeAR verane. Magacin que combina información y entretenimiento, con Ana Rosa Quintana al frente. 20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. 21.35 El Desmarque Telecinco. 21.45 El tiempo. e 21.50 Babylon Show. Carlos Latre recibe how como invitado al actor y cantante Asier Etileandia. 22.50 La sentencia de Daniel Sancho, Manu Marlasca y Veronica Dulanto presentan este especial, que mostrará la reacción en exclusiva de Darling Arrieta a la sentencia de Dan el Sancho y el análisis de los abogados de las partes implicadas. (16). 2.00 Casino Gran

Madrid Online Show.

### La Sexta

6.30 Venta Prime. a 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. Presentado por Alfonso Arús. Programa que ofrece la información del día con humor e ironia. 11.00 Al rojo vivo. Programa de información de la actualidad, con entrevistas y debate. (16). 14.30 Noticies La Sexta. 14.55 Jugones. e 15.20 La Sexta Meteo. a 15.45 Zapeando, Miki Nadal y los colaboradores Quique Peinado, Berta Collado, Elisa Moulian y Eugeni, junto a Alberto Rey, amenizarán la sobremesa (7) 17.15 Más vale tarde. 20.00 Noticias La Sexta. 21.00 La Sexta Moticias especial. 21.20 La Sexta Meteo. B 21.25 La Sexta Deportes, a 21.30 El intermedio. 22.30 Cine. Wonder Woman', Diana es una princesa de la isla de Themyscira, que se ha entrenado durante toda st vida para ser una gran luchadora. Un dia deberá abandonar su hogar para combatir los horrores de una gran guerra mundial. 1.30 Cine, 'Pasajero 57'. Un terrorista secuestra un avión en pieno vuelo para librarse de la justicia.(12). 3.00 Pokerstars Casino.

### Movistar Plus+ | DN

6.25 ¿Cómo lo hariamos hoy? 8.05 Colin de ouentas. Duelo' y Dama de honor'. 9.05 Superancianos: cómo vivir más y mejor. 10.45 Dentro de las pirámidos. Prámide de Micennos' y 'Pirámide da Pepi II\* 12.35 Action. n 13.30 Documental, Mal. G bson de heroe a villano'. 14.25 Documental. 1945: el año que cambió a historia'. (12). 15.23 Cine. 'Corazones de acero". La 2º Guerra Mundial está a punto de acabar En el fury, un tanque americano, un sargento y sus cuatro hombres se dirigen a una misión casi suicida (16). 17.30 UEFA Champions League, 'Sorteo de la fase de liga' . 20.00 Lao Talks, (12). 20.25 Hustres anorantes. El telefono. 21.00 Documental. Steven Spielberg: of rev midas de Hollywood'. 22.00 ¿Quién mató a Cachou? El enveneramiento del oso Cachou, ballado muerto en el Valle de Aran en 2020. está a punto de llegar a juicio con dos encausados. El documental desvela las investigaciones policiales. 23.15 Condena. Tres nuevas reclusas ingresan el mismo día en el centro penitenciario Carlingford. 2.20 US Open. e

### DMAX

■ PARA TODOS LOS PUBLICOS

6.00 091: Alerta Policía. 7.30 Asi se hace. 'Robots didacticos", "Algodón". 'Camiones para domnir' y Cestas de madera' . 9.05 Cazasubastas. Le ultima betalla de Betsy', Riesgo y recompensa'. 'Si las de montar carrentes', Fresta en Nueva Orleans' y 'Adquisición en Luisiana'. 11.20 Aventura en pelotas, 'Fuego en la montaña', 'Las dunas de la desesperación' y Sacrificio maya (7) 14.05 Expedición al pasado. El Titanic de América y La caza del Chupacabras . (7) 15.55 La pesca del ore. Machine Gun Kelly' y Aventura con perotas' 17.45 Pesca radical. 'Hermano en peligro' y Sigue at arcoids (7). 19.40 Chapa y pintura. 'Dejar que el chef cocine' y. Pongamos el verde de mode otra vez". 21.30 ¿Córno lo hacen? 22.30 Extratorrestres: Ellos están entre mosotros. ¿Dioses o axtraterrestres?' y 'Luces populares'. Se investigará la relación de Dios con el mundo altenígena y unas luminosidades nocturnas que han perseguido a diversos testigos. (7). 0.25 Alien Highway. Asesinato en la pradera y Recuperación de los



EL MAYOR TÍTULO DEL AÑO NO SE CELEBRA EN UNA FUENTE. SE **CELEBRA EN UN BAR** 

TE JUNTAS PARA HABLAR UN POCO DE TODO Y ACABAS HABLANDO DE UNA SOLA COSA

El Fantasy que nos une



OVNIS' .

2.10 091: Alerta Policia.

# EL PAÍS

Jueves 29 de agosto de 2024 Ann XLIX Número 17.199 ■ Medrid: Miguel Yuster 40, 29037 Madrid, 91 337 82 00 m Servelene: Caspe, 6, 31 pfanta, 26010 Servelena, 93 401 05 € 1 m Publichted: Prisa Media, S.A.U. Valentin Beeto, 44, 31 planta, 28/337 Madrid, 91 536 55 00, publicided@prisamodia.com

Atanoron al ofiente 911 400 18 le Depósita legal (Not 1011 1020 1011 1020 1011 1020 1011 1020).
 India los identificamentes profesioles la reproducción, la distribución y la comunicación publica, includa su modelidad de puesta a dispusación de la totalidad o parte de los contenidos de esta public inferio comerciales en evaluer en rete y per cuarquier medio técnico, ain la autorización de Ediciones EL PAÍS, SULT a Ejemplor Impreso en papel de origen sestantible.



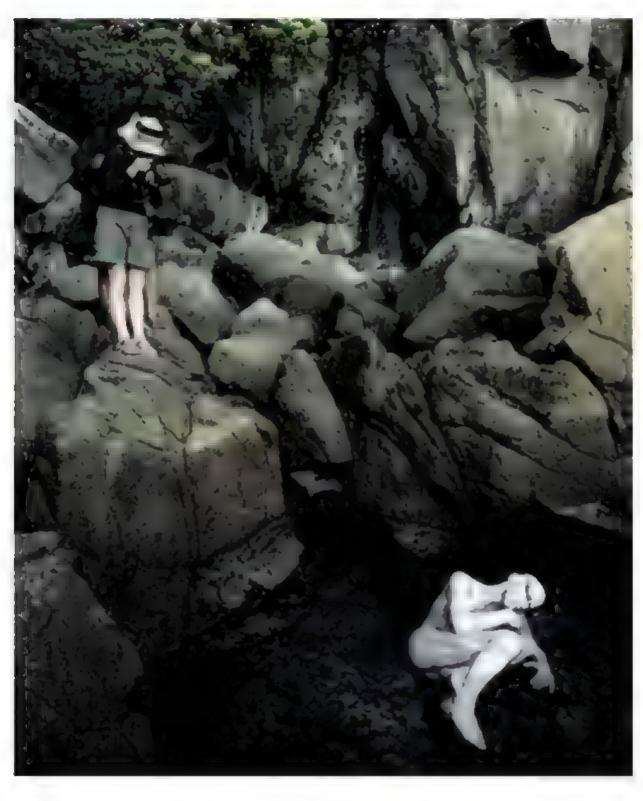

2017

# Aquel verano... del renacer en Japón

por Isabel Muñoz / Fotógrafa

l verano tiene algo mágico. Es un tiempo que esperamos durante todo el año y esa espera se repite desde la infancia y se prolonga hacia el futuro desde nuestros más queridos recuerdos.

De pequeña soñaba con los veranos en ese Castellón agreste y montañoso con mis abuelos al ritmo del calor que marcan el canto de las chicharras... Son tantos mis recuerdos que me hacen difícil la elección de una íntima imagen veraniega

Isabel Muñoz fotografía a un bailarín de butoh (izquierda) y a Ai Futaki bajo el agua durante su verano en Japón.

en concreto. Como decía Yukio Mishima, las emociones no siguen un orden fijo, antes bien, y al igual que las partículas del éter, prefieren revolotear con libertad y flotar eternamente trémulas y cambiantes. Si acaso, el año 2017 y su estio fueron especiales para mi.

Me estaba recuperando de un grave accidente que tuve en Tailandia cuando se me abrió profesionalmente Japón después de 25 años de ansiada espera. Quería fotografiar "los jardines secretos" de un pueblo que me había fascinado desde niña y pensé hacerlo desde su mitología con bailarines de butoh.

Llegué a Japón de la mano de Yusuke Nakanishi, fundador del festival de fotografía de Kioto, con una muestra en la kondaya de Genbei Yamaguchi. El señor Gembei es un artista contemporáneo de kimonos y obis. Siendo la décima gene-

racion de una familia de productores tejedores de sedas naturales, me contó una historia fascinante sobre el origen del color negro en su país, más concretamente en la isla de Amami-Oshima en Kagoshima. Amami fue siempre una isla productora de seda y en época del Shogunato sus habitantes, para evitar los abusos de los recaudadores, escondieron parte importante de la producción bajo tierra. Al desenterrarla vieron que los dorados hilos de seda se habían tornado negros por efecto directo del hierro del sustrato. El color negro, con el que

estoy tan unida, en japonés, kuro, tiene, también en nuestra cultura, connotaciones de misterio y representa autoridad, solemnidad y respeto...

Ese relato me llevó a Amami tras recorrer las maravillosas costas del Japón buscando a la diosa del sol, Amaterasu, que reina en blanco y negro sobre la muerte y la resurrección. En esa búsqueda tuve el privilegio de conocer a Ai Futaki, apneista con dos récord Guiness y embajadora del medio ambiente de su país. Ai es como las sirenas que cuando entran en contacto con el agua del mar se convierten en un habitante más de ese desconocido universo... Con ella y con varios bailarines de butoh me sumergí en ese mar que no tiene fronteras, que nos lo da todo sin pedir nada a cambio y que en 2011 nos avisó de su hartazgo con una gran tragedia y nos lo volvió a recordar a fines del 2016 en Fukushima.

Siempre había pensado que el butob era una danza, punto, hasta que me apercibí de que realmente era un moviendo sociopolítico creado por intelectuales japonéses como Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata o Mishima, tras la Segunda Guerra Mundial para canalizar el dolor que supuso la derrota japonesa y las consecuencias de las bombas atómicas.

Cuando nos sumergimos en el mar, la ingravidez de nuestros cuerpos nos conecta con nuestro yo interno, es como una vuelta meditativa al vientre materno que se ha convertido con los años, en mi caso.



### La belleza y el dolor

Académica de Bellas Artes, Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) acumula todos los premios: Nacional de Fotografia, dos World Press Photo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes... Su obra refleja la belleza y el dolor del cuerpo

en una necesidad vital. Mi relación con Ai ha evolucionado en una comunión espiritual en el compromiso de por vida de querer dar voz al mar y reclamar para él entre nosotros el amor que le debemos. No se puede amar lo que no se respeta.



# TODO LO QUE NECESITAS SABER CHATCH WATCH WATCH

Este suplemento ha sido elaborado por China Daily, un periódico en inglés de la República Popular China, que es el único responsable de su contenido.

# Tratamientos para el reuma con arena del desierto

### Por Mao Weihua y Chen Meiling

Gracias a su poder curativo, el sol y la arena han convertido los desiertos de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang en destinos de moda. Muchos de los viajeros que pasan por la región acuden a Turpan, a unos 180 kilómetros de la capital, Urumqi, donde un centro de salud ofrece paquetes turísticos que incluyen alojamiento y tratamientos con arena y hierbas medicinales chinas.

Los profesionales del sector embadurnan al cliente en aceite de oliva, comprueban la temperatura de la arena, lo entierran parcialmente en el desierto y se aseguran de proporcionarle una sombra que le proteja del inclemente sol de la zona, donde se pueden alcanzar los 50 grados.

### Sabiduría tradicional de la etnia uygur

Estas terapias, que combinan las propiedades de la arena caliente con otros tratamientos para estimular la circulación sanguínea, aliviar el reuma o mejorar el sueño, tienen una larga tradición entre la etnia uygur de Xinjiang. La mezcla de luz solar, calor seco y fuerza magnética contribuye a reducir los dolores provocados por la artritis reumatoide o la espondilosis cervical.

Zhou Jianli, que acudió al centro tras sufrir una lesión en la cintura, asegura que el método "resulta mucho más eficaz que ponerse una compresa caliente". Solo entre junio y julio, cerca de 55.000 personas recibieron uno de estos tratamientos en el condado de Shanshan, lo que generó ingresos de cerca de 8 millones de yuanes (1 millón de euros).



Varias turistas reciben tratamientos can arena en el conitado de Shanshan, Región Autónoma Uygur de Xinjiang. CEDIDA A CHIRA DALLY



Cadena de producción de la empresa conjunta SAIC-GM-Wuling en Liuzhou, Región Autónoma Zhuang de Guangxi. JIN HADYUAN/XINHUA

# CONFIANZA EN LA REFORMA ECONÓMICA

Las medidas de apertura previstas por China, enfocadas a garantizar inversiones rentables y seguras, despiertan el interés de las multinacionales. Zhong Nan

l fabricante de neumáticos japonés Bridgestone tiene previsto invertir en China 562 millones de vuanes (71 millones de euros) durante los tres próximos años. Quiere centrarse en construir plantas de fabricación y elevar su producción de artículos de alta gama para automóviles. Los esfuerzos que está llevando a cabo el país asiático para garantizar que las inversiones internacionales sean seguras y rentables en el marco de incertidumbre global han despertado el interés de la compañía. Atraído por este escenario, el presidente del departamento de inversiones en China de Bridgestone, el argentino Agustín Pedroni, ha estado recorriendo el país durante los últimos meses para reunirse con clientes y empresas.

### Favorecer el crecimiento

Según afirman expertos y funcionarios, la decisión de Bridgestone refleja un aumento del consumo en China, pero también los esfuerzos sostenidos que lleva a cabo el Gobierno para favorecer la apertura del país a altos niveles y mejorar la eficiencia de su mercado nacional unificado.

En su intervención durante la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), el presidente Xi Jinping, a su vez secretario general del Comité Central del PCCh, destacó que la reforma y la apertura han desempeñado un papel clave en distintas etapas del desarrollo del país. Según señaló, en la nueva marcha de la nueva era, la nación todavía necesita apoyarse en ellas para generar perspectivas novedosas que impulsen su modernización.

"La reforma estructural de la economía seguirá siendo nuestra prioridad a la hora de profundizar en
la reforma integral", indicó Xi. "Las
principales tareas para conseguirlo
consisten en mejorar sistemas y mecanismos que permitan llevar a cabo
un desarrollo de alta calidad, potenciar nuevos motores y fortalezas que
impulsen el crecimiento, cumplir y
defender los compromisos adquiridos
con el sector público y privado, construir un mercado nacional unificado y
perfeccionar los sistemas en los que se
apoya la economía de mercado".

Según Pedroni, que destacó lo rápido que crecen las industrias sosteníbles de alto perfil tecnológico en el país, el potencial de su mercado y su alto compromiso con la apertura de cara al extranjero, cree que todos estos factores aumentarán la confianza de las multinacionales en China. El Gobierno concederá el mismo trato a las empresas extranjeras que a las nacionales a la hora de acceder a recursos, calificaciones o licencias

Li Yongjie, representante adjunta de comercio internacional del Ministerio de Comercio, destacó por su parte que crear una economía abierta de calidad constituye uno de los ejes de la resolución que se adoptó en la sesión plenaria sobre la reforma. Zhu Bing, que dirige el departamento de administración de inversiones extranjeras en el mismo ministerio, aseguró que el Gobierno concederá el mismo trato a las empresas extranjeras que a las chinas a la hora de acceder a recursos, calificaciones, licencias o contrataciones públicas, así como para ajustarse a las normativas. Todo ello les permitirá beneficiarse también de la apertura de China.

A finales de julio, el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional publicó un informe elaborado a partir de consultas a 400 empresas extranjeras. Según el documento, el 40% de ellas afirmó tener cada vez más confianza en el mercado del país.



**MEDIO AMBIENTE** 

# UN RENOVADO COMPROMISO ECOLÓGICO

Expertos de diversas latitudes aplauden la lucha sostenida de China contra el cambio climático. El país anuncia que reducirá sus emisiones, perfeccionará su sistema de impuestos medioambientales y apostará por las renovables. Chen Weihua

iversos expertos internacionales en clima y energías limpias aplauden la intención de China de alcanzar un desarrollo bajo en emisiones de carbono, un objetivo expresado en la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).

Belinda Schaepe, analista de las políticas del país asiático en el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, ubicado en Helsinki (Finlandia), afirma que el anuncio envía un potente mensaje sobre clima y energía, al tiempo que enfatiza el compromiso de China con un modelo de crecimiento sostenible y bajo impacto medioambiental.

El Gobierno adoptará medidas fiscales, tributarias y financieras con el fin de incentivar un desarrollo sostenible

De acuerdo con el comunicado emitido tras la sesión, el país se esforzará por reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>, perseguir un desarrollo ecológico y luchar activamente contra el cambio climático.

Según Schaepe, este anuncio eleva el compromiso ecológico de China a un nuevo estadio, lo que podría allanar el camino para que cumpla sus ambiciosos objetivos de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de cara a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CM-NUCC). Las NDC son los compromisos que asume cada país para reducir las emisiones de gases de



Instalación de paneles solares en una planta del condado de Dongshan, provincia de Fujian. LIN SHANCHUAN / XINHUA

efecto invernadero y contribuir a que se alcancen los objetivos del Acuerdo de París.

En opinión de Schaepe, la última sesión plenaria confirma el reciente cambio que se ha producido en las políticas del país: China ha pasado de centrarse en la intensidad energética a reducir su huella de carbono. "Está siguiendo un buen camino", señala. "Se va acercando a la reducción de carbono posterior al pico". Según la experta, el Comité Central del PCCh puso el acento en el papel de las fuerzas productivas de nueva calidad como base del futuro crecimiento de China, en especial las nuevas industrias energéticas. Con el objetivo de incentivar un desarrollo bajo en emisiones, el Gobierno tiene previsto aplicar diversas políticas fiscales, tributarias y financieras, así como normativas que regulen las inversiones y la fijación de precios. "Este apoyo sostenido a la industria favorecerá todavía más al sector nacional de las energías renovables y podría acelerar la transición del país", opina Schaepe.

Asimismo, destaca que el Gobiemo chino se ha propuesto mejorar las contrataciones públicas relacionadas con la ecología y perfeccionar su sistema de impuestos medioambientales. "Si se implementan bien, estas medidas podrían transformar los sectores de altas emisiones, como el del acero, Las nuevas instalaciones que se están construyendo permitirán generar el doble de energía solar y eólica que el resto del mundo junto

y acelerar la descarbonización de la industria pesada", subraya Schaepe. Además, considera que el sector del acero podría haber alcanzado un punto de inflexión, ya que en el primer semestre de 2024 no se concedieron nuevos permisos para plantas siderúrgicas a base de carbón, un gran paso para reducir la contaminación. Por otro lado, la analis-

Si se ejecutan bien, los planes del país podrían acelerar la descarbonización de la industria pesada, afirma una analista finlandesa

ta celebró los planes de China para mejorar tanto su contabilidad de carbono como sus sistemas de certificación. "La previsión de incluir los sectores del aluminio, el cemento y el acero dentro del mercado nacional de carbono abre la puerta a disminuir más rápido las emisiones de estas industrias", señala.

### Gran capacidad

Paul Dorfman, profesor visitante de la Unidad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex (Reino Unido), también elogia los logros cosechados por China en el sector de las renovables. "Está claro que conseguir el cero neto dependerá en gran medida de ellas", afirma. "Son buenas noticias para el país, ya que consolida su posición como líder mundial en el desarrollo de energías renovables. En estos momentos está construyendo plantas que le permitirán tener el doble de capacidad para producir energía solar y eólica que el resto del mundo junto", recuerda. En 2023, China instaló más unidades de energía solar que en los tres años anteriores juntos. Solo en la primera mitad de 2024 creó plantas con capacidad para generar 100 gigavatios de este tipo de energía. Según el experto, si el país pone en marcha todos los proyectos destinados a uso público que tiene previstos, su capacidad instalada de energía eólica y solar podría alcanzar los 1.200 gigavatios a principios de 2025.

# El mercado de segunda mano, en auge gracias a los jóvenes

### Por Fan Feifei

El mercado de segunda mano vive su mejor momento en China gracias a los consumidores jóvenes: compran con soltura en internet, tienen conciencia ecológica y se inclinan por dar una nueva vida a productos usados a precios relativamente bajos.

Según los expertos, las últimas medidas que ha adoptado el país para renovar equipos a gran escala, unidas a los acuerdos de intercambio de bienes de consumo, impulsarán aún más el apetito de compra de los jóvenes, potenciarán la demanda interna y sentarán las bases para la recuperación económica.

Ding Jian, presidente de Xianyu, la plataforma online del grupo Alibaba que comercializa productos de segunda mano, asegura que cada vez hay más jóvenes chinos que se decantan por el consumo ecológico y sostenible. Consideran que les permite ahorrar dinero y a la vez ser respetuosos con el medio ambiente. Xianyu, lanzada en 2014, se ha convertido en uno de los gigantes del sector de artículos usados y

ya cuenta con más de 500 millones de usuarios acumulados. Cada día publica una media de 4 millones de anuncios. Entre abril de 2023 y marzo de 2024, se estima que las personas que utilizaron la web contribuyeron de forma colectiva a reducir 6,59 millones de toneladas de emisiones de carbono.

Esta economía circular permite aprovechar mejor los recursos reciclables de China, fomentar el desarrollo ecológico del país y contribuir a que consiga sus objetivos de "doble carbono" (alcanzar su pico de emisiones y lograr la neutralidad).



Tienda de Xianyu en Hangzhou, provincia de Zhejiang. LONG WEL/ PARA CHIMA DAILY



**ECONOMÍA** 

# DESARROLLAR EL 6G, UN RETO COLECTIVO

China apela a la colaboración internacional para definir el estándar de la última generación de tecnología móvil. Compañías como Nokia, Ericsson o Huawei han participado ya en las pruebas que se llevan a cabo en el país. Ma Si

pesar de que la geopolítica interfiere cada vez más en la industria internacional de las telecomunicaciones, China tiene una buena base de talento y patentes en el sector. Además, el camino que aventaja en 6G podría ayudarle a tomar la delantera a la hora de investigary desarrollar esta tecnología, aseguran diversos expertos y ejecutivos.

Estas declaraciones se producen en un momento en el que el mundo entra en una etapa decisiva para identificar y establecer los estándares clave del 6G. Pese a que todavía no existe una definición consensuada de esta tecnología a escala internacional, se espera que sea más rápida que el 5G, con menos retardo y más ancho de banda. Y lo que es más importante: que permita integrar tecnologías de la comunicación espacial, aérea, territorial y marítima, lo que abrirá la puerta a una amplia gama de aplicaciones nuevas.

### Mentalidad abierta

China tiene previsto comercializar el 6G en torno a 2030. "Vamos a empezar una serie de proyectos científicos en esta dirección y aspiramos a conseguir avances en tecnologías clave", afirma Jin Zhuanglong, ministro de Industria y Tecnología Informática del país.

En julio, un grupo de ingenieros de telecomunicaciones chinos anunció que había logrado establecer la primera red de pruebas sobre el terreno del mundo que integra comunicaciones e inteligencia. Según Zhang Ping, miembro de la Academia de Ingeniería de China y profesor de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing, esta red experimental ha conseguido notables mejoras en los principales parámetros por los que se mide la calidad en comunicación, como capacidad, cobertura y eficacia. De acuerdo con el equipo de ingenieros, esta red sirve de plataforma para instituciones que llevan a cabo investigaciones teóricas, permite hacer primeras pruebas con tecnologías vinculadas al 6G y facilita su estudio de forma efectiva, va que la hace accesible de cara a ensayos innovadores.

En contraste con otros países, que tienen una mentalidad más cerrada a la hora de desarrollar el sector de las telecomunicaciones, China subraya que el 6G requiere consenso y una estrecha colaboración entre todas las partes implicadas a escala internacional que pase por la industria, la academia, la investigación y el estudio de sus aplicaciones. Según los expertos, esto generará un escenario más dinámico y un mejor ambiente para innovar.

### Beijing afirma que no solo las naciones deben implicarse en la búsqueda de un consenso. También la academia y la industria

Zhang Yunming, viceministro de Industria y Tecnología Informática, ha solicitado reiteradamente más cooperación internacional para establecer estándares unificados de 6G en todo el mundo.

Wang Zhiqin, responsable del Grupo de Promoción de las IMT-2030, una plataforma insignia afiliada al Gobierno de China para impulsar el 6G y la cooperación internacional dentro del país, asegura que esta tecnología está dejando de ser un mero concepto para



Un estand del Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Shanghai de 2023 muestra avances en tecnología 9G. CEDIDA A CHINA DAILY

convertirse en una herramienta clave del avance tecnológico. Según relata, empresas de telecomunicaciones y teléfonos inteligentes nacionales y extranjeras, entre las que se encuentran Nokia Shanghai Bell, Ericsson, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, ZTE, Vivo o Inspur, han participado ya en las pruebas y ensayos técnicos de 6G en China. En lo que se refiere al desarrollo de esta tecnología, el país se adscribe al principio de colaboración abier-

ta, apuesta por el intercambio internacional y ha firmado acuerdos con socios en Corea del Sur, Europa e India, señala Wang.

Alex Sinclair, director tecnológico de la asociación GSMA, una organización que aglutina a los mayores operadores de telefonía móvil del mundo, afirma que trabajará duro para evitar que cada país se atrinchere. "El aislamiento tendría un impacto negativo en la industria y perderíamos muchas ventajas", indica. "En última instancia, el desarrollo de la normativa referente a la tecnología 6G debería ser un esfuerzo colectivo que involucre a la academia, los centros de investigación y el sector comercial".

La pionera red experimental creada por ingenieros chinos sobre el terreno ha logrado mejoras en capacidad, cobertura y eficacia

# Incentivos para las empresas que abran nuevos mercados

### Por Wang Keju

Cuando Luckin Coffee inauguró de forma simultánea cuatro puntos de venta en Lhasa el pasado mayo, la respuesta de la población fue abrumadora. Hubo incluso quien hizo cola para asistir a la puesta de largo de esta cadena nacional de café en la Región Autónoma de Xizang. Pocos meses más tarde, la escena se repitió con la apertura del primer establecimiento de Quanjude. La cadena de restaurantes proceden-

te de Beijing, famosa por su pato asado, volvió a atraer grandes grupos de clientes curiosos.

Dado que las inauguraciones y los lanzamientos han demostrado generar entusiasmo, revitalizar el tráfico peatonal y catalizar el consumo, la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se ha propuesto impulsar de forma activa la llamada "economía de estreno". Con ello se refiere a todas las actividades económicas emprendidas por una empresa, desde que presenta por primera vez su producto,



Un hombre se hace un selfie en la primera tienda insignia de la marca china Honor en Chengdu, provincia de Sichuan. CEDIDA A CRIMA DAILY

servicio o tecnología hasta que lo exhibe, crea su primer establecimiento físico o centro de investigación y despliega su sede central.

Diferentes nodos de comercio minorista, como Shanghai y Beijing, han anunciado medidas para fomentar este tipo de emprendimiento. Entre ellas figuran apoyar a las marcas internacionales para abrir sus primeras tiendas en China, simplificar los procedimientos necesarios para lanzar nuevos productos o agilizar los trámites aduaneros para los artículos importados que debuten en el país.



### **CONTACTE CON NOSOTROS**

China Daily 15 Huixin Dongjie, Chaoyang, Beijing, China 100029 ● +86 (0) 10 64918366 ● chinawatch @chinadaily.com.cn
Publicidad: +86 (0) 10 64918631; ads @ chinadaily.com.cn ● Website: www.chinadaily.com.cn ● Siguenos en: Facebook.com/chinadaily, x.com/ChinaDaily
China Daily U.S.A. 1500 Broadway, Suite 2800, New York, NY 10036 ● +1 212 537 8888 ● editor @chinadailyusa.com
China Daily Asia Pacific, China Daily Hong Kong Room 1818, Hing Wai Centre, 7Tin Wan Praya Road, Aberdeen, Hong Kong ● +852 2518 5111 ● editor @chinadailyhk.com
China Daily U.K. 90 Cannon Street, London EC4N6HA ● +44 (0) 207 398 8270 ● editor @chinadailyuk.com
China Daily Africa P.O.Box 27281-00100, Nairobi, Kenya ● +254 (0) 20 242 8589 ● editor @chinadailyafrica.com
© 2024 China Daily Todos los derechos reservados

### CULTURA

# EL SECRETO QUE MUEVE EL AIRE

Durante más de mil años, los eruditos marcaron la pauta estética de los abanicos en la antigua China. En la actualidad, elaborar estas piezas continúa siendo un arte que requiere conocimientos de botánica, talla o iconografía. Zhao Xu

unque han transcurrido casi tres décadas desde entonces. Xu Jiadong todavía recuerda el día en que salió por primera vez con su padre en busca de material para elaborar varillas de abanicos plegables. Era principios de enero y fueron a un bosque de bambú del condado de Anji, provincia de Zhejiang, donde crece una variedad especial llamada yu zhu o bambú de jade. Xu, que entonces tenía veintitantos, recibió su primera lección mientras respiraba el aire fresco de la montaña.

### Los objetos se fabrican con bambú, una de las cuatro plantas nobles de la cultura china. Se lo relaciona con la rectitud y la flexibilidad

"Los tallos que se seleccionan para hacer abanicos no pueden ser ni demasiado jóvenes ni demasiado viejos", explica. "Tienen que tener consistencia y un buen tamaño, pero a la vez mostrarse suaves y delicados. Por lo general, lo ideal son los bambúes que rondan los cinco años", detalla Xu.

Su padre siempre le pedía que se fijara en la capa de cera blanca que los recubre. Al rasparla, deja ver el color verde que hay debajo, que es el que da el nombre al bambú de jade. Esta cera protege a las plantas de las plagas e impide que pierdan humedad, lo que les confiere la textura fina y sedosa que tanto aprecian los artesanos.

### Sinónimo de integridad

"Debido a su inquebrantabilidad y a su flexibilidad, el bambú fue una gran fuente de inspiración para los artistas de la antigua China. Solían pintarlo mecido por el viento o azotado por la lluvia, especialmente aquellos que vivieron en épocas convulsas", relata Wang Yimin, especialista del Museo del Palacio de Beijing. Según señala, "el carácter chino que se utiliza para designar los nudos del tallo, *jie*, significa también rectitud e integridad".

En el siglo XIV, cuando el abanico plegable se hizo popular en China, el bambú ya formaba parte de la iconografía visual y litera-



El maestro abaniquero XII Jiadong, considerado uno de los mejores de China, revisa un acabado junto con su padre. CEDIDA A CHINA DARLY

ria del país. Nadie que se tomara por virtuoso podía eludir este poderoso símbolo.

Shen Defu, un hombre de letras que vivió entre los siglos XVI y XVII, afirmaba por entonces que los abanicos elaborados con sándalo o marfil podían considerarse "raros o valiosos". Sin embargo, aseguraba que estaban "lejos de

"Mi padre me enseñó a dejar algunas marcas de cuchillo sin pulir", cuenta un maestro. "Demuestran que se trata de artesanía auténtica"

resultar elegantes", por lo que no eran para "personas estéticamente cultivadas".

El desafío de Xu, considerado hoy como uno de los mejores fabricantes de varillas de abanicos plegables del país, consiste precisamente en responder a este inefable concepto de sofisticación estética. "Todo reside en las líneas y en las ondulaciones que adoptan. Algunas son bruscas. Otras, tan suaves que apenas se notan", cuenta. "Se trata de conseguir guías elegantes para que la forma del conjunto también lo sea".

Esa gracia a la que alude Xu se aprecia mejor cuando el abanico está cerrado, gracias a dos guar-



Un par de abanices elaborados a mano pur Xu. CEDIDA A ENINA DAILY



Creaciones de distintos maestros de la pintura y la caligrafía. CEDIDAS A CHINA DAILY

das de bambú que mantienen el objeto unido. Conforme esas dos piezas van estrechándose, adoptan curvaturas distintas. Cada una de ellas tiene un nombre diferente, a menudo hermoso y evocador, como por ejemplo, "hombro de la belleza".

Existen pocas diferencias entre tallar las varillas de un abanico y pintarlo. Cuando se hace al estilo clásico chino, con pincel de tinta, ilustrarlo también requiere altas dosis de precisión y espontaneidad. "Mi padre me enseñó a pensar en el cuchillo como si fuera un cepillo", relata Xu. "Me recordaba que no había que excederse a la hora de pulir la madera. 'No borres todas las marcas', me decía. Demuestran que se trata de una auténtica obra de arte".

### Más que combatir el calor

Junto con el ciruelo, el crisantemo y la orquídea, el bambú es una de las cuatro plantas nobles de la cultura china. Todas fueron temas recurrentes para los pintores eruditos de la antigua China. A menudo figuraban en la superficie de los abanicos y todavía hoy continúan presentes en ellos.

"La cultura erudita, impulsada por las élites cultas de la antigua sociedad china, ejerció una gran influencia en la creación artística del país durante más de mil años", prosigue Wang, del Museo del Palacio. "Unicamente entendiendo esto se puede contemplar el abanico chino, no solo como un artílugio que servía para combatir el calor, sino como una obra de arte portátil, en la que casi cada detalle estaba al servicio de la sensibilidad de los eruditos".

Irónicamente, aunque las varillas constituyen una parte esencial de los abanicos, durante buena parte del siglo XX los anticuarios no les prestaron atención. A menudo las retiraban y las desechaban para conservar solo las ilustraciones de la tela.

"En las últimas décadas, la situación ha cambiado por completo", puntualiza Xu. "El mercado del arte y de las antigüedades nos ha dado a todos una lección sobre el valor estético y económico que tienen las varillas hechas a mano, independientemente de si son antiguas o nuevas", asegura. En la actualidad, tanto sus creaciones como las de su padre se venden en subastas por entre 30.000 y 200.000 y uanes (3.850 euros-25.700 euros).